Borensztein **HUMOR POLÍTICO** Un Oscar para Kicillof. P.2



Kirschbaum DEL EDITOR Barras y estrellas: Milei, EE.UU. y China P.3



Carlin ZOOM Los leones yacen con los corderos. P.33



Van der Kooy TRAMA POLÍTICA Las cuatro cartas con que juega Milei. P.34



Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos

Domingo 7 de abril de 2024



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.144, PRECIO: \$ 2.500,00 - EN C.A.B.A. Y GBA- RECARGO RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 200,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 62.

# Echaron a funcionarios del Nación investigados por el caso de los seguros

El Gobierno los había ascendido a pesar de que ya se conocía el escándalo.

El gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, y Federico Eufemio, gerente de compras de esa empresa que pertenece al grupo del Banco Nación, fueron separados de sus cargos. El viernes, la Justicia había allanado sus domicilios y oficinas buscando documentos sobre el esquema de supuesta corrupción y pagos a intermediarios, que se generaron alrededor de las contrataciones de seguros para los organismos públicos durante el gobierno

de Alberto Fernández. Tanos había llegado a la empresa durante el gobierno anterior, pero fue ascendido ya en la gestión de Javier Milei. También fueron desvinculados el presidente y vice de Nación Reaseguros. P.6



### Milei insiste en que no devalúa y los economistas ya hablan de un desdoblamiento

El Presidente asegura que "no tiene sentido hacer saltar el tipo de cambio" y sostiene que los economistas que lo proponen "están equivocados". El ex ministro de Economía Domingo Cavallo recomienda acelerar las minidevaluaciones mensuales para que el dólar no siga atrasándose, y también desdoblar el mercado cambiario. Otros economistas recomiendan establecer una banda de flotación del tipo de cambio, como hizo Chile. P.18

#### En Provincia y en Ciudad ya no saben qué hacer con los presos

Las comisarías de la Capital ya alojan el doble de los presos que pueden tener. La Provincia tiene un 80% de sobrepoblación carcelaria. Se demoró la ampliación de Marcos Paz y la Nación no construye otras cárceles. P.36



Eficacia. Langoni festeja el segundo.

#### Boca se llevó un valioso triunfo desde Rosario

El 3-1 contra Newell's lo coloca con buenas chances de clasificación para la ronda siguiente de la Copa de la Liga. Con una sólida actuación, marcaron Medina, Langoni y Zenón. Hoy, Racing-Lanús Sumario CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

## Un Oscar para Kicillof





Alejandro Borensztein aborensztein@clarin.com



ntes que nada, y dada la cantidad de consultas recibidas, aclaremos que el sastre que confecciona los trajes militares del presidente Milei es exclusivo del gobierno y no hace ropa para casamientos, fiestas de quince, bar mitzva ni mucho menos disfraces para Halloween. En sintonía con la colección libertaria otoño-invierno, también asistimos a otra moda aún más sofisticada pero no menos alocada: la epidemia de documentales políticos.

Luego del genial documental que la semana pasada presentó el Gobierno nacional sobre el 24 de marzo, esta semana se sumó otro del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por ahora solo anunciaron fecha de estreno y título: será el 17 de abril y se va a llamar "Pandemia, gestionar lo desconocido". Curiosamente, está dirigido y producido por Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de Kicillof. Obviamente, el protagonista del film es Kicillof. Tiemblan Scorsese y De Niro.

Le juro, amigo lector, que esto es cierto. Créase o no, el gobierno de Kicillof, a través de un documental, vuelve a poner sobre el tapete el manejo kirchnerista de la pandemia. Como si les hubiera ido bien. No se entiende. Podemos imaginar la alegría de Cristina.

Si la idea era honrar al personal médico que dejó la vida en la pelea contra el virus, hubiera sido preferible que en lugar de hacerles homenajes les paguen mejores sueldos. Cuando Alberto, Cristina y Massa dejaron el gobierno, un médico residente cobraba 350 dólares por mes. Posta.

En cualquier caso, el gobierno de Kicillof se lanza al mundo del documentalismo a través de tipos que se autoperciben cineastas y que en el fondo solo sueñan con ser invitados al programa de Mirtha.

De hecho, en el afiche aparece la frase "un documental de Nicolás Kreplak" como quien dice "un film de Steven Spielberg". Un cartel merecidísimo ya que, como todo el mundo sabe, Kreplak es un grande del séptimo arte a quien la industria le cerró la puerta por razones políticas y lo relegó a trabajos menores como, por ejemplo, ser el ministro de Salud de la provincia más grande del país.

De aquí en más, cada vez que veamos gente durmiendo en la puerta de los hospitales esperando que abran para pedir un turno, ya sabemos quién tiene la culpa: es la Metro Goldwyn Mayer que insiste en ignorar a este genio.

Se supone que el documental cuenta lo bien que el gobierno kirchnerista manejó la pandemia. Si bien todavía no se estrenó, uno ya se lo puede imaginar.

El documental debe arrancar, como no podría ser de otra manera, con imágenes

aéreas del Centro Cultural Kirchner, el Hospital Néstor Kirchner en Escobar, el Hospital Néstor Kirchner en La Matanza, el Hospital Néstor Kirchner en San Miguel de Tucumán, el Hospital Cuenca Alta Néstor Kichner en Cañuelas, el Hospital Samic Néstor Kirchner en Laferrere y el Hospital El Cruce Néstor Kirchner en Florencio Varela. El dron aterriza en la rotonda Néstor Kirchner de La Plata y sobreimprime los títulos: "Pandemia, gestionar lo desconocido" un film de Nicolas Kreplak, y ahí funde a negro a la espera de los primeros aplausos.

Sobre negro, se empieza a escuchar la voz de Ginés González García. Vemos al ex ministro en la conferencia de prensa del 3 de febrero de 2020 cuando dijo "más que el Coronavirus a mi me preocupa el dengue". Un visionario el tipo. Se le murieron 130.000 argentinos por joder con las vacunas pero hay que reconocer que en ningún momento nos faltó el OFF.

Después aparece un compilado con las mejores escenas de Alberto y sus filminas explicando que Argentina era campeona mundial en el manejo de la pandemia. Luego hay un rápido editado de todos los embajadores y ministros del mundo refutando los datos que había dado el "presidente".

Se escucha el rugido de las turbinas de Aerolíneas. Corte a Moscú. Plano general de la Plaza Roja. En un salón del Kremlin está la delegación argentina que viene a negociar la Sputnik. Se ve venir a Putin con el asistente que hace el té. Hay mucha emoción en Cecilia Nicolini, Carla Vizzoti y en otros funcionarios kirchneristas que, hasta ese momento, eran pobres. Putin les da la mano a cada uno y sonríe. Habla en ruso con el asistente. Aparecen los subtitulos: "¿Vinieron más boludos o son estos, nomás?

Rugen otra vez las turbinas de Aerolíneas. Vuelta a Buenos Aires. Por corte vemos una imagen aérea del Ministerio de Salud. Es la famosa noche del vacunatorio VIP. Arranca un preludio de Bach en tonalidad menor para darle sordidez a la escena. La cámara va recorriendo pasillos vacíos del ministerio hasta

Como todo el mundo sabe, Nicolás Kreplak es un grande del séptimo arte.

Seguro que el documental cuenta con imágenes de la festichola en Olivos.

llegar a un oficinita con tubos fluorescentes. La música crece. Sobre un escritorio vemos a un tipo en cuatro patas con los calzones bajos. Es Verbitsky.

La cámara gira lentamente alrededor de él y se detiene justo detrás de las castañuelas caídas del jefe montonero. En segundo plano entra un enfermero con una jeringa en la mano. Al verlo a Verbitsky en esa posición se detiene." Disculpe Don Horacio, la vacuna va en el brazo".

Por corte vemos a Zannini hablando con Verbitsky. Es la famosa charla que tuvieron luego del escándalo del vacunatorio VIP y que fue revelada por el propio Zannini en una entrevista en C5N: "No te sientas culpable Horacio, está bien que te hayas vacunado porque sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. Es más, deberías haberte sacado la foto de ese momento". Verbitsky mira para abajo: "no, dejá..."

No vamos a spoilear el documental no sea cosa que después nos echen la culpa del fracaso, pero créame amigo lector que debe estar todo.

Seguro metieron las mejores imágenes de la festichola en Olivos, el sabotaje a las vacunas americanas incluyendo el momento en que Jorge Rachid, asesor sanitario de Kicillof, dice el 27 de diciembre de 2020 que Pfizer quería llevarse los glaciares. También debe estar la escena del 27 de mayo del 2021 cuando la diputada Cecilia Moreau dijo que otros países le habían entregado a Pfizer sus recursos naturales.

Obviamente tampoco faltarán las imágenes de Alberto y Moyano en agosto de 2020 comiendo asado con sus familias durante el momento de la cuarentena más estricta. Veremos las persecuciones en todo el país, los runners, las escuelas cerradas, Alberto con su dedito en alto diciendo que se acabó la Argentina de los vivos, la culpa de su querida Fabiola, los campos de confinamiento de Insfrán en Formosa, la liberación de presos, la prohibición de despedir a los seres queridos, el ministro Gollán diciendo que el virus lo traían los porteños, la jefa de Migraciones Carignano burlándose de los que estaban fuera del país, la segunda dosis de la Sputnik que no llegaba nunca, el papá de Solange, el de Abigail llevándola en brazos, etc. etc. Todo inolvidable. Un documental que te muestra mejor que nadie las cosas que hizo el kirchnerismo. Y que te permite entender mejor por qué ganó Milei.

El León se puede seguir disfrazando de extraterrestre todo lo que quiera. Le dejaron la vara del ridículo muy alta.

De lo importante, o sea del juez Lijo, hablaremos otro día.

SEMÁFORO SEMANAL

#### Luis Vinker lvinker@clarin.com

#### **Soledad Reyes**

Docente.

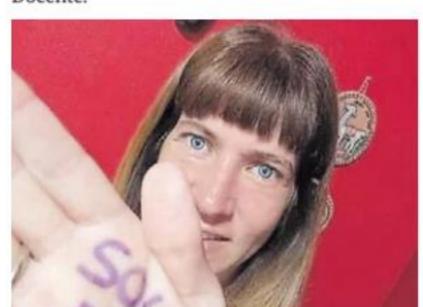

#### Un discurso fuera de lugar

En el homenaje a la gesta de Malvinas, en su escuela de Verónica (distrito de Punta Indio), decidió politizarlo, culpando a los medios y atacando al gobierno actual, además de autodefinirse como "militante Nac&Pop de Néstor y Cristina". La abuchearon. Y los veteranos de la guerra se marcharon de allí.

#### Mariana Hortal Sueldo

Ex subsecretaria de Trabajo.



#### Una salida más

Después de una jornada caliente por las protestas de ATE ante los despidos de miles de estatales se conoció la renuncia de la subsecretaria de Trabajo "por motivos personales". Según el Gobierno, era allegada a la gestión del secretario Omar Yasin, quien había sido despedido por orden de Milei.

#### Adrián Martínez

Delantero de Racing.



#### El jugador del momento

Marcó contra Luqueño en Paraguay y asistió al otro Martínez, Roger, para el 2-0, en lo que fue un positivo arranque de Racing por la Copa Libertadores. Adrián "Maravilla" Martínez lleva doce goles en los últimos 14 partidos, abarcando las competiciones locales y nacionales. Oriundo de Campana y con un largo recorrido, es la carta del equipo de Costas para clasificar en la Copa de la Liga.



Sumario 3

# Barras y estrellas: Milei, EE.UU., China y el clásico Villarruel-Karina

DEL EDITOR

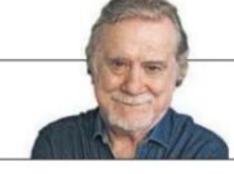

Ricardo Kirschbaum rkirschbaum@clarin.com



ictoria Villarruel también tuvo su foto con la general. No iba a desaprovechar la oportunidad. Fue un mensaje fuerte en medio de otros reforzando, con sobreactuación, que el aliado principal es Estados Unidos.

Fue el entierro de otra retórica con Lula, López Obrador, Evo Morales, Maduro y Ortega, de la que usufructuaba Fernández. Ahora, se cuestionó la impenetrabilidad de la base china en Neuquén y, redoblando apuestas, Milei prometió un puerto compartido con EE.UU. en Tierra del Fuego, donde antes se hablaba de lo mismo, pero con China.

Volvamos a la foto: hasta Cristina Kirchner, cuando ocupaba el mismo despacho, recibió a la jefa del Comando Sur del Ejército norteamericano. Laura Richardson, con cuatro estrellas en sus charreteras, seguramente no salía de su asombro con el especial trato protocolar que le dispensaron. Había madrugado con Milei y su ministro de Defensa, en la base de Ushuaia hasta donde voló el jefe de Estado en un gesto extremo de amistad con los EE.UU. y luego volvió a esa relación estratégica al recibir un avión Hércules que ya estaba aquí. El Hércules, como los F-16 estacionados en Dinamarca, fueron acordados durante el gobierno anterior. El Hércules fue un regalo disfrazado de leasing (100 mil dólares) para un avión de 35 años de antigüedad, modernizado.

A la hora de los hechos, Fernández había dejado la épica cuando desechó la oferta de aviones chinos. Hubiera sido un acto decisivo cambiar el sistema de defensa. No ocurrió.

Quien está coronando su gestión exitosa es el embajador americano, Marc Stanley, que encontró en tan notables gestos de amistad una retribución para aplacar su enojo porque Milei no siguió su consejo de no entrevistarse con Trump en una convención conservadora. Fue solo un saludo, se defendió el Presidente que, empero, no se ahorró de augurarle al magnate que esperaba verlo pronto en la Casa Blanca. Stanley, representante político del rival de Trump en noviembre, metió la estocada sobre el tema más sensible para Washington: la relación con China. Pidió que se audite qué hace el Ejército chino en la base secreta de Neuquén, que existe porque Cristina la aprobó.

Primera conclusión: la explícita alianza con EE.UU. espera algo más que gestos retóricos, aunque no hay -no lo habrá nuncauna relación "simétrica", como fantaseó el ex canciller Dante Caputo (nada que ver con el Caputo, devenido en técnico de fútbol ni con Santiago Caputo). Estas se parecen más a las "relaciones carnales" de Guido Di Tella. Tanto es así que ya Milei quiere volver a ser aliado extra OTAN, como Menem. En los tiempos menemistas de Diego Guelar en Washington, se negoció esa alianza, que Milei retoma con energía. La historia no empieza con los recién llegados que se deslumbran con las luces del centro.



Todo esto para decir lo que es bien sabido: que lo que necesita la Argentina son inversiones y para que esas inversiones vengan deben darse condiciones que les garanticen seguridad y perdurabilidad. Para que eso ocurra todavía falta un rato largo, aunque la caída relativa de la inflación y del riesgo país son datos que habrá que seguir de cerca para ver si se convierten en tendencia. Milei abona el terreno haciendo los deberes y exhibiéndose como el primero de la clase frente a la Casa Blanca.

Segunda conclusión: la paciencia china es milenaria, pero considerar que no tendrá gestos de represalia si el distanciamiento argentino crece, es un error de apreciación grave. Es un enorme cliente comercial argentino. Dicen que los frigoríficos brasileños se están preparando para enfrentar la demanda china si Beijing deja de comprar carne argentina, con cualquier excusa. Y que pronto el Gobierno deberá a pagar los 5.000 millones que le prestaron a Sergio Massa. Las primera cuota, de 1.666 millones, vence en junio.

¿Se está usando a la Argentina como un pequeño teatro de operaciones de una fricción global entre las dos superpotencias? Las dudas sobre las previsiones diplomáticas de una posible escalada con China existen. La canciller Mondino ha reiterado que el Gobierno no negociará con países comunistas, tal como repite Milei, pero acaba de venir de una misión comercial a Vietnam. ¿Acaso Vietnam no tiene un gobierno de raiz comunista, como China? Vietnam libró una terrible guerra y EE.UU. debió retirarse, desgarrado internamente por aquella conflagración. Ese conflicto histórico no obstruye la relación que ese país tiene ahora con Washington.

Dicen que la propia Villarruel quedó sorprendida por la **debilidad de argumentos** que exhibió Mondino en su visita al Senado, de lobby para destrabar el pliego del rabino de Milei, Shimon Wahnish, como embajador en Israel. Pero obtuvo su objetivo, a pesar de la poca consistencia de su exposición, según se comentó en esa cámara.

Algo más sobre esa foto de Villarruel con Richardson: forma parte de una estrategia de la vicepresidente para construir su propio camino y su propia línea dentro de los libertarios. Su competencia partidaria no es con Milei, ya lo ha dicho, sino con Karina, hermana del Presidente y su mano derecha, que está apoyándose en el clan Menem. Karina ya comenzó el armado partidario en el Interior y particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde Villarruel también quiere instalar su propia impronta. Un político filo peronista que la frecuenta dice que la vicepresidente no esconde su pensamiento de derecha, pero que se maneja con los senadores y el mundo político y diplomático con mejores modales que Cristina.

Detrás de la fanfarria militar con cierto eclecticismo—en Ushuaia se escucharon los dos himnos y la marcha de Malvinas— y de la exhibición diplomática, las negociaciones por la integración de la Corte son frenéticas. Un emisario de Santiago Caputo, Sebastián Amerio, habría llevado mensajes a la Corte. Es otra excentricidad: el ministro de Justicia parece marginado de uno de los asuntos más relevantes. Es su segundo, que fue funcionario del máximo Tribunal, el que hace de correo. En síntesis: Milei teme que le volteen el DNU y que la Corte, como ya ocurrió con Macri, falle y tire abajo los afeites que disimulan que tiene superávit.

La candidatura de Lijo es una representación de ese temor de la Casa Rosada y una amenaza para la actual mayoría del cuerpo.

En la Corte solo hay silencio, salvo Lorenzetti que juega por Lijo, aunque el juez ya prefiere que esa tutela desaparezca: no sabe si lo favorece o si es una mochila de plomo. Los gobernadores no se han manifestado en contra de Lijo y los operadores del juez solo temen por los senadores que responden a Valdés y a Cornejo.

La andanada de impugnaciones ha tenido efecto, particularmente la de la AmCham. Lijo puede exhibir como sus relaciones con el peronismo, el macrismo y los radicales, aunque también es cierto que esos compromisos pueden volverse como búmeran en su contra. Es la **distancia insalvable** entre los enunciados morales que Milei hace a diario y la cruda realidad de los actos concretos.

## Cara a cara

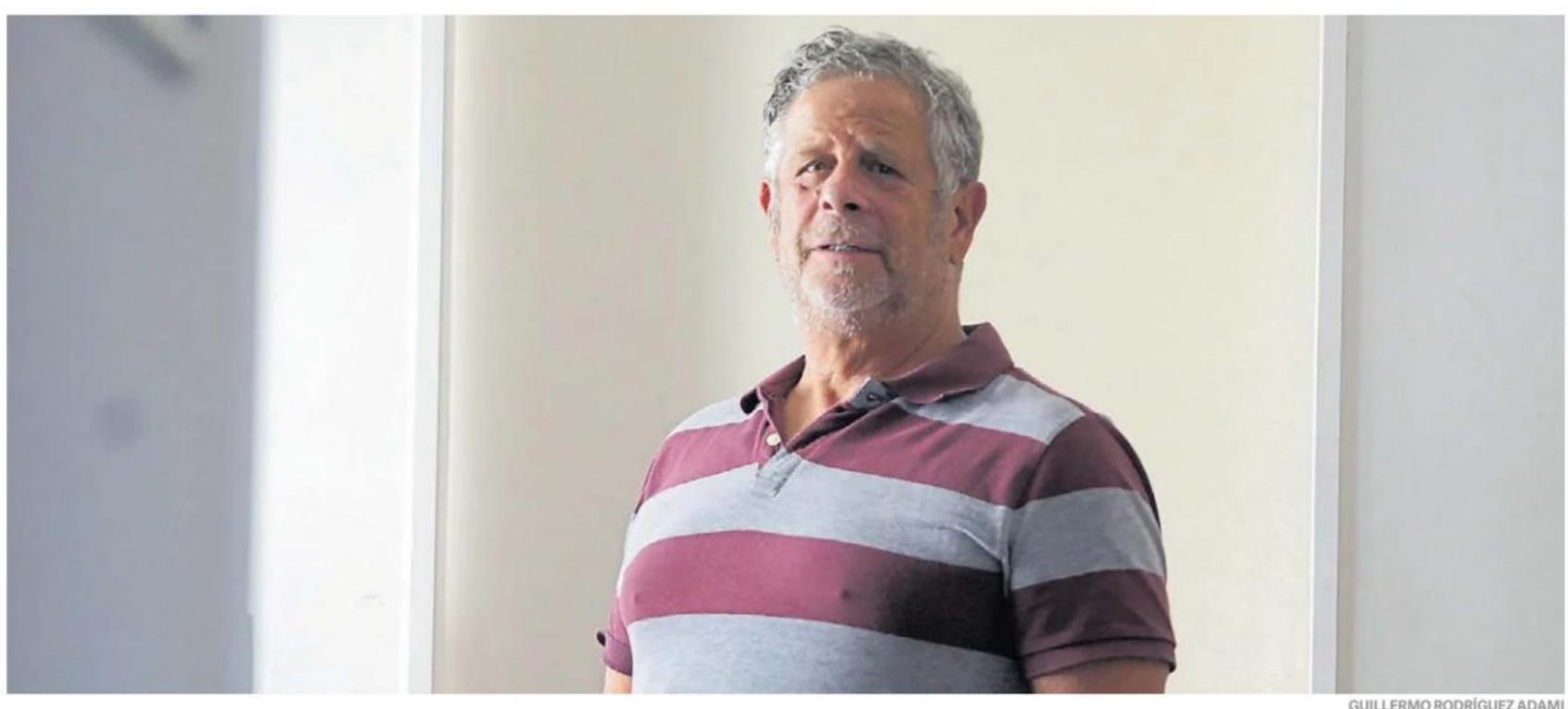

Adolfo Rubinstein Ex ministro de Salud

GUILLERMO RODRÍGUEZ ADAMI

# No se entiende cómo no se abrió antes la importación de repelentes para enfrentar el dengue"



#### Irene Hartmann

ihartmann@clarin.com

#### -¿Se vacunó contra el dengue?

-No. No tengo ninguna indicación para hacerlo. Vivo en CABA, una zona en la que no hay circulación endémica y todavía no hay demasiada evidencia sobre si en zonas así amerita la indicación. Distinto es lo que se decida en materia de políticas públicas para jurisdicciones con dengue todo el año, donde se deben tomar decisiones particulares, más allá de que está en debate si tiene sentido inmunizar en medio del brote.

#### -Esta semana el Gobierno dijo que la OPS no recomendaba la vacuna, aun cuando el organismo no se pronunció realmente así. ¿Qué opina?

-La OPS no desestima la vacuna para nada y no creo que haya que desestimarla. Hay evidencia de su seguridad y efectividad para zonas endémicas. El tema es que se está dando una gran confusión. Por un lado, la mayoría de las obras sociales y prepagas no cubren la vacuna o lo hacen parcialmente. Y mucha gente se la está aplicando sin una indicación clara, en base a decisiones discrecionales.

#### -¿Qué opina de que el ministerio no haya decidido vacunar en zonas endémicas donde el brote es muy fuerte?

-En el caso de provincias como Salta, Misiones o Corrientes, por ejemplo, que empezaron a vacunar, el Estado nacional debería hacerse cargo. Digo, en este brote brutal y en las zonas con alta circulación y alta mortalidad donde el virus está afectando a poblaciones muy vulnerables. Creo que el Estado debería apoyar a estas provincias.

#### -En una reciente entrevista con TN, el ministro Mario Russo planteó lo que él llamó "una verdad incómoda": dijo que el Ministerio de Salud no es un supermercado que deba mandarles productos a las provincias. ¿Qué opina?

-En gran medida tiene razón. Las provincias habitualmente esperan que el Estado nacional les provea bienes y servicios, como vacunas, ambulancias, medicamentos, insecticidas y otros insumos críticos, sin ninguna condicionalidad. Es un error. Una de las cosas que hicimos nosotros fue reforzar las llamadas "transferencias contra resultados". Se transfiere, por ejemplo financiamiento, en la medida en que la provincia cumpla las metas acordadas. Así, el financiamiento queda atado a objetivos ligados a indicadores que mejoren la salud pública. Lo contrario es una idea de federalismo distorsionada. Hay que revalorizar el federalismo inteligente, frente al federalismo bobo que predomina acá.



La relación entre dengue y pobreza es muy clara. En los '70 salvo en países del sur asiático, no existía. Ahora está en más de 100 países".

#### -¿Cómo describiría ese federalismo inteligente?

-Frente a la pretensión de que Nación resuelva todo sin nada a cambio, un federalismo inteligente implica que las provincias se hagan cargo de lo que les toca y que el Estado, por su parte, defina las políticas nacionales para lograr objetivos certeros. Por ejemplo, reducir las disparidades sanitarias asignando recursos de manera equitativa.

#### -Estamos atravesando el peor brote epidemiológico de dengue de la historia argentina. ¿Cómo llegamos hasta acá?

-La relación entre dengue y pobreza es muy clara. En los 70, salvo en los países del sur asiático, el dengue no existía. Ahora está en más de 100 países y cada vez baja más a las zonas subtropicales y templadas. Llega antes y se va después. Claramente hay una relación que se ve al interior de las ciudades,

en asentamientos y villas, que hoy están estalladas de casos. Hay un ecosistema que muestra una relación muy lineal entre pobreza y exposición. Es lo que en salud pública se suele llamar "determinantes sociales". O sea, "las causas de las causas". Son, desde el tratamiento del agua y la disponibilidad de agua corriente hasta la recolección de residuos y el hacinamiento. Todos factores que influyen más allá de los grandes factores, como el cambio climático y la urbanización acelerada.

#### -¿La política no tuvo nada que ver?

-La Argentina empezó a re emerger en materia de dengue a fines de los 90, un virus que era más común en Brasil y Paraguay. La gran epidemia fue en 2009 y en parte provocó la renuncia de (la ex ministra de Salud y actual legisladora porteña Graciela) Ocaña. El segundo brote grande, cuando todavía había un ciclo, fue en 2016, en el principio de la gestión de Salud de Jorge Lemus. En mi gestión no hubo brotes importantes, aunque tuvimos amenaza de Chikunguña, Zika y fiebre amarilla. Ahora bien, ¿cuánto de esto se podría haber evitado? No sé. Hay determinantes climáticos, geográficos y sociales. Difícilmente los pueda evitar una gestión de gobierno. Digo para no echar culpas absurdas, aunque es cierto que en 2022-2023 hubo un brote de dengue importante y muy poca movilización de recursos para focalizar en las áreas endémicas, bloquear las CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

bases de vectores, fumigar selectivamente, descacharrear...

#### -¿Cuánto influyó la campaña electoral?

-Y... en parte fue la campaña electoral. O, más bien, después de la pandemia empezó una etapa de cierta parálisis del Ministerio de Salud y el año pasado no se hizo nada. Ahora bien, ¿en qué medida se podría haber parado este brote que está superando en un 50% el del año pasado? Difícil decirlo. -¿Cuál es su balance de la gestión actual frente a la crisis sanitaria del dengue?

-El ministro de Salud asumió con esto estallado. A mediados de diciembre se sentaron a mirar cómo venía la mano y no creo que la gestión anterior se las haya hecho fácil. A esto se suma que tardaron en nombrar muchos funcionarios y todavía hay varios por nombrar. Más allá de eso, uno no les puede echar tanta culpa. Sí es cierto que hay un par de funciones que dependen del Ministerio y que son indelegables. Una es que hay que salir a hablar. Una responsabilidad indelegable de la función pública es salir a comunicar, tranquilizar a la gente. Hay que hacerlo. Pienso en el ejemplo de (el ministro de Salud porteño) Fernán Quirós en la pandemia.

#### -También la ex ministra de Salud Carla Vizzoti lo hizo...

-Sí, y es lo que hay que hacer. La segunda cuestión, que realmente no se entiende, es lo del stock de repelente. Se denunció que no había ya a principios de enero. Pasaron meses y no se lo resolvió. No se entiende cómo no se abrió antes la importación de repelentes, algo que llama la atención siendo este un Gobierno que habla de "libertad y mercado" y asigna recursos según "oferta y demanda". Lo mismo en cuanto a que los laboratorios nacionales que podrían producir repelente no insumos básicos, como por ejemplo envases. En Brasil y Paraguay la epidemia es mucho mayor y no les falta repelente.

-Algunos de esos laboratorios son de gestión pública, lo que recuerda el problema de que el Gobierno haya efectuado recortes abruptos a la investigación científica y a las universidades. ¿Esas decisiones podrían impactar en el sistema de salud? Si la respuesta es sí, ¿cómo?

-Obviamente. Claro que sí. Si bien es cierto que en Argentina el sistema de salud pública está descentralizado y depende de las provincias o municipios, la realidad es que el Ministerio tiene una responsabilidad fundamental en las políticas nacionales. No puede desentenderse de la promoción del desarrollo en materia de innovación tecnológica y científica. Es una función clave. El ministerio no sólo debe proveer bienes y servicios sino también facilitar las políticas para que la innovación tecnológica llegue a todos por igual. En la práctica, esto implica garantizar que en las provincias del norte la frecuencia de cáncer de cuello de útero, de mama o la enfermedad cardiovascular no sea ocho o diez veces mayor que en las provincias más ricas. La función del Ministerio de Salud de la Nación es indelegable.

#### -Se lo nota enojado...

-Sí, absolutamente. No es un discurso que sirva. Uno puede encontrar ineficiencias, pero no podemos cuestionar la función del Conicet en materia de ciencia y tecnología. Ya lo dijo (el médico Bernardo) Houssay cuando ganó el premio Nobel: "Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo porque

no lo hacen. La ciencia no es cara; cara es la ignorancia".

-Milei dejó en claro que iría por un achicamiento de las áreas sociales y científicas. Hoy, el presupuesto de Salud es el mismo que en 2023, salvo por 38 billones de pesos (14% del presupuesto del año pasado) que acaban de sumar. Usted vivió el rebaje de Ministerio a Secretaría de Salud cuando se quiso dar una señal de austeridad. ¿Hasta qué punto puede funcionar el ministerio con los recursos que tiene hoy?

-El tema es que cuando en el macrismo Salud bajó de Ministerio a Secretaría, no se tocó el presupuesto. Fue una pésima decisión porque fue decorativa. No cambió nada. Si había un objetivo, no se cumplió. Ahora bien, tener el mismo presupuesto nominal, obviamente es un serio problema cuando tuviste más de 200% de inflación. Podés tener una crisis y decir no hay un mango, pero tenés que preguntarte qué vas a priorizar. En salud hay cosas que no podés recortar. Y, en otras, el ejercicio de recorte debe ser meticuloso. No se puede hacer "tabula rasa", como está pasando.



Podés tener una crisis y decir que no hay un mango, pero tenés que preguntarte qué vas a priorizar. No se puede hacer 'tábula rasa'".

-Un ejemplo de presupuesto "pisado" es la DADSE, dirección nacional que hace meses no logra garantizar los tratamientos de alto costo de pacientes crónicos sin cobertura. El conflicto se remonta a una denuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que congeló la actividad del área, luego de que revisaran auditorías desoídas, que en su momento denunciaron corrupción durante el kirchnerismo y en la gestión de ustedes. ¿Qué responsabilidad tiene la clase política de los últimos 20 años en los tragos amargos de estos días?

-La DADSE estaba en Desarrollo Social y en mi gestión pasó a Salud porque era una caja de corrupción. Nosotros la limpiamos absolutamente. Sin embargo, lo primero que hizo Ginés fue devolverla a Desarrollo Social. Nosotros la habíamos transformado en un área técnica y habíamos liquidado muchos nichos de corrupción.

#### -Pero igual que muchos funcionarios de estos años, a usted también lo denunciaron por sobreprecios...

-No. Lo que hubo fue una redeterminación de precios. Hacés una licitación para compra de medicamentos y gana uno que cobra 100 pesos, pero todo se sustancia un año después, devaluación mediante. ¿Quién te entrega cuando le decís "ah no, son 100 pesos". Prefieren no entregarte y pagar la multa. Tuvimos que hacer redeterminaciones de precios para garantizar las entregas de insumos. Ahora bien, con respecto a la clase política de las últimas décadas, te lo respondo con otra pregunta: ¿cuál es la razón por la que Milei tuvo el 56% de apoyo? La crisis y la angustia llevaron la tolerancia a niveles muy altos. La responsabilidad de la clase política es total y en todos los niveles, no sólo en Salud. Es más, diría que es un fenómeno totalmente sistémico.

## Pasiones y convicciones de un ex ministro de Salud con voz propia

ay que estar donde está el ministro, ¿eh?. Es una silla eléctrica. Hay que estar ahí. En este sentido, tengo con (Mario) Russo la empatía que tuve con Ginés (González García) y con (Carla) Vizzotti. Porque hay que estar ahí". Este giro de momentánea cofradía de parte de Adolfo Rubinstein, cuando evaluó con distancia analítica los desafíos que debieron (y deben) enfrentar sus sucesores en la cartera nacional de Salud, evidencia un par de rasgos muy claros en su personalidad: una mesura concesiva que sabe hacer convivir con un costado, podría decirse, frecuentemente "indignado".

Es ese otro Rubinstein que se expone y no calla las críticas al statu quo, señalamientos que mastica en base a sus más profundas convicciones acerca de cómo conducir (y cómo no conducir) la salud pública en un país fragmentado y aparentemente irremontable. Todo que en alguna medida intentó poner en marcha durante su breve paso por la gestión de Salud. Y también es eso que, en una medida distinta, no logró concretar. Como quien quiso y no pudo o se quedó con las ganas, por algo dice seguido que todo el sistema de salud argentino requiere "una profunda reforma".

#### -Con todo esto... ¿volvería a la política?

-No sé. Estoy contento con lo que estoy haciendo. Desarrollar proyectos en materia de salud y estar con gente joven y proactiva, es un placer increíble.

Antes como ahora, mientras promedia sus sesentas, Rubinstein deja claro su rechazo profundo al extremismo y los gestos rimbombantes del populismo. El reconocimiento debe basarse, no en la mera declamación sino en méritos comprobables. Él no busca el protagonismo del paracaidista -que aterriza donde puede-sino el del andinista, que con esfuerzo alcanzó una meta buscada.

"Yo nunca había sido funcionario y no me lo esperaba. No tenía una carrera política cuando me convocaron para el ministerio. Se alinearon los astros. Venía de una carrera académica importante y era más o menos conocido en salud pública, a lo que me dediqué toda la vida", relata. "Entré como secretario de Prevención de la Salud y a los nueve meses fui promovido a ministro. Tuve que recorrer la curva de aprendizaje de la gestión bastante rápido, pero tuve una gran ventaja que no tiene está gestión de Salud ni tuvieron las anteriores. Y es que pude nombrar a mi equipo con libertad. No hubo un loteo de cargos. Fue bastante inédito", suma después. Aunque "siempre había tenido interés en la política, había sido una participación marginal", señala, antes de autodefinirse como un simpatizante y admirador pleno del ex presidente Raúl Alfonsín, de quien su padre, Juan Carlos Rubinstein, fue funcionario. "Tengo una foto de Alfonsín en mi escritorio. Su nombre me conmueve, pero me conmueve en serio, ¿eh?", comparte con orgullo. ■

#### ITINERARIO

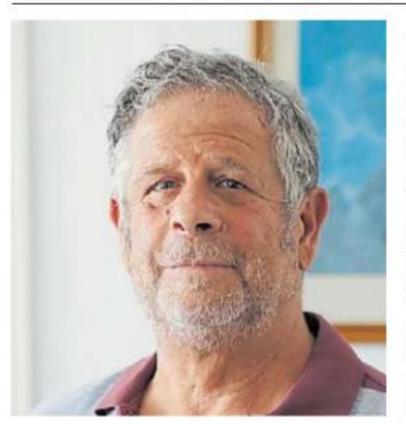

Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de la Nación (2017-2018), es médico y profesor titular de Salud Pública de la UBA, investigador del Conicet y actual director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS) del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS). Magister en Epidemiología Clínica por la Universidad de Harvard (EE.UU.) con una diplomatura en Economía de la Salud (Univesidad de York, Inglaterra) y otra en Implementación de Políticas Públicas (escuela de gobierno de Harvard), tiene más de 140 publicaciones en revistas internacionales.

#### **AL TOQUE**

Un líder: Alfonsín, siempre.

Un libro: "Vida 3.0. Ser humano en la era de la inteligencia artificial", de Max Tegmark.

Una película: "El Padrino". Un músico: Charly García.

Una comida: Milanesa con papas fritas a caballo.

Un deporte: Tenis, trekking y senderismo en la montaña.

Un equipo: "El millo". Mi corazón es rojo y blanco.

Un lugar: Bariloche. Un recuerdo: Mi viejo. Una pasión: ¡River!

Un deseo: Que a los argentinos nos vaya bien de una vez.

Un desafío: No cansarme nunca de impulsar el crecimiento de la gente joven.

## El País

#### Sospechas de corrupción



Vínculos. El ex gerente general de Nación Seguros Mauro Tanos (de saco azul) en la presentación de un libro de su autoría junto al kircherista Rodolfo Tailhade..

# El Gobierno echó a los funcionarios investigados en el caso de los seguros

Se van el gerente general de Nación Seguros, Mauro Tanos, vinculado a La Cámpora y que fue ascendido por la gestión Milei, y Federico Eufemio. Sus domicilios fueron allanados el viernes.

#### **Emiliano Russo**

erusso@clarin.com

Horas después de que la Justicia allanara su domicilio en el marco de la causa que investiga supuestas estafas con los seguros oficiales, Mauro Tanos fue desplazado de la Gerencia General de Nación Seguros, funcionario que había sido ascendido por la actual gestión pese a haber ocupado un cargo durante la administración de Alberto Fernández y de tener vínculos con La Cámpora. También fue echado Federico Eufemio, gerente de compras de la citada firma, cuyo domicilio fue requisado por la Justicia en el marco de la pesquisa.

Además, con el argumento de una supuesta reorganización de los directorios de la mayor banca estatal, el Gobierno decidió despla-

Reaseguros, que previamente habían cuestionado la permanencia de Tanos en un puesto jerárquico: lo vinculaban con los "productores" que cobraban suculentas comisiones por operar con pólizas que otorgaba Nación Seguros a los entes públicos.

Se trata de Jorge Mórtola y Juan Sarquis, presidente y vice, respectivamente, de Nación Reaseguros, que tiene bajo su órbita la cobertura de empresas grandes como YPF bajo contratos "mayoristas" en los que intervienen grandes jugadores del sector con sede en el exterior, y "brokers", pero bajo procesos de licitación para reasegurar las pólizas de estas firmas estatales.

A Sarquis, que fue titular de Nación Seguros durante la gestión de Mauricio Macri y en el pasado había alertado sobre la operatoria con intermediarios en "pólizas sim-

que debía abandonar el cargo. A Mortola, unos días antes.

El argumento oficial fue que desde lo más alto del Ejecutivo se decidió unificar los directorios de Nación Seguros, Retiro y Reaseguros pero, en los hechos, hoy en esta última firma quedaron tres directores surgidos "de la política" y no del sector financiero.

#### El juez Ercolini lleva adelante el caso de los seguros.

Todo sucedió durante la misma jornada en la que el juez federal **Ju**lián Ercolini ordenó nuevos allanamientos en el marco de la causa por el escándalo de los seguros del Estado durante la gestión de Alberto Fernández, quien es investigado en zar a las autoridades de Nación ples", le comunicaron el viernes el expediente junto a otros exfun- la citada compañía.

cionarios de su administración.

Uno de los procedimientos se realizó sobre el departamento de Tanos, que en la gestión anterior estaba a cargo del departamento vinculado a organismos públicos.

Tanos fue parte de La Cámpora donde llegó en su momento de la mano de José Ottavis y el ex intendente de Moreno Walter Festa.

Otro allanamiento, en tanto, tuvo lugar sobre el domicilio de Eufemio que, hasta el viernes 5 de abril, se desempeñaba como gerente de compras de Nación Seguros.

El magistrado busca dilucidar si ambos intervinieron en la adjudicación de contratos a las productoras favorecidas por el acuerdo millonario con la Anses. De hecho, ordenó el secuestro de documentación referida a Bachellier SA y al broker Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y vinculado a

Hasta el viernes, Tanos era respaldado por el titular de Nación Seguros, Alfonso Torres que le aceptó una renuncia forzada por el avance judicial. Pero también habría contado con el apoyo del vicepresidente del Nación, Darío Wassermann. "Él manejaba organismos públicos con Alberto, cómo no va a saber lo que pasaba ahí", explicó una fuente oficial consultada por este diario al hacer referencia a la inclusión de brokers en las pólizas que Nación Seguros anudaba con Anses, Gendarmería y otros organismos.

La investigación que en febrero publicó Clarín y precipitó varias denuncias judiciales, hoy investigadas por Ercolini, en verdad habían enrarecido el clima en las unidades de negocios del Banco Nación. Los cuestionamientos internos no sólo llegaban a Tanos sino también a las máximas autoridades de Nación Seguros.

El País CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

#### El ex titular de la ANSeS habló de los allanamientos

Luego de que el juez federal Julián Ercolini ordenara nuevos allanamientos en el marco de la causa por el escándalo de los seguros del Estado durante la gestión de Alberto Fernández, el ex titular de la Anses Osvaldo Giordano dijo no haber pensado que existían tantas "ramificaciones".

"En el caso de seguros, honestamente nunca pensé que tenía todas estas ramificaciones, porque lo vimos como una oportunidad de mejoras de la gestión, como un cambio relativamente siempre visto desde afuera que es dejar de contratar una seguro", planteó Giordano respecto del escándalo que destapó Clarín sobre los intermediarios y negociados en la contrataciones de seguros por parte de Anses.

El testimonio de Giordano no es menor porque fue quien detectó la operatoria del ex presidente que obligó a la Anses y los organismo del Estado a contratar obligatoriamente los seguros de Nación Seguro.

El viernes el juez Ercolini ordenó el allanamiento a dos funcionarios actuales de Nación Seguros, el gerente general, Mauro Tanos, ascendido en el cargo durante la gestión Milei, y el gerente de compras, Marcos Eufemio.

En diálogo con radio Mitre, el ex funcionario nacional sostuvo: "Para nosotros esto fue un tema más de Anses dentro de la enorme cantidad de temas que se nos abrieron de gestión. En esos 60 días, que fueron cortos pero intensos, tratamos de buscar soluciones".

"Ni siquiera hicimos la denuncia, lo que hicimos fue no renovar la póliza e ir hacia un autoseguro. Todo lo que pasaba en Nación no lo conocíamos en ese momento. Solo sabíamos que el seguro era muy caro respecto del autoseguro y tomamos una decisión que era coherente: volver al autoseguro", enfatizó el dirigente cordobés.

En ese sentido, Giordano reconoció: "Que haya saltado todo esto nos sorprende mucho y me parece muy positivo que la Justicia investigue porque naturalmente el Estado contrata muchísimo y creo que hay mucho que hacer en reducción de gasto público a partir de tomar las decisiones que hay que tomar".

Las aparentes maniobras "recaudatorias" que el dirigente cordobés visibilizósaltaron por una auditoría interna.



Diputados. Pichetto, Monzó, Randazzo, Massot y el lilito Maximiliano Ferraro en una sesión.

# La oposición pide cambios para apoyar la nueva Ley Omnibus

En Ganancias apuntan a un piso de \$ 1.8 millón para empezar a pagar. Buscan que se vote la reforma laboral.

#### Jazmín Bullorini Gustavo Berón

A la espera de la nueva ley ómnibus -que ahora el oficialismo dice que la enviará al Congreso entre el jueves y viernes-los bloques dialoguistas aseguran que la quieren acompañar, pero todavía piden modificaciones, esperan la letra chica sobre temas clave como Ganancias y definiciones sobre la reforma laboral.

Se estima que el lunes el Ejecutivo enviará el nuevo borrador del proyecto a los gobernadores y principales referentes de los bloques. Puntualmente, que presente la última oferta para revertir la modifi-

cias, con la inclusión del mínimo no imponible y las escalas.

El bloque PRO de Cristian Ritondo exige que el mínimo se eleve a \$ 1,8 millones. Señalan que cuando el gobierno mandó el proyecto iban a empezar a pagar los sueldos brutos desde \$ 1,2 millones, pero que en el medio hubo un 50 % de inflación que obliga a levantar ese piso.

#### El paquete fiscal y privatizaciones aún está en discusión,

La bancada de Hacemos Coalición Federal (HCF) que comanda de que el mínimo sea "lo más cercano a los \$2 millones".

"Desde nuestro bloque nos reunimos con el Gobierno y les hicimos propuestas superadoras sobre la nueva versión de la ley ómnibus, advirtiendo que las posiciones están mucho más cercanas. Seguimos a la espera de que nos remitan la versión final que enviarán a las comisiones para continuar las negociaciones", aseguró a Clarín el diputado Oscar Agost Carreño, de HCF.

En el grupo de La Libertad Avanza, que comanda Oscar Zago, hay optimismo más allá de la demora. Aseguran que las conversaciones con el PRO y los radicales están avanzadas y lo acordado con los gocación del Impuesto a las Ganan- Miguel Angel Pichetto también pi- bernadores parece allanar el cami- zar ese punto. ■

no. Sin embargo, en el propio oficialismo advierten que el capítulo que retrotrae el Impuesto a las Ganancias "está lejos de acordarse".

Si bien el Gobierno no se apartó de su esquema de manejar la negociación desde la Casa Rosada, se espera que la próxima semana, antes de que la propuesta ingrese al Congreso, el bloque de La Libertad Avanza sea recibido por el presidente Javier Milei, aunque eso aún no está confirmado.

El sector del radicalismo que responde a Rodrigo De Loredo entiende que "hay que pulir algunos aspectos" de la ley. En lo referente al capítulo fiscal, más allá de Ganancias, tienen algunos cuestionamientos con el capítulo de Bienes Personales.

#### La oposición espera para definirse, la letra chica del proyecto

La propuesta del Gobierno establece la creación de un régimen especial de ingreso mediante el cual el contribuyente adelanta el pago del gravamen a cambio de tener garantizada la estabilidad de las alícuotas de impuestos patrimoniales a nivel nacional. El nuevo régimen está fijado para todos los períodos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2027. Pero desde la UCR rechazan este programa y advierten que si Milei lo quiere aplicar en su mandato lo puede hacer, "pero no puede comprometer la política tributaria sobre ese impuesto (o todos los patrimoniales) hasta 2038".

El tema de las privatizaciones es uno de los puntos en que hay diferencias en parte del radicalismo. Danya Tavela, una de las diputadas que pertenece a Evolución, el espacio que tiene como referente a Emiliano Yacobitti, advirtió que ellos reclaman que se retire al Banco Nación.

Mientras tanto el artículo 71 que desregula la actividad privada- está en rojo. Así como está no pasa, aseguran desde distintas bancadas. Ese punto faculta al Poder Ejecutivo Nacional a poder derogar o modificar regulaciones sobre la actividad económica privada en diferentes casos. Hay quienes consideran que "es muy amplio", que es "ambiguo" y que "no se entiende" qué pretende el Ejecutivo con eso.

Por otra parte, el oficialismo todavía no confirma si incluirá la Reforma Laboral en la ley, como están pidiendo todos los bloques. Esa reforma fue dictada vía DNU pero quedó bloqueada por la Justicia. La oposición la quiere discutir aunque le adelanta al Ejecutivo que hay puntos que como están no se aceptarían. Como publicó Clarín, pedirían sacar el artículo sobre los aportes sindicales para que pueda avanEl País CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

# Milei saca una publicación y la presenta en la Feria del Libro

Es sobre economía y se titula Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. El libro saldrá la misma semana en la que Sergio Massa presentará el suyo.

Guido Carelli Lynch

gcarelli@clarin.com

La motosierra de Javier Milei hizo ruido especialmente en el mundo de cultura, aunque los efectos se sentirán poco en el presupuesto. Además de los despidos en el IN-CAA, el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, la secretaría y ex ministerio del área no tendrá este año stand en la Feria del Libro, el evento más importante de la industria editorial y librera en la Argentina y la región. Ese detalle no impedirá que el Presidente presente en la Feria, a sala llena, su nuevo libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica.

El Presidente había adelantado el título de su nuevo ensayo durante su visita al colegio Cardenal Copello, donde él mismo estudió. "Una vez que arrancan a escribir, no paran nunca más. Es como una suerte de vicio. Hoy tengo 17 libros y me está por salir uno ahora", señaló el jefe de Estado en el inicio del año lectivo sobre el texto que lleva como subtítulo "De la teoría económica a la acción política", cuya tapa compartió en los últimos días en las redes sociales.

Durante la campaña electoral persistió el eco de las denuncia de plagio que recibió Milei por sus anteriores libros. En Pandenomics se contaban hasta copias textuales a la número 2 del FMI Gita Gopinath, como detectó la revista Noticias. Lo mismo ocurrió En el camino del libertario y en 4000 años de controles de precios y salarios. "No



Saludos. El presidente Javier Milei presentará su nuevo libro en la Feria del Libro.

puedo citarte, Javier, porque tenés tres denuncias de plagio", lo chicaneó Sergio Massa durante el primer debate presidencial. Nada de eso impidió que Milei arrasara en el balotaje para llegar a la presidencia con el 56% de los votos.

Ironía del destino, el ex ministro de Economía presentará su flamante libro Por sí o por no el 27 de mayo, en la misma semana en la que el jefe del Estado estará en la Feria. Los rivales en el balotaje comparten el mismo tanque editorial, Planeta.

En su nuevo libro, Milei defiende su idea de eliminar el Estado. Además se refiere a la trampa neoclásica que supone -según su visión- el modelo de equilibrio que admite "fallas del mercado". El propio mandatario justificó su cambió de opinión a favor de la dolarización, que rechazaba poco antes de lanzarse a la política como parte de su "etapa neoclásica". "Dolarizar

no es una buena idea", había dicho el economista cuando solo era una figura mediática.

El libro incluye varios y recientes discursos del Presidente, dos de la convención conservadora de la CPAC en Estados Unidos, en 2022 y en 2024, el de la inauguración de las sesiones ordinarias del pasado 1 de marzo y el del doctorado honoris causa que recibió en Escuela de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) hace dos años,

en España.

La segunda parte es muy técnica y profundiza sobre modelos macroeconómicos. "Si un modelo económico no funciona hay que revisar el modelo en lugar de culpar a la realidad", escribe el mandatario. El Presidente todavía no comunicó a la editorial quién será su presentador en esta oportunidad.

Un cuadernillo con el mismo título del flamante libro del mandatario se publicó en España el año pasado. Tiene 32 páginas y la edición corrió por cuenta del economista libertario español Jesús Huerta de Soto, a quien Milei mencionó en su discurso de asunción.

El paisaje de la Feria del Libro no le es ajeno al Presidente. En el predio de La Rural, como si fuera un rockstar, presentó en 2022 (en la misma sala José Hernández donde ahora estará Massa y tal vez él repita) El camino del libertario junto a Viviana Canosa. El año pasado, a tres meses de las PASO, presentó El fin de la inflación. "¡Que tiemble la casta! junto a Alberto Benegas Lynch (h), su mentor. Durante la presentación atacó particularmente al hoy integrante de LLA y presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados José Luis Espert a quien acusó sin nombrarlo de "delincuente y traidor".

Aunque es habitual que los políticos y otras figuras cuenten con

#### El ibro de Massa se llama Por sí o por no, el latiguillo del debate.

ghost writers, a cargo de la publicación de sus libros, en el sector insisten en que el propio Milei escribió su libro.

Es un hecho que la Feria, como en cada edición, volverá a ser un ámbito atravesado por la polémica y la discusión política. La inauguración quedó a cargo de Liliana Heker, una de las escritoras que más le puso el cuerpo a las protestas contra el capítulo cultural de la fracasada ley ómnibus.

## Karina Milei se mete en la Ciudad, el bastión de Macri y el PRO

Karina Milei pone manos a la obra y presenta este domingo en sociedad la versión porteña de La Libertad Avanza en la tierra prometida del PRO y Mauricio Macri.

La hermana del Presidente, como dio cuenta Clarín, está a cargo del armado del nuevo vehículo electoral del oficialismo a nivel nacional y en las provincias, ahora en formato de partidos en vez de frentes, como en 2023. Es casi un hecho que se convertirá en la presidenta

lógico", resume uno de los armadore libertarios. Una candidatura en 2025 en alguna de las dos Buenos Aires-CBA o Provincia-están arriba de la mesa.

La secretaria general de Presidencia encabezará el acto en la tarde de este domingo en el bar Gabbana, Palermo, en el que también buscarán sumar afiliados. La acompañará referentes nacionales del oficialismo como el titular de Diputados Martín Menem, el dipu-

flamante jefa del bloque libertario en la Ciudad y ex dirigente camporista Pilar Ramírez, que responde directamente a la hermana del mandatario. La hermana del Presidente ungió al ex candidato a diputado Juan Pablo Scalese como armador en la Ciudad.

El ex candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Ramiro Marra, desplazado por la secretaria general de Presidencia- no fue invitado y se encuentra en Washington. Al evendel partido a nivel nacional. "Es lo tado Alberto Benegas Lynch y la to tampoco fueron participados di-

rigentes del PRO que forman parte del Gobierno.

Si bien el Presidente agitó la posibilidad de un frente electoral y hasta de una fusión con el partido fundado por Macri, en el entorno de Karina señalan que la idea por lo menos es "poder prescindir del PRO", aunque enseguida aclaran que son "aliados naturales".

El ex presidente mantiene un silencio prudente tras regresar de su última excursión europea hace dos semanas y antes de emprender un nuevo viaje a Sudáfrica, por la Fundación FIFA. En su entorno no disimulan el malestar permanente que su jefe no explicita. "Milei dice que Mauricio es un genio y después no le hace caso", se quejan.

Macri, de todos modos, no inte-

rrumpió su contacto telefónico con el Presidente. En cambio, el flamante titular del PRO no volvió a cruzarse con la hermana después de su visita a Olivos del 4 de marzo. La hermana de Milei se convertirá seguramente en la presidenta nacional del partido libertario.

El subsecretario de Gestión Institucional Eduardo "Lule" Menem construye el partido oficialista con la venia y a la sombra de Karina. En Córdoba impuso como referente al diputado Gabriel Bornorini para disgusto de los libertarios originales como Rodolfo Eiben, del Partido Demócrata, pero no le alcanzó para desplazar a Oscar Zago de la presidencia del bloque de la Cámara Baja. Por ahora.

Guido Carelli Lynch

## BARRACAS TE INVITA A DESCUBRIR

CONOCÉ SUS UNIDADES MODELO



1, 2, 3 Y 4 AMBIENTES
FULL AMENITIES

30% DE ANTICIPO Y CUOTAS EN PESOS (AJUSTADO POR CAC)
SALES CENTER: SÁBADOS DE 10 A 13HS

Contactanos







ventas@gddevelopers.com CUCICBA Mat. N° 4932





4300.2281 11.5933.6827

leonardo@cesarsprop.com.ar

El País CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

Las antenas instaladas en Neuquén "no sirven para seguir misiles ni hacer espionaje", aseguran fuentes científicas. Tampoco "hay soldados chinos".

# Tras 40 visitas a la base china, no hallan indicios de uso militar



En la popular la serie de Netflix "El Problema de los Tres cuerpos", una antena de comunicaciones con el espacio profundo provocó una crisis mundial donde se cruzan secretos tecnológicos con sospechas de espionaje.

Pero en este caso, una antena muy similar ubicada en Neuquén creó tensión diplomática entre la Argentina, Estados Unidos y la República Popular china.

Sin embargo, ministros, embajadores, científicos de la Comisión Nacional de Actividades Especiales (CONAE) como del Ente Nacional de Comunicaciones (ENA-COM), ya ingresaron más de 40 veces a la estación de comunicaciones china de Neuquén y hasta ahora, "no encontraron a ningún militar chino o actividades con fines militares". Incluso, "el ex agregado científico de la Embajada de EE.UU. ingresó a las instalaciones" dentro de una comitiva de diplomáticos que visitaron el lugar el 26 de agosto de 2019, afirmaron a Clarín fuentes científicas y diplomáticas argentinas.

La estación china ya fue visitada, por ejemplo, por el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, el ex embajador en Washington, Jorge Argüello, diplomáticos extranjeros y hasta un rector de la Universidad del Comahue y funcionarios del gobierno de Neuquén, entre otros, desde que entró en funcionamiento en el 2018.

La inspección que el Gobierno hará mañana a la "base china" se motorizó luego de que el embajador norteamericano, Marc Stanley, dijera hace dos semanas a La Nación: "Con respecto a los chinos, me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué".

"Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí", agregó el diplomático del presidente Joe Biden.

Luego, la general **Laura Richard-** cos, un electricista y un cocinero".



Las antenas chinas en Neuquén. China la usa para comunicarse con sus satélites, pero hay polémica...

#### LA CARRERA POR LA EXPLORACIÓN DE MARTE

#### ¿Qué son las antenas de espacio profundo?

Las estaciones de Espacio Profundo, son antenas de radio de gran tamaño, más de 35 metros de diámetro, que sirven de apoyo a misiones interplanetarias de vehículos espaciales y para observaciones de Radioastronomía en la exploración de la Luna, del

son, jefa del Comando Sur de los

Estados Unidos, insistió esta sema-

na con la preocupación norteame-

ricana sobre esas instalaciones chi-

nas en las charlas de alto nivel que

mantuvo con el jefe de Gabinete,

Nicolás Posse, los ministros de Se-

guridad, Patricia Bullrich, y Defen-

las hacen científicos de la CONAE y

el ENACOM. El primero depende

del jefe de Gabinete y este último

organismo, tiene que verificar que

los chinos no usen bandas radioe-

léctricas que interfieran las comu-

nicaciones argentinas civiles o mi-

de la estación "son cinco científi-

Por otra parte, el personal chino

litares.

En general, las visitas a la base

sa, Luis Petri, entre otros.

sistema solar y del Universo. Las naves espaciales envían imágenes e información a estas grandes antenas y las antenas también reciben detalles sobre dónde se encuentran las naves espaciales y como están funcionando, explicó un científico.

revelaron a Clarín científicos y funcionarios argentinos que participaron del proyecto y pidieron mantener su nombre en reserva por miedo a represalias.

La enorme antena de comunicaciones (35 metros de diámetro) "es muy lenta para guiar o seguir misiles. Está preparada para seguir satélites o naves espaciales", afirmaron las fuentes en alusión a otra de las sospechas.

"Tampoco puede hacer espionaje sobre el territorio norteamericano por la curvatura de la tierra", afirmaron. La seguridad del predio está a cargo de la Policía de Neuquén y hace unos años atrás de una empresa privada, "nunca de soldados chinos", agregaron.

Son muy pocos los países que cuentan con programas de naves espaciales para la exploración del Espacio Profundo: Estados Unidos, Federación Rusa, China, India, Japón, Israel, Emiratos Árabes Unidos y la Agencia Espacial Europea (ESA).

formación que recopila China, la CONAE puede tener acceso a la misma por medio de un convenio específico", agregaron las fuentes.

Sin embargo, las comunicaciones con el espacio profundo son una tecnología dual, es decir que se puede usar con fines pacíficos o militares.

Y Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia están en una carrera por la exploración de la Luna para enviar, luego, una misión a Marte. Geopolítica, a nivel espacial.

Además, la CLTC depende administrativamente del Ministerio de Defensa chino y tiene también relación funcional con la Comisión para la Ciencia, la Tecnología y la Por otra parte, "en cuanto a la in- Industria para la Defensa Nacional gundo socio comercial".■

de China.

El nombre oficial de las instalaciones es "Estación de Espacio Profundo de la China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), la CONAE y la provincia de Neuquén.

Está ubicada en las proximidades de la localidad de Bajada del Agrio en Neuquén, departamento de Picunches. Tiene 800 habitantes y está a 250 kilómetros de la capital de la provincia y necesita no tener interferencias radioeléctricas. El primer paso para la creación de la base china la dio en el 2012 el ex presidente de la CONAE y prestigioso científico Conrado Varotto. En 1992, Varotto -creador del IN-VAP y del programa satelital argentino- particpó del desmantelamiento del misil Cóndor II de la Fuerza Aérea y del cierre de la base secreta que se construía en Falda del Carmen, Córdoba, por decisión del ex presidente Menem.

Desde que China empezó a interesarse por esta estación, Varotto hizo informar a EE.UU. de sus pasos a fin de que no hubiera sorpresas sobre el uso de esta tecnología sensible.

Chile también se ofreció para recibir la base pero en la competencia ganó la Argentina. Pero Washington hace dos o tres años comenzó a preocuparse por la "base china", en medio de la "guerra" tecnológica con China. El acuerdo fue ratificado por el Congreso a través de la Ley 27.123 en 2015 y al año siguiente el entonces presidente Mauricio Macri le hizo agregar un protocolo para ratificar que es exclusivamente con fines pacíficos.

Como factor de pertenencia, la CONAE tiene una oficina propia dentro de las instalaciones y el derecho al uso del 10 por ciento del tiempo de la antena para los astrónomos y radioastrónomos argentinos. La estación "no tiene inmunidad diplomática", como dicen algunos medios. Las 200 hectáreas en que funciona fueron entregadas por la provincia de Neuquén en comodato a la CONAE. Pero los rumores se extendieron porque en alguna oportunidad, los científicos chinos -que no hablan españolcontestaron a quienes querían ingresar: "hablen con la embajada china".

El sector más pronorteamericano del gobierno de Milei estaría pensando en anular los acuerdos con China que permitieron la creación de la estación. Otros estarían analizando la posibilidad de "enviar una misión científica argentino-norteamericana" a la base. Pero como los norteamericanos podrían decir que su congreso se los prohíbe, quizá la mejor salida sea "reforzar los controles" a la estación y hacerlos más visibles.

Un diplomático argentino retirado recordó que "no hay que olvidar que China, más allá del debate geopolítico, apoya la soberanía argentina en Malvinas y es nuestro se-

## MAQUINAR

# CONSTRUIMOS BUENOS NEGOCIOS

El marketplace para comprar y vender maquinaria usada.





#### **CONSIGNÁ TU EQUIPO**

Además de las 3.200 consignaciones virtuales, contamos con 3 sucursales físicas donde podés consignar tus equipos: Casa Central, San Juan y Valeria del Mar, Provincia de Buenos Aires.



#### **ALTA VISIBILIDAD**

Mostrá tu máquina a más de 10.000 potenciales compradores mensuales, que visitan nuestro Marketplace.



#### **MÁXIMA DIFUSIÓN**

Tu equipo va a obtener una difusión exclusiva con herramientas de marketing para aumentar tus oportunidades de venta.





12 El País

# Concesiones de Cristina a Xi para la base satelital

INFORME



Nicolás Wiñazki nwinazki@clarin.com



El miércoles pasado, en la Casa Rosada, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura J. Richardson, le planteó al jefe de Gabinete Nicolás Posse, y al ministro de Defensa, Luis Petri, su preocupación por las actividades confidenciales que realiza la República Popular China desde su misteriosa "Base" instalada en la provincia de Neuquén. Según fuentes oficiales inobjetables, la estadounidense preguntó de modo directo qué acciones tomaría la Casa Rosada para intentar controlar qué es lo que pasa en ese territorio de difícil acceso para las autoridades nacionales: "Nos preocupa la base de China en el Sur de su país. ¿Qué medidas podrían tomar al respecto?", indagó Richardson, palabras más, o menos, de acuerdo a la reconstrucción del diálogo que realizó Clarín en base al relato de funcionarios que estuvieron al tanto de ese diálogo.

Posse, con cada vez más influencia en el Gobierno, y de quien depende además la administración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), respondió con sinceridad: "Estamos estudiando los contratos que permitieron que esa base de China funcione en la Argentina. Estamos convencidos de que podremos acceder a sus instalaciones a través de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Nos comprometemos a que nuestro Gobierno utilice el tiempo de uso de la tecnología de la base que está estipulado en el convenio original firmado con China". Richardson volvió a exponer así la preocupación que los Estados Unidos sostiene desde hace varios años sobre posibles trabajos militares, y sobre sospechas de espionaje, que potencialmente pueden generar los chinos desde el terreno de doscientas hectáreas de la Patagonia que explotan bajo su potestad desde el año 2012 y hasta el 2062.

Las Fuerzas Armadas que cumplen órdenes desde el Pentágono volvieron a insistir así, ante las más altas autoridades políticas de la Argentina, que no se permita que China utilice su "Base" en Neuquén para expandir labores que podrían colisionar con áreas y objetivos de Defensa e Inteligencia tanto de nuestro país como de los Estados Unidos.

Es un reclamo que Washington ya habían expresado ante otra administración presidencial, la de Mauricio Macri, pero nunca con esperanzas ante el Gobierno de Cristina Kirchner o de Alberto Fernández.

Ocurre que fueron las gestiones K las que permitieron gozar de beneficios extraordinarios a China para que se adueñase, primero, de 200 hectáreas para instalar su tecnología de exploración espacial y adquisición de datos terrestres vía satélite. Y después para instalar allí una antena que sirve para comunicarse, a través de métodos múltiples, con naves o satélites que orbitan el espacio exterior, entre otras actividades nunca transparentadas. Todo, gracias a muchas concesiones que permitió Buenos Aires, siempre durante gobiernos K. Entre otras facilidades, la tecnología chi-



Xi Jingping y su colega argentina Cristina Kirchner suscriben el acuerdo en el 2012 en la Casa Rosada. ARTÍCULO 10

Ambes parses mantendrán la conflúencialidad respecto de la tecnologia, actividades y programas de seguimiento, control y adquisición de datos, así como de toda información de equipamiento, etc. relacionados con sus actividades en el Sitio CLTC -CONAE - NEUQUEN y no los divulgará a terceros.

na que trabaja en Neuquén utiliza varias frecuencias radioeléctricas cedidas a las autoridades orientales por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Esas frecuencias están "protegidas" por una llamada "zona de exclusión" que ocupa un radio de cien kilómetros a la redonda de la "Base China". En ese geografía, de enorme extensión, el gobierno K se comprometió a garantizar la seguridad para que no se afecten las comunicaciones chinas mediante "dispositivos distintos del tipo de radiocomunicaciones, tales como aparatos domésticos, dispositivos automotrices, etc...".

Así lo explicita el "Acuerdo de Cooperación en el Marco del Programa Chino de Exploración de la Luna entre el China Satelitte

#### El acuerdo permite a China ingresar materiales sin pagar impuestos

Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de la República Argentina, para Establecer Instalaciones de Seguimiento Terrestre, Comando y Adquisición de Datos, Incluida una Antena para Investigación del Espacio Lejano, en la provincia de Neuquén, Argentina". Este "acuerdo" fue firmado por el Gobierno de Cristina Kirchner y el de su par de China, Xi Jinping, el 20 de julio del 2012. En diciembre del 2014, el Senado transformó en ley lo convenido por Cristina Kirchner y Xi Jingping.

La oposición parlamentaria de entonces, las fuerzas que luego competirían por el po-

der en las elecciones del 2015 bajo el nombre de Cambiemos, votó en contra. Ya entonces, y antes también, fueron varios los dirigentes que advirtieron de los posibles riesgos que podría generar la cesión de derechos y potestades de la soberanía nacional a favor de la República Popular China. A pesar de que se difundió la versión de que China había logrado sus extraordinarios beneficios para instalar su "Base" en Neuquén a cambio de permitirle a la Argentina utilizar el mecanismo financiero como "swap", una especie de garantía para fondear a las reservas del Banco Central con yuanes, lo cierto es que las operaciones de Beijing para concretar su soñada instalación de la gran antena para explorar el espacio exterior se iniciaron varios años antes de la firma del convenio de la polémica.

Así lo demuestran los anexos del acuerdo rubricado por el Gobierno de los Kirchner en esa fecha, pero que incluyen otros papers datados en el 2010. Fuentes de Defensa e Inteligencia de la Argentina le afirmaron a Clarín que el primer ensayo para experimentar si la base de China en la Patagonia tendría éxito se realizó en otra provincia y con mucha anterioridad a la confirmación de la instalación de la tecnología que los Estados Unidos describen hoy perteneciente al ejército del país oriental. Los chinos habrían utilizado originalmente en la Argentina un radio telescopio, de pequeñas dimensiones comparados a los que administra hoy en el país, para explorar el espacio desde suelo nacional. Esa maquinaria funcionó en la localidad de Leoncito, en San Juan.

El 31 de enero del 2012, la misma CONAE informó a la CNC que los terrenos mencionados dos años antes como posibilidad para que funcione allí la antena china se habían unificado en un sola localidad, no especificada, pero se explicaba que la cercanía de esa zona con la ciudad de Zapala no hace "viable" el proyecto. Entre los argumentos, se aclaraba que se verían afectados servicios de la provincia porque se necesitarían 150 kilómetros de exclusión de todo tipo de aparatos para que no interfirieran con la "Base China".

Fue entonces que Beijing eligió como destino final para su proyecto espacial, satelital, confidencial, a las 200 hectáreas en Bajada del Agrio, donde efectivamente funciona hoy el sistema oriental de comunicación con el espacio exterior. En aquel momento, aun antes de oficializado el acuerdo final, la CONAE afirmaba que el convenio sobre la Base China tendría en Oriente como rector al organismo estatal llamado Administración Nacional Espacial China (CNSA). Se trata de un ente que está regido por el Ejército de China. Del mismo modo que también está subordinado a las Fuerzas Armadas de ese país el organismo que finalmente construyó la base china en Neuquén, el antes mencionado CLTC.

La presidente en funciones Cristina firmó el Acuerdo con China en el 2012, con muchas concesiones para ese país, algunas incluso vinculadas a la cesión de soberanía del Gobierno sobre territorio nacional. En el artículo 8, el Estado Nacional garantiza que no se hará responsable por nada de lo que pueda ocurrir en la base china. Es la prueba de que ese territorio tendría un estatus similar al de una embajada. El comodato de las 200 hectáreas para la Base se garantizó que sería por 50 años. Si China o Argentina entendieran que el contrato firmado entre ambos se incumplió, se deberá informar sobre esa irregularidad con cinco años de anterioridad a que China abandone o sea obligada a retirarse de Neuguén.

Es cierto que funcionarios de la CONAE pueden utilizar 10% del tiempo de funcionamiento de la antena china. Pero eso se

#### Y los empleados chinos se rigen por las leyes laborales de su país

permite solo si se informa a las autoridades orientales la intención entrar a la base, mediante un escrito con tres meses de anticipación. Clarín pudo saber en base a fuentes de la Inteligencia nacional, que la ex SIDE le advirtió a Cristina Kirchner sobre la no conveniencia de permitir que China expanda su tecnología desconocida, bajo categoría de "confidencialidad", para explorar el espacio exterior, la Luna, Marte, vía satélites. No hizo caso. Beijing insiste en que nada de lo que ocurre en Neuquén tiene que ver con la Tierra. Solo, nada más, únicamente, se explora desde allí lo que pasa, o pasará, en el Cielo...



de Lunes a Domingo

PERFUMERIA, PAÑALES

Excepto jug. Del Valle x 1 It y 200 cc

YERBA, CAFE Y EDULCORANTES

100 90

ACEITE, ARROCES Y POLENTA

YOGURES, FLANES, POSTRES, DULCES Y MERMELADAS

PARA CANJEAR HASTA EL

**939**,90

776,78

EN: FIDEOS MAROLIO x 500 grs - TOMATE MOLTO x 400 gr - PURE MAROLIO x 520 gr - VINAGRE MOLTO - DURAZNO MITAD MOLTO x 820 gr -DURAZNO TROZOS T/R MOLTO x 340 gr- TE Y MATE COCIDO MAROLIO - AMARGOS MAROLIO - LIMPIADORES ESENCIAL



636,28



POLENTA PRESTOPRONTA x 490 GRS. Priox kg/t: 1632,45

Nesquik

Priox 8g4: 5221,67

Cod: 15339



YERBA ROSAMONTE TRAD-SUAVE x 500 grs.

**2333**,

2479,26



JUGO TANG vs sabores

Cod: 6277-27844-27845-6271-27373-6272-









Cod: 17513-17516-17515-17514-17517-

**ACEITE MAROLIO MEZCLA** 

X 900 cc Polox kgt: 1.166,56

Polo.e kg/1:309,96



Cod: 25339

**GALLETITA DESFILE SURTIDO** 



CACAO NESQUICK x 180 grs.





x 750 cc Pcio.x kg/t 2066,53 Cut. 17868-12572-11153-11149

Pcio.x kg/t: 17646,47



Polo.x kg/h #j0W/01

VINO DON VALENTIN LACRADO TTO-BCO x 750 cc Poio.x kg/t: 2533.20 Cod: 2060-20459



**ENERGIZ FRIZZE EVOL. x 1 lt** Polo.x kg/t. 1749.90 Polo.x kg/l: 1562,38 Cod: 7814-7817-15558-25043-7864

YOGHURT LA SERENISIMA

SACHET x 900 grs (excep comod

Cod: 26616-26620-26617-26619-26618-



Cod: 27118











Polo.x kg/l: 877,67 Cod: 15040-6803-6758-6757-26063-24727-



INSECT.FUY! MMMM x 360 cc. Prio.x kgt: 6388.61

God: 1210









CREMA COLGATE ORIGINAL x 180 grs. Polox kpt 14166.11





Cod: 23684-23685-23686-23687-23688

JUEVES

**MIERCOLES** 

\$10,000 por mes

**DESCUENTO** 

**VIERNES Y SABADOS** 

MODO Pagando a través de MODO y Credicoop Móvil



Banco Nación BNA\* MODO

Todos los miércoles únicamente pagando con QR

hasta el 29/04/2024

Todos los viernes y sábados

acumulable



# Líder en noticias

# La señal más elegida por los argentinos

## MARZO

| 1 |                | 2,73 |
|---|----------------|------|
| 2 | C5N            | 2,43 |
| 3 | $\Gamma J_{+}$ | 2,28 |
| 4 | crònica        | 1,14 |
| 5 | ^24            | 0,65 |
| 6 | 26             | 0,59 |
| 7 |                | 0,13 |

(Fuente: Kantar Ibope Media) Lunes a domingo de 7 a 24 hs.

# Tras la visita de la jefa del Comando Sur, Biden manda a otros dos funcionarios

Vienen la subsecretaria para el Comercio Internacional y el subsecretario Adjunto para América del Sur.

#### Natasha Niebieskikwiat

natashan@clarin.com

El "romance estratégico" entre la administración de Javier Milei y la de Joe Biden continuará la semana próxima con dos nuevas visitas de alto nivel que suceden tras el viaje resonante que hizo entre miércoles y viernes la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, generala Laura Richardson.

Ahora, entre lunes y martes llegarán al país, por un lado, la subsecretaria para el Comercio Internacional Marisa Lago, con el objetivo de apuntalar fuertemente el costado económico y comercial de la relación.

Y por otro, también aterrizará en Buenos Aires el subsecretario Adjunto para América del Sur, Kevin Sullivan, un embajador que conoce mucho a la Argentina porque siendo encargado de negocios en la embajada estadounidense en Buenos Aires, debió lidiar con las tensiones entre el gobierno de Cristina Kirchner y la administración de Barack Obama, y en particular con el temperamento del fallecido ex canciller Héctor Timerman.

Durante toda la semana pasada, la visita de Richardson se focalizó en congelar los intereses de China en la región, incluyendo la base de exploración lunar que la potencia asiática posee y administra en la provincia de Neuquén gracias a un acuerdo con Cristina Kirchner.

Washington también busca frenar la avanzada de inversiones logísticas, por ejemplo, en la Hidrovía, y cualquier inversión que busquen tener en la base integrada que Argentina tiene proyectada en Tierra del Fuego. Ahora Estados Unidos también busca sumarse a ese polo logístico cercano a la Antártida.

Son todas victorias además para la gestión del embajador Marc Stanley, quien desde la llegada del libertario -fan de Donald Trumpgestionó que la administración Biden envíe a Buenos Aires al subsecretario de Estado Brian Nichols. al secretario de Estado, Antony Blinken; al jefe de la CIA, William Burns. Se sabe que, aunque todavía sin confirmar, la Casa Rosada y La Casa Blanca están en conversaciones por un encuentro entre los presidentes Milei y Biden. ■

## Para Cristina, la suba de tarifas será "un punto de inflexión" para Milei

La ex vicepresidenta distribuyó un audio para un encuentro político.

En medio de los aumentos anunciados en los servicios públicos, reapareció la ex presidenta Cristina Kirchner, que grabó un audio de poco más de dos minutos en el que habló de aumentos de tarifas, la política económica de Javier Milei y la deuda externa, entre otros puntos.

La expresidenta dejó sus consideraciones para un plenario de la Mesa Nacional de Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabbatella.

Hace poco menos de un mes, la exvicepresidenta tuvo un fuerte cruce en redes sociales con el presidente Javier Milei, luego de que la diputada Victoria Tolosa Paz expusiera que los funcionarios de la Casa Rosada se habían aumentado el sueldo en un 48% mientras le pedían recortes a las dietas de diputados y senadores.

Entre otros puntos, se refirió a los incrementos en los servicios públicos. "Tal cual lo preveíamos en el mismo, el cuadro se agrava cada vez más, agregándose ahora la cuestión del precio de los servicios públicos esenciales. El aumento de las tarifas, que en realidad debe implicar, ni más ni menos que discutir o rediscutir la cuestión energética y su marco regulatorio en Argentina, significarán sin lugar a duda un punto de inflexión en los tiempos que vienen", afirmó Kirchner. "Nuestra oposición al modelo que nos plantean desde un dogmatismo e ideologismo absolutamente incomprensible, no debe ser precisamente desde el dogmatismo también, o desde el consignismo. Sino desde la comprobación empírica, comprobación empírica vuelvo a reitera", aseguró. ■

#### **DUEÑO CON ESCRITURA** PH 3 DORM - 75m<sup>2</sup> **BALVANERA** (CABA) OPORT. REBAJADO A SOLO USS 55.000 **©**11-2253-6884



Inhibida - Falta de Papeles - c/Juicio Sucesiones Complicadas 4813-3234 911-41605132 sucesionesypropiedadescompro.com







©11-6114-2499 // guillermoboianelli@yahoo.com.ar

**EXCLUSIVO A EMPRESAS, FÁBRICAS E INDUSTRIAS** 





#### **FENOMIX**

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 - SEGUIMIENTO SATELITAL DE EQUIPOS

#### FENOBLOCK

#### OFERTAS HASTA AGOTAR STOCK

#### LADRILLOS CERÁMICOS

8x18x33 .....\$381,00 18x18x33 .....\$648,00 12x18x33 6A .....\$438,00 Lad. Portante 12x19x33...\$740,00 12x18x33 9A .....\$460,00 Lad. P/Techo 11x38x24...\$857,00

Bloque de hormigón FT20 20x20x40 standard \$835 HIERROS PARA CONSTRUCCIÓN. CONSULTAR

## **FENOSTONE**

Productos sustentables para hormigones y estabilizados. Trituración de los residuos de la construcción para la obtención de agregados pétreos.

#### ALQUILER DE EQUIPOS DE TRITURACIÓN

**ARENA FINA** 

de suelos \$8900

AGREGADO RECICLADO para base de cañerías 0.32 ..... \$17450 y estabilización 6.20 ..... \$19850 PRECIOS POR TONELADA



CONTROL DE PRODUCCIÓN S/ IRAM 1666-2020 ¡UNICOS CONTACTOS OFICIALES!

CARGADO EN PLANTA

H17 \$76550 p/m3

H21 \$79700 p/m3

H30 \$82000 p/m3

PRECIOS + IMPUESTOS - PAGO CONTADO ANTICIPADO

Plantas en S. FERNANDO - NORDELTA - MORENO | MATERIALES SAN FERNANDO S.A.

VENTAS@FENOMIX.COM | WWW.FENOMIX.COM | @ FENOMIX.OK 4714 - 7400 / 7500 | 15-3548-9536 | H. YRIGOYEN 5355 - SAN FERNANDO CONSULTAR POR PLANES DE ACOPIO HASTA 1 AÑO MERCADO CENTRAL - ESCOBAR - CARDALES CUIT 30-70925053-8

ENTREGADO POR FENOMIX

H17 \$100550 p/m3

H21 \$103700 p/m3

H30 \$106000 p/m3

CARGAS PRECINTADAS

# MIRTHA VUELVE A SUS CLÁSICOS ALMUERZOS







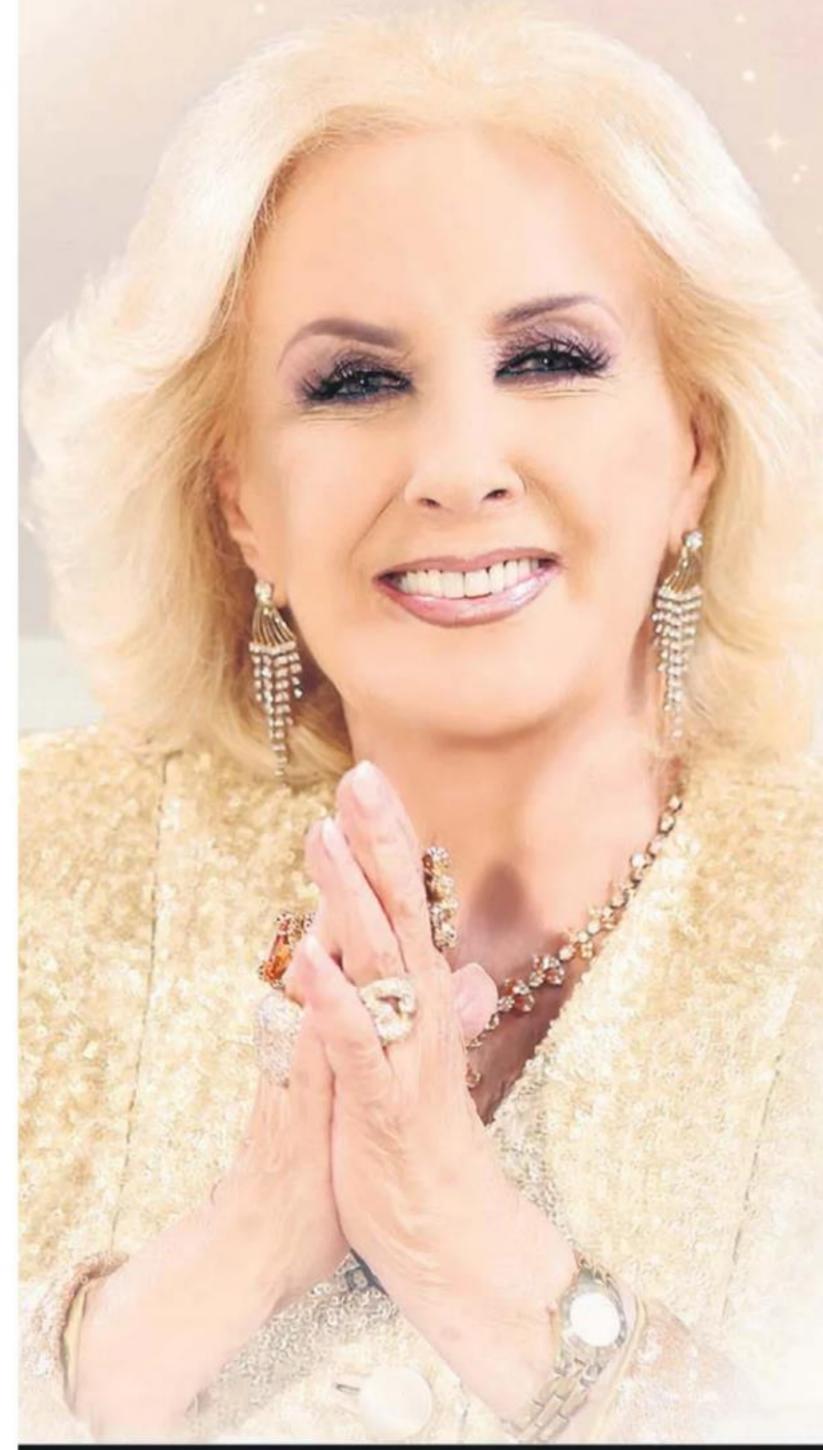







ESPECIAL

MIRTHA

HOY 13:45



# Milei, contra los Moyano: no homologan la paritaria y amenazan con sanciones

Pablo Moyano había anunciado un paro para mañana si no se valida el acuerdo salarial. El Gobierno no cede.

#### **Elizabeth Peger**

epeger@clarin.com

El Gobierno no homologará la negociación salarial de Camioneros y le impondrá severas sanciones al gremio si el lunes concreta la amenaza de paro lanzada por Pablo Moyano. La decisión, confirmada a Clarín por fuentes oficiales, supone una clara definición de la gestión de Javier Milei de ir a fondo en la pulseada contra el clan Moyano justo en medio de un escenario de aceleración de la conflictividad social y en la previa a una semana en la que la conducción de la CGT resolverá una nueva medida de fuerza contra la administración libertaria.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue este viernes el encargado de asumir la respuesta oficial a la advertencia de Pablo Moyano de paralizar todo el transporte de cargas si antes del lunes no era homologada la paritaria sectorial. Ca-

puto confirmó que no se validará el acuerdo salarial, que fijó un aumento de 25% para los sueldos de marzo y otro 20% para abril, con el argumento de que esos parámetros superan las previsiones sobre la evolución de la inflación durante esos dos meses.

"No lo vamos a homologar porque tiene que tener una lógica la paritaria, tiene que ser razonable. Las paritarias son libres pero ¿por qué vas a homologar algo que te va a generar un problema?", remarcó el ministro en declaraciones.

Y si bien insistió que la aprobación del acuerdo salarial es responsabilidad del secretario de Trabajo, Julio Cordero, alertó que "si él (por el funcionario) homologa un 25% de suba en febrero cuando la inflación fue del 13%, y 20% en marzo cuando la inflación va a ser del 10%, el próximo que venga va a decir: 'Bueno, a mí dame 30% en abril", en referencia a la posibilidad de que los aumentos se trasladen a los precios.

En línea con la posición de Caputo, desde la Secretaría de Trabajo ratificaron este sábado que la paritaria de Camioneros no será homologada y advirtieron con imponer sanciones al gremio si Hugo y Pablo Moyano avanzan con su amenaza de paralizar la actividad. "Si la medida de fuerza se lleva adelante, la consideraremos ilegítima. Le pedimos a Moyano que se mantenga dentro del marco de la ley, la gente votó un cambio profundo, ahora las reglas se cumplen y nadie está por encima de la ley...por más poderoso que se crea algún sindicalista", señalaron desde el organismo que encabeza Cordero.

Pero a diferencia de los argumentos de Caputo para no homologar el acuerdo salarial -una justificación que pone en crisis la libertad de la negociación paritaria y blanquea el esfuerzo oficial por asegurar un tope a los aumentos-, en Trabajo atribuyeron esa decisión a las impugnaciones formuladas contra el convenio por algunas cámaras empresarias de la actividad.

"El convenio por el que están presionando ha tenido impugnaciones graves por parte de integrantes de cámaras y, hasta que éstas se resuelvan, no se puede homologar". indicaron. Y en la misma línea agregaron: "El Estado tiene una función que cumplir que es garantizar el orden público: esto es, que no se afecten derechos de terceros a los cuales se les va a imponer este convenio si se homologa".

Cerca de Cordero enumeraron que esas presentaciones fueron efectuadas por cámaras de transportistas de Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba y San Juan. Las cuatro cuestionaron los puntos del acuerdo que incorporan el pago de adicionales y un aporte extraordinario de \$10.000 mensuales por trabajador para la obra social del gremio.

17

Esas entidades son representadas en la discusión paritaria por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que junto a la FAETYL, la otra cámara sectorial, firmaron el 23 de febrero junto a Hugo Moyano el aumento salarial de 45% para marzo y abril, convenio que fue presentado a Trabajo para su validación.

El entonces secretario Omar Yasín -que fue insólitamente echado por Milei tras la polémica por el aumento salarial para el Presidente y el gabinete en la que no había tenido injerencia- demoró la aprobación en línea con la política de no homologar las paritarias que superaran el techo impuesto por Economía: 14% en marzo y 9% en abril.

Tras el desembarco de Cordero avanzó en la aprobación de más de 40 convenios y este viernes se oficializaron otros 22, entre ellos los acuerdos salariales que involucran al gremio de Sanidad.

#### **INDUSTRIAS EN CESE COMPRO** 011-4427-3746

-VENDO-**POLIPROPILENO** NEGRO PARA INYECCIÓN 11-6260-6235

FABRICA F.F.A.A. Y SEGURIDAD LINEA COMPLETA www.domi.com.ar

COMPRO DEPTO **6 PH EN CABA** 4901-0012 1168518946

LIQUIDO **VENDO MUY BUENA RENTA** CENTRO 250/500 M2 OFICINA PREMIUM Y 5 COCHERAS 11 4082 8112

PROBLEMAS EN COMBUSTIBLES? Nafta - Diesel Economizador combustible

Elimina "Babasa" **911 5954 7351** 

www.lubrifilmgroup.com

#### **PUBLIQUE AQUI SU PRODUCTO O EMPRESA** 11-3773-5500

oficialclarin@gmail.com



#### **DUENO LIQUIDA ESQUINA UNICA!**

11/2 c/Libertador y Olazabal 410m2 Id/Restaurante, Cervecería, etc O ALQUILA | 11-4082-8112





ENVIOS GRATIS EN TODO AMBA +54 9 11 3184 1389

# SIMONETTA ORSINI

**VENDO FABRICA** 

**DE BOLSAS DE RESIDUOS FUNCIONANDO** 

11 - 6454 - 2600

- COMPRA -

RELOJES DE ALTA GAMA . JOYAS FIRMADAS



A PRECIO INTERNACIONAL

+54 11 3021 1529 • info@simonettacompra.com

Posadas 1101, esquina Cerrito. Recoleta

www.simonettacompra.com





El País CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024 18

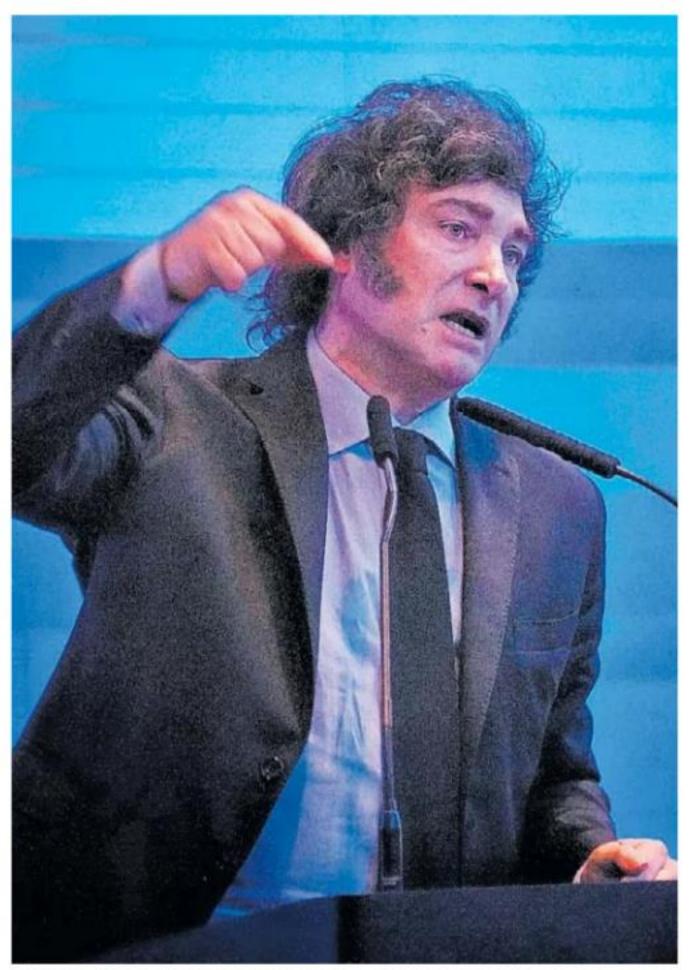

Ataque. Milei criticó a los economistas, sin hacer nombres.



Propuesta. Domingo Cavallo insiste en desdoblar desde 2023.

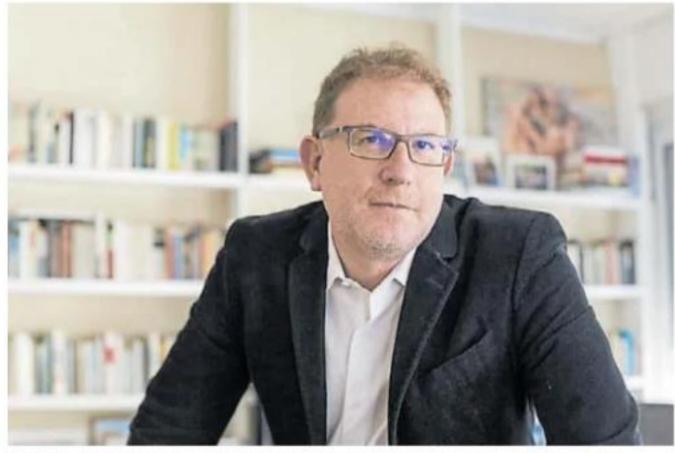

Vuelta a las bandas. Andrés Borenstein y un plan a lo Chile-Israel

#### **Javier Milei**

Presidente

"No tiene sentido hacer saltar el tipo de cambio. Lo dicen algunos economistas y están equivocados".

#### **Domingo Cavallo** Ex ministro de Economía

"Hay que ajustar el ritmo de crawl para que desaparezca la brecha y no porque el Central lo manipule".

#### Andrés Borenstein **Economista**

"La apreciación del peso puede traer problemas a futuro. Una alternativa sería una banda cambiaria".

# Con el dólar en menos de \$1.000, ya se habla de desdoblar o volver a una banda cambiaria

El Gobierno no quiere subir el tipo de cambio más de 2% por mes. El FMI y los economistas advierten con aferrarse al atraso. Cavallo pide desdoblar.

#### **Ezequiel Burgo**

eburgo@clarin.com

El presidente Javier Milei rechazó de plano cambiar la regla de aumentar el precio del dólar oficial 2% por mes. "No tiene ningún sentido hacer eso", dijo en la semana en una entrevista en Bloomberg refiriéndose así a las críticas que muchos economistas hacen por estos días: el peso se está apreciando excesivamente, advierten varios.

El dólar oficial terminó el viernes en \$881,50, el blue abajo de \$ 1.000 y el contado con liqui, el que más utilizan las empresas para operar con el exterior, está \$ 120 más barato que a principios de año.

"Lo dicen algunos economistas locales y están absolutamente equivocados", afirmó el Presidente.

El dólar oficial en la Argentina

por mes desde que el Banco Central estableció esa regla en diciembre pasado. Uno de los argumentos del Presidente para justificar no cambiarla, es que el mercado parece haberse hecho eco de ello. La posición a fines de abril para el futuro del dólar en el Rofex cotiza en \$ 888, lo que implica una devaluación de 3% mensual.

Sin embargo la cosa no es tan lineal.

"El mercado parece descartar un salto discreto del dólar oficial en los próximos meses, reflejando ajustes que promedian el 5% mensual hasta fines de agosto", dice un trabajo de la consultora LCG. "Pero aún así, las dudas no se despejan".

Es que el empleo del tipo de cambio, en parte, como ancla antiinflacionaria implicó que la ganancia de competitividad lograda después de la devaluación de diciembre se resostuvo una actualización de 2% duzca "prácticamente a la mitad" cal- tes. O sea, como dice (el economis- mo de devaluación de 2% men- den cancelar esos pagos. ■

culó LCG. Y el tipo de cambio real multilateral es comparable con el de diciembre 2021, "umbral que el FMI había fijado como mínimo en el acuerdo firmado con Martín Guzmán en febrero 2020. Se trata de un nivel de competitividad-precio incluso más bajo que el que imperaba en octubre 2011, cuando se decidió la implementación del primer cepo".

El FMI, a través de sus informes y declaraciones de sus funcionarios, ya advirtió a las autoridades argentinas salirse del crawling peg de 2%.

Milei, sin mención al organismo, dio su punto de vista.

"¿Qué tipo de estupidez es esa de que tengo que hacer saltar el tipo de cambio cuando en realidad el tipo de cambio está alineado con el de mercado? Deberían ser más respetuosos de las decisiones de los individuos y no ser tan arroganta Friedrich) Hayek, la fatal arrogancia, porque detrás de esto hay un problema de fatal arrogancia que es creer saber cuál es el tipo de cambio real, de equilibrio".

No solo el FMI habla la necesidad de dejar este esquema transitorio de política cambiaria.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo publicó el viernes un post en su blog advirtiendo sobre la apreciación del peso y de que el dólar en la zona de \$ 1.000 no representaría el tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo por tres razones: aún pesan restricciones para operar en el CCL, los salarios y jubilaciones en algún momento recuperarán lo perdido y los costos en dólares están en niveles que desalientan actividades de exportación. El ex ministro recomienda desdoblar (algo que ya dijo en 2023), ajustar el ritsual y que los bancos decidan libremente la tasa de interés.

Por su parte, los economistas Miguel Kiguel y Andrés Borenstein de Econviews, dicen que por más reservas que el Banco Central haya comprado en los últimos meses no llegan a los niveles con los que podría defender una paridad.

¿Qué alternativas quedan? Una es fijar una meta de crecimiento de la base monetaria. Otra una banda cambiaria. "La ventaja de una banda cambiaria es que es un régimen intermedio entre el tipo de cambio fijo y el flotante. Pone un techo y un piso al tipo de cambio, pero dentro de la banda el tipo de cambio flota, con lo cual el Central no necesita defender la paridad. Chile e Israel en un entorno de incertidumbre recurrieron a bandas cambiarias para estabilizar".

Caputo implementó en 2018 un sistema de bandas.

Argentina se comprometió frente al FMI a abandonar los controles cambiarios y el actual esquema de represión financiera entre marzo y junio. Pese a cumplir las metas con el organismo, los resultados no le permiten todavía quitar el cepo. "Una reunificación y liberalización apresurada, digamos a mediados de año, corre el riesgo de fracasar", dice Cavallo.

Los compromisos con los acreedores de Argentina el año que viene superan US\$ 7.000 millones entre capital e intereses. Por más superávit primario que se consiga o motosierra, sin reservas no se pue-



El Museo Nacional De Arte Decorativo presenta:

# SABATT MAESTRO DEL RETRATO

Curadores: Hugo Pontoriero & Cristina Santa Cruz

# ABRIL - MAYO - JUNIO - JULIO 2024

Miércoles a domingos, de 13:00 a 19:00

### ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Av. del Libertador 1902, CABA





El País CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024 20

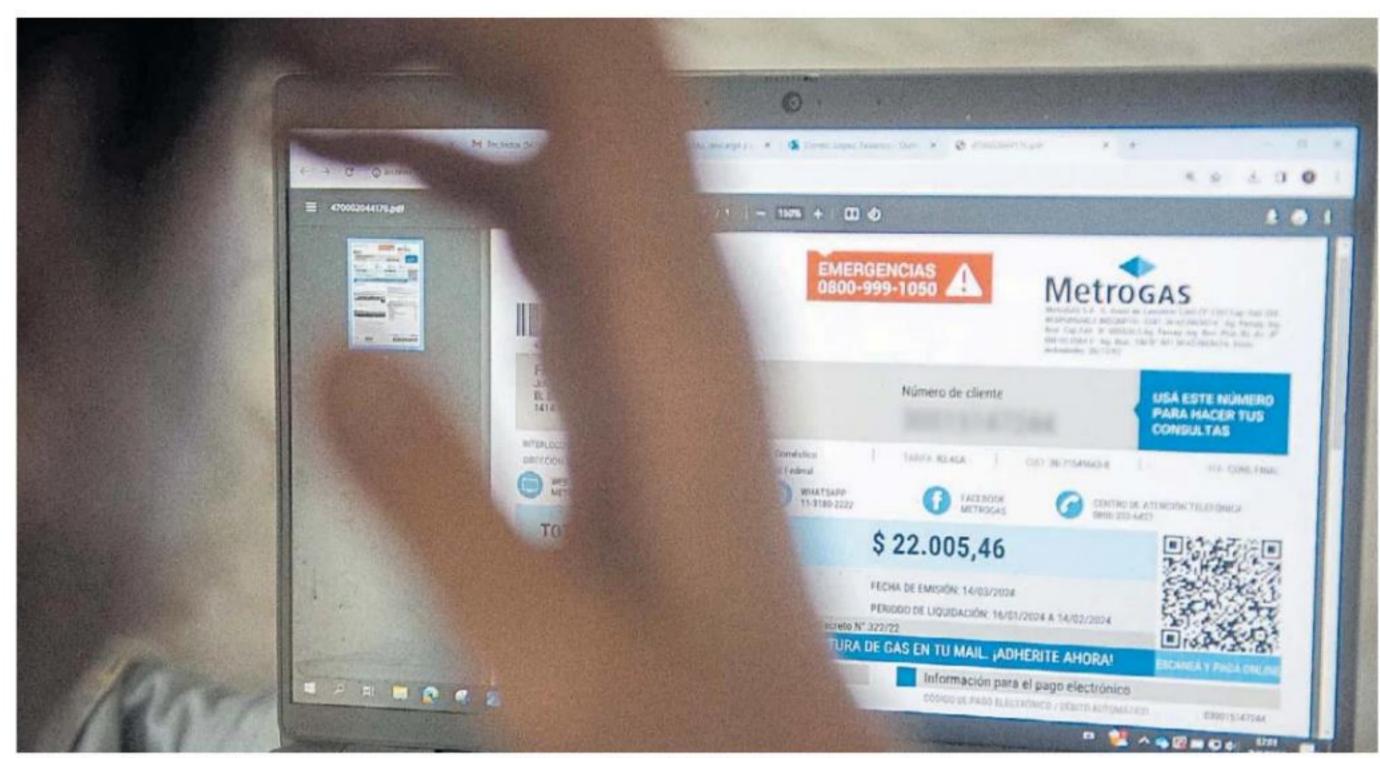

Subsidios. El gasto en luz y gas tendrá un valor que definirá una Canasta Básica Energética para los hogares.

# Se demora en saber cuánto será la Canasta Básica Energética

Es porque las provincias no envían datos de los usuarios. Además, las dudas sobre el secreto fiscal y la alta tasa de empleo informal dificultan los cálculos.

#### Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

El nuevo mecanismo de asignación de los subsidios a la energía que usan los hogares se demorará entre uno y dos meses en relación a lo previsto por el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La Canasta Básica Energética (CBE) recién podría estar operativa en junio o julio.

Según las múltiples fuentes consultadas por Clarín, los entes reguladores de las provincias y municipios de todo el país no enviaron todavía a la Secretaría de Energía los datos de los usuarios, con los que Nación deberá hacer los cruces de titularidad, patrimonios, ingresos, consumos, viajes y otros antecedentes.

Hay contadas excepciones. Entre ellas, las distribuidoras Edenor y Edesur cumplieron con el pedido oficial; también las empresas de La Pampa y Tucumán, al menos, de acuerdo a lo que confirmaron a este diario fuentes oficiales. La suma

de distribuidoras y cooperativas eléctricas en la Argentina supera las 700 compañías.

El decreto de implementación de la Canasta Básica Energética se publicará a la brevedad en el Boletín Oficial. Sin embargo, su aplicación real podría tardar más allá de mayo, plazo que figura en el staff report del FMI. Así lo contaron fuentes de Gobierno.

Además, aseguran en los pasillos de las dependencias oficiales que irán "testeando por un par de meses" el esquema de la CBE. Actualmente, el 70% de los hogares pagan apenas un 5% a 7% del precio de la energía mayorista; el resto está subsidiado en todo el país, de manera uniforme.

Las canastas se compondrán suponiendo un consumo racional y eficiente de energía eléctrica y gas natural por red de cada hogar en función de la cantidad de convivientes, la región bioclimática en la que estén ubicados y cada mes del año.

El Gobierno piensa destinar los subsidios solamente a los hogares

que gasten en energía más del 10% de sus ingresos, y cubrirá la diferencia respecto a ese 10%.

Por ejemplo: si el total de convivientes gana \$1.000.000 al mes, sus consumos de luz y gas por hasta \$ 100.000 quedarán sin ayuda estatal. Por encima de eso vendrá la subvención, siempre que las boletas correspondan a lo que el Gobierno considere un consumo racional y no desperdicio de energía.

Una variable que se estudia es que al 40% de la población más vulnerable (deciles 4 a 1, según Indec) la cobertura arranque cuando las tarifas superen el 8%, 6%, 4% y 2% de los ingresos, respectivamente.

Pero, a la vez, también se suman decenas de criterios de exclusión como el haber comprado dólares u otra moneda extranjera en los últimos 3 meses, usar una prepaga no vinculada a un empleo en relación de dependencia, haber viajado al exterior a un país no limítrofe en los últimos 5 años, y tener un auto o moto con menos de 5 años de antigüedad, entre muchos otros.

A la complejidad de cruzar millones de datos con bases de la AFIP, el BCRA, la ANSeS, los registros automotores y la Superintendencia de Servicios de Salud, entre otras dependencias, se le agrega un posible choque contra el secreto fiscal. Además, la altísima tasa de empleo informal (que ronda el 50% en el país) dificulta una estimación de ingresos reales de las familias.

Asimismo, cuentan en el sector eléctrico, las campañas para que los usuarios cambiaran la titularidad de sus facturas y las pusieran a su nombre no surtieron efecto. Hay millones de usuarios que siguen teniendo sus boletas a nombre de los dueños del inmueble, antiguos inquilinos, personas fallecidas o que anotaron como titular a un jubilado con bajos ingresos.

La idea central del Gobierno es reducir el gasto público en subsidios a la energía, que el año pasado alcanzaron el equivalente a 9.683 millones de dólares o 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB). El objetivo es llegar a 1,1% del PIB, pero con los fuertes aumentos de tarifas, la baja podría ir mucho más allá.

## AySA aumentó 209% y habrá actualizaciones mensuales

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) aumentó sus tarifas de agua potable y cloacas un 209% a partir del viernes. La suba surge de la autorización del Gobierno, otorgada mediante la Resolución 9/2024 de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, y conforma un acumulado de 823% interanual.

zación mensual a partir de junio sobre la base de la evolución de los salarios y la inflación. Además, habrá una revisión en agosto, en función del desempeño de la actividad económica y los precios.

AySA busca llegar al equilibrio financiero en octubre. Es decir, no necesitar más subsidios del Estado nacional para cubrir sus gastos operativos, que este año tendrán Las tarifas tendrán una actuali- un ajuste del 20% en términos rea- ta 272%, frente a un 209% de au- estas zonas que solamente cuen-

les a partir del achique de distintas áreas (unos \$440.000 millones).

Con todo, el incremento de las tarifas de agua y cloacas acumula un 823% en un año, después de un largo tiempo de congelamiento previo. "En ningún momento de los últimos 5 años el nivel tarifario superó a la evolución de la inflación mayorista. En abril, la brecha entre los precios y las tarifas llegaba hasmento solicitado", explicó la firma.

"Por otro lado, ese 272% de diferencia se origina únicamente en la comparación de precios. Sin embargo, durante el período considerado los costos crecieron por encima de los ingresos. Adicionalmente, los niveles tarifarios aprobados en los distintos períodos estuvieron acompañados por descuentos explícitos en las facturas".

Los 534.517 hogares de la Ciudad y el Gran Buenos Aires que están en el nivel zonal "alto" pasarán de pagar \$ 6.236 (sin impuestos) en promedio en marzo por el servicio de agua y cloaca a \$19.269 en abril. Los 5.991 usuarios residenciales de

tan con agua -sin cloaca-, en barrios cerrados (countries) verán un salto de\$9.962a\$30.784.

Por su lado, las facturas medias de los 996.718 hogares de nivel zonal "medio" del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un incremento desde los \$ 5.663 (sin impuestos) por el servicio de agua y cloaca en marzo a \$ 17.500 en abril. Y los 5.827 usuarios residenciales de estas zonas que solamente cuentan con agua -sin cloaca-verán un ajuste de \$3.263 a \$10.082. En tanto, los 1.187.139 hogares de nivel zonal "bajo" tendrán una actualización desde los \$4.551 por el servicio de agua. ■

Santiago Spaltro



## QUE EL TIEMPO EN PANTALLA DE TU HIJO SEA PRODUCTIVO

Temas curriculares - IA aplicada a la cotidianidad - chat interactivo y mucho más

**¡UNITE A FLEXFLIX!** 

**DISPONIBLE EN DISPOSITIVOS** 





Roku **€**t∨





WWW.FLEXFLIX.TV

Escaneá el QR, suscribite a Clarín y obtené 1 año de FlexFlix a un precio único.



El País 22 CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

# Aftosa: el peligro de que se deje de vacunar

**EL COLOR DEL DINERO** 



Silvia Naishtat snaishtat@clarin.com



a aftosa es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta a los vacunos entre otros animales y se caracteriza por la fiebre y la formación de ampollas en la boca, nariz, pezones y patas. No se transmite a los humanos, pero es causa de rechazo al momento de exportar en todos los mercados del mundo.

Cuando Carlos Menem era presidente, Argentina pasó muchos años sin brotes. Y en 1995 se tomó la decisión de dejar de vacunar Pero en 2001 la aftosa volvió y se cerraron los mercados. Recién en 2003 pudieron recuperarse algunos. Otros permanecieron clausurados 14 años.

Por ese motivo, resulta extraño que un grupo cada vez más numeroso de productores proponga dejar de vacunar. Se inspiran en el ejemplo brasileño, principal exportador de carnes del planeta, que abandona esa práctica en numerosos estados.

Detrás de la duda de los ganaderos se esconde el precio de la dosis de la vacuna que considera excesivo y aseguran que es el doble o triple que en otros mercados. Así sostiene públicamente Federico Sturzenegger, el autor de la Ley Ómnibus.

En Brasil el abandono de la vacunación ya provocó el cierre de 4 plantas de producción de la vacuna y la crítica de socios del Mercosur como Paraguay, que cuenta con dos plantas que elaboran la vacuna y Uruguay que las importa, pero que cumple a rajatabla con el calendario de vacunación.

En ambos países, las autoridades sanitarias están en alerta por lo que sucede en Brasil, con 220 millones de cabezas. Se conocen brotes en Colombia y en Venezuela

que pueden afectar a toda la región.

En cuanto al precio de la dosis, en Argentina, que se ha vuelto cara en dólares, se reclama que se importe. Diego La Torre, presidente y dueño del laboratorio veterinario Tecnovax, solicita importar unas 25 millones de dosis desde Brasil a un precio sustancialmente menor.

La Torre señala a Clarín que existe una norma en el Senasa, Servicio de Sanidad Animal, que exige que la vacuna tenga una cepa especial que es la A2001 que contiene la vacuna en Argentina. "Esa cepa ya no tiene importancia y actúa como una norma paraarancelaria, para evitar que la vacuna se traiga de otros países. Lo importante es que la vacuna sea efectiva", afirma.

Claro que una vacuna no es como un producto de limpieza o un jean. Importar requiere autorización en una normativa similar a los medicamentos. No es casual que la vacuna se pueda traer de Brasil ya que a raíz del mencionado cierre de plantas, hay un stock que está en liquidación.

El precio está generando un malestar creciente. Los que saltaron fueron los pequeños productores representados por la Federación Agraria que habló del "impacto negativo, dado que sumado a las demás labores sanitarias, el costo por dosis se dispara a \$2.200".

Desde los laboratorios que la producen en el país niegan esa cifra. Afirman que la vendieron a quienes la aplican entre noviembre y enero a \$550 la dosis y la cobranza fue a los 40 días lo que arroja un precio de 0,65 dólares. Agregan que el valor tiene componentes adicionales por el sistema de vacunación que existe en la Argentina.

Es que de la fuerte pelea por frenar los brotes en el 2001 quedó un legado que es tomando en cuenta por muchos países. Aquí, en un ejemplo de la integración público-privada se dio forma a la Fundación de Lucha contra la Aftosa, surgida de la iniciativa de las entidades de productores y el Senasa (Servicio de Sanidad Animal) y que va campo por campo, garantiza la cadena de frío de la vacuna y la colocación por profesionales que respetan el bienestar animal.

#### Un grupo cada vez más numerosos de productores propone dejar de vacunar inspirados en Brasil.

Bernardo Cané, ex titular del Senasa en tiempos de Menem y De la Rúa, explicó: Las fundaciones son un caso de éxito por haber erradicado dos veces la enfermedad, ser legal, legítimo y eficiente. Treinta y cuatro años de existencia, habiendo administrado cerca de 7.000 millones de dólares de financiamiento de los productores por los productores. Complementando tareas sanitarias junto al Senasa".

Para este experto, "se debe seguir con el sistema actual y respecto a la provisión de vacunas a partir de la autorización a importar de Brasil se lo debe analizar con mente abierta y sin preconceptos".

Por cierto, la vacuna siempre estuvo relacionada con el valor del kilo vivo e históricamente equivale a 600 a 800 gramos de novillo, los \$1.200 a \$1.400 actuales a los que factura esa Fundación que coloca la vacuna

en el animal en función del futuro costo de reposición. El resto lo insume el servicio.

En cuanto a quienes producen la vacuna en el país, el líder con una gran porción del mercado es Biogénesis Bagó, mitad de la familia Bagó y el otro 50% de Insud, de la familia Sigman.

Nació en 1952 y es desde hace varios años el gran referente internacional. Cuenta hoy con la planta de mayor tamaño en el planeta, además de ser exportadores de peso. Después de la que levantaron en China, están construyendo una en Arabia Saudita y otra más en Corea del Sur.

También titila el Centro de Diagnóstico Veterinario (CDV), de capitales chilenos que con una inversión de US\$ 60 millones están terminando la tercera planta de vacunas veterinarias: la promocionan como la más moderna del mundo en el parque industrial Pilar.

Este grupo fabrica las vacunas también para ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas que la comercializa entre los cooperativistas.

Hay muy pocas plantas de vacunas en el mundo. Se contabilizan 30. En parte porque una planta para ese tipo de vacunas requiere una inversión inicial de US\$ 100 millones.

Aquí la vacuna se aplica en dos épocas del año. Una campaña va de marzo a mayo y la segunda de octubre a diciembre. A los animales adultos se los vacuna una vez y a los chicos dos veces. De esta manera Argentina requiere 70 millones de dosis por año y logró al menos en aftosa un estatus sanitario reconocido en todos los mercados. Ojalá no se pierda. ■

TURISMO GASTRONOMÍA ENTRETENIMIENTO MODA HOGAR SUPERMERCADOS ESPECTÁCULOS FARMACIAS



EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR







# ABRIL EN REVISTA ELLE



YA ESTÁ EN TU KIOSCO



SUSCRIBITE A REVISTA ELLE 24 El País

# Milei pone mucho en juego y utiliza técnicas K

EN FOCO



Alcadio Oña



l Estado puede ser todo lo que se dice que es, a favor o en contra, y ser, también, una caja cargada de recursos disponibles para los fines que convengan a gobiernos no necesariamente estatistas ni intervencionistas. De esas cosas conoce como pocos y practicó en abundancia el kirchnerismo digamos original, de 2003 a 2015, y el más reciente de Cristina, Alberto Fernández y Sergio Massa, entre fines de 2019 y fines de 2023.

Y algo, si no bastante de aquellas experiencias asoma en la estrategia que hoy despliega el presidente Javier Milei, solo que con los actores cambiados. Vienen redondos, para el caso, algunos ejemplos del 2023 tomados de consultoras que siguieron el día a día de aquella movida.

Apuntalado por una inflación que corría al 200% anual largo contra el 70% proyectado en el Presupuesto, el kirchnerismo modelo 23 cosechó ingresos fiscales extra calculados en \$ 1,8 billones; esto es, un 154% nominal o el 9% real respecto de 2022.

Puesta al tipo de cambio oficial de entonces, la jugada reportó una ganancia equivalente a **US\$ 5.000 millones nada menos que en un año electoral** y, por lo mismo, muy útiles a la política de ganar amigos. Obvio, la provincia de Buenos Aires fue de lejos la gran privilegiada en el reparto de lo que en la jerga de los tributaristas se llama **"transferencias discrecionales".** 

Para empezar, de esa caja salieron \$
146.800 millones que el gobernador Axel
Kicillof destinó al Fondo de Incentivo Docente, o sea, al sistema que banca parte de
los aumentos salariales a los maestros y
que, en la letra de la ley, debiera ser sostenido por un impuesto a los autos y a las motos
de alta gama.

Siempre bajo el paraguas de la política partidaria, siguen \$ 170.000 millones que Kicillof recibió para financiar el déficit del sistema jubilatorio provincial y poner a cubierto los haberes de un ejército de personas que cobran la mínima. Ese cupo representó casi el 70% del paquete total que fue a provincias que transfirieron sus cajas a la Nación, contra el 7,6% que le tocó a Córdoba y el más módico 6,7% de Santa Fe.

Completan el cuadro de recursos fuertes despachados hacia La Plata los \$ 223.600 millones que se destinaron al sostenimiento de las cuentas fiscales bonaerenses o, si se prefiere, el **paquete electoral** y el fondo para el transporte.

Con mucha campaña metida en el medio o pura campaña al fin, el cuadro completo de 2023 cuenta que de los 1,8 billones de pesos que la Nación giró a las provincias el 44,2% se quedó en Buenos Aires; un 4,4% en la Ciudad Autónoma y 4,4% en Santa Fe. Todo muy K, por cierto.

Extraña o no tan extraña voltereta de estos tiempos, una de las primeras medidas que tomó Milei apenas asumió fue bajar por decreto y de un golpe **tres piezas clave** en ese paquete de las llamadas transferencias discrecionales, solo que ahora la facaona@clarin.com



Puja con los gobernadores. El reparto de la plata en la Nación y las provincias se está modificando en 2024 a favor de la Rosada.

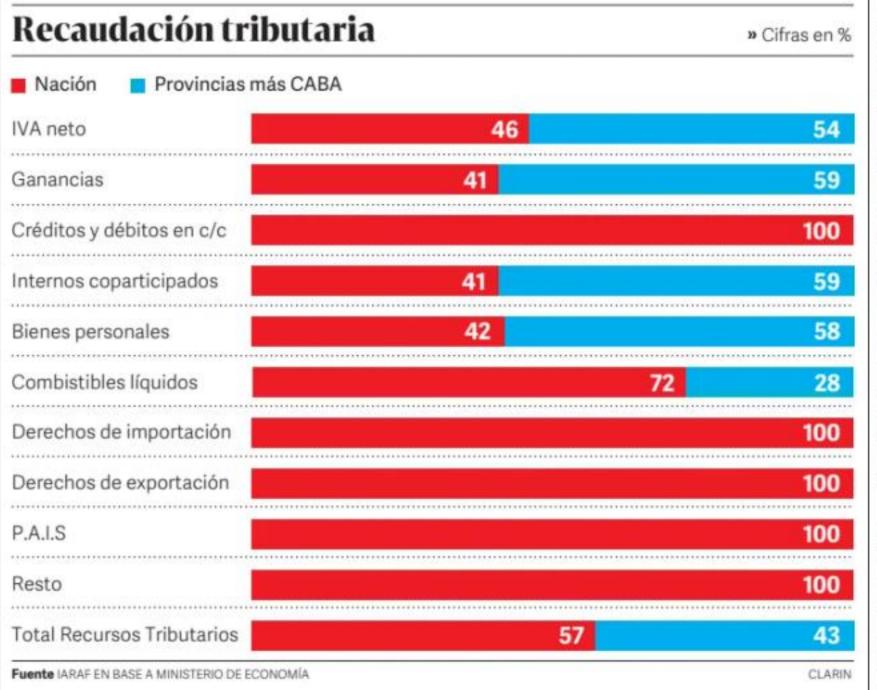

tura va a la cuenta de los gobiernos provinciales. En fila, tachó el Fondo de Incentivo Docente, el sistema de subsidios al transporte y el financiamiento a las cajas jubilatorias.

Nada casual, las tres representan el núcleo en las posiciones que defienden los gobernadores. Y arrastran, a la vez, el riesgo de que el ajuste fiscal detrás de la decisión de Milei vaya sobre los habitantes de las provincias y fuerce reajustes impositivos de **alto costo po-** lítico para tapar el agujero.

El punto es que el tren avanza sin frenos. Según datos de fuentes privadas, durante el primer trimestre de 2024 los giros totales de la Nación **cayeron 86%** comparados con los aún abultados \$ 135.700 millones que habían sumado en enero-marzo del 2023. Más preciso sería decir, entonces, que el chorro se ha cortado casi por completo.

La respuesta de los provinciales empieza a

aparecer con el sello del golpe por golpe y un desparramo de amenazas judiciales que pueden terminar en la Corte y, eventualmente, en fallos contra el Gobierno.

Un efecto directo casi cantado de la controversia es que se ponga en duda la **sustentabilidad política** del mismísimo ajuste fiscal y, en el acto, sean erosionados los objetivos de desregular y liberalizar actividades económicas en algunos casos con protagonistas conocidos.

Son temores que tienen y plantean funcionarios clave del FMI, cada vez que se baraja la posibilidad de que el organismo apoye con fondos extra el plan Milei. Se diría, entonces, que no alcanza con sobrecumplir las políticas tradicionales del organismo como se promete desde la Rosada.

Cosas del poder, de los mundos del poder y del federalismo a la que te criaste, la Nación también gana en el reparto de la recaudación impositiva generada en el país: se queda con el 57% de los recursos totales contra el 43% que se distribuyen entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma. Dicho de otra manera, más de la mitad para uno y 43% distribuidos entre 24.

El caso es que aquí tenemos un problema agregado llamado recesión, que está comiéndose ingresos impositivos en cantidad y sin distinción de colores, aunque pega directo sobre el IVA, Ganancias y otros de los grandes asociados al consumo.

¿Alguien estará pensando en reforzar el torniquete fiscal. O será el turno de ideas más complejas que las previsibles, coloreadas por la mercado-dependencia?





# TODO ESTÁ CONECTADO



Del 7 al 9 de agosto La Rural - Predio Ferial de Buenos Aires

# El lugar donde se escribe el futuro del Agro

12 temáticas que unen la producción, la ciencia y la inteligencia natural con nuestro suelo.



Conectá con empresas, productores y conocimiento en este evento único.

ventas@exponenciar.com.ar | www.expoagro.com.ar | Whatsapp: +54 9 11 5844-2945 troiano@aapresid.org.ar | www.aapresid.org.ar | Whatsapp: +54 341 601-8111





LA NACION





EXponenci/R'

## El Mundo

#### Crisis ecuatoriana



Las fuerzas policiales rompieron las puertas y capturaron al ex vicepresidente de Correa, Jorge Glas, quien se encontraba bajo asilo en esa legación. Noboa justificó la acción en las denuncias de corrupción contra el político, pero la medida causó una oleada de condenas en toda la región.

QUITO. AP, AFP, EFE Y CLARIN

En un suceso que sorprendió y estremeció a las capitales de la región, el gobierno de Ecuador ordenó la invasión policial de la embajada de México, violando la protección diplomática del recinto para detener al ex vicepresidente Jorge Glas. México dispuso la ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas. Glas se encontraba refugiado en esa legación desde diciembre pasado y días arás el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que sostenía una encendida diputa con su colega ecuatoriano Daniel Noboa, dispuso conceder asilo al ex funcionario.

Quito había rechazado esa decisión, pero asombró que decidiera ignorarla al extremo de la ofensiva sin precedentes en la embajada que incluyó golpes y maltrato al personal diplomático mexicano. La acción promovió una previsible oleada de repudios por derecha e izquierda en toda la región.

Glas, de 54 años, cumple dos con-

gada al escándalo de coimas de Odebrecht que involucran también a su mentor, el ex presidente Rafael Correa, refugiado en Bruselas para escapar de una condena por ocho años por esos crímenes. Este dirigente, que ocupó dos mandatos la presidencia, se montó de inmediato en la crisis para acusar de "bananero" a Noboa y reclamar su renuncia. "Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos un Estado de derecho, sino un Estado de barbarie, con un improvisado que confunde la patria con una de sus haciendas bananeras", dijo Correa.

El ataque a la embajada se realizó por la noche entre el viernes y madrugada del sábado. Los agentes llegaron en vehículos negros y rompieron las puertas del edificio y las interiores hasta llegar a los patios interiores venciendo agresivamente la resistencia de los diplomáticos que intentaron detener la acción, ubicaron a Glas lo esposaron y lo retiraron.

Apenas minutos después López denas por sobornos, una de ellas li- Obrador comunicó que ante la "vio- tantes diplomáticos de Quito.

lación flagrante al derecho internacional y a la soberanía" ordenó a la Cancillería "que de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador". Su canciller Alicia Bárcena justificó la ruptura "en la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano".

El gobierno ecuatoriano emitió un comunicado que aumentó la polémica en la región. Con el título de "Defendemos la soberanía nacional, cero impunidad", sostuvo que "ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político yal haberse abusado de las inmunidades y privilegios a la misión diplomática que albergaba a Glas y conceder un asilo diplomático contrario al marco convencional, se ha procedido con su captura".

Bárcena advirtió que esta violación será denunciada ante la Corte Internacional de Justicia.

En la mañana de este sábado Glas fue trasladado desde la Fiscalía en Quito a un centro de detención en la ciudad costera de Guayaquil.

El partido de Correa, Revolución Ciudadana, que cuenta con un importante poder parlamentario en el país, difundió un video en el que se observa a militares y policías ayudando a subir con mucha dificultad a una persona, que supuestamente es Glas a un avión de la Fuerza Aérea. Jahaira Urresta, asambleísta por ese partido, aseguró a los medios que la Fiscalía no ha explicado la situación jurídica del exvicepresidente y exigió se cumpla "el debido proceso".

"Estoy atónito por la situación que se ha dado (...) Es la peor acción que he podido presenciar de un gobierno extranjero", reaccionó Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito en decoración a AP. "Es totalmente inaceptable que hayan violado el estatus diplomático de la embajada".

La OEA expresó el sábado en un comunicado su rechazo a "cual-

#### NICARAGUA ROMPE CON ECUADOR

#### La dictadura de Ortega también cierra su embajada

La dictadura de Nicaragua anunció este sábado que también rompe relaciones diplomáticas con Ecuador tras la irrupción policial en la Embajada de México en Quito. Con un comunicado en el cual repudia el dispositivo policial que calificó de "insólito", el régimen totalitario de Daniel Ortega, anunció el retiro de sus represen-

La medida se verificará el primero de septiembre del 2020 cuando se marcharan los diplomáticos y se cerrará la embajada "y con este pronunciamiento" formalizarán "la ruptura de toda relación diplomática" con Ecuador. Asimismo, expresó su solidaridad y acompañamiento "al presidente y Gobierno de México" San José. EFE y Clarín

El Mundo 27



Esposado. El ex vicepresidente Jorge Glas, tras su detención.

quier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas" y se solidarizó con las "víctimas" de las "acciones improcedentes" que afectaron a la embajada de México en Ecuador.

"Se ha roto la convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador", señaló el presidente colombiano Gustavo Petro en su cuenta de X. Subrayó que se debe respetar "los preceptos del derecho internacional".

En Buenos Aires, la cancillería dijo en un comunicado que "como Estado parte de la Convención sobre Asilo diplomático de 1954 que ha otorgado esta condición a dirigentes políticos venezolanos, la República Argentina se une a los países de la región en la condena a lo sucedido en la embajada de México en Ecuador. (Ver Pgna 29)

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, repudió en la misma red lo que consideró como "un acto intolerable para la comunidad internacional" y una "violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional".

El gobierno del presidente chileno Gabriel Boric se solidarizó con México, expresó su "enérgica condena" a lo sucedido en Quito y su "profunda preocupación" por la violación del derecho al asilo". El presidente de Bolivia, Luis Arce, remarcó que el episodio "no tiene precedentes en la historia del derecho internacional".

La cancillería peruana señaló en un comunicado que "rechaza toda transgresión" a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, mientras el autócrata venezolano Nicolás Maduro subrayó que Quito "violó brutalmente el Derecho Internacional".

Más tarde, López Obrador agradeció en las redes la solidaridad de la región. El presidente de México había mantenido choques importantes con el gobierno de Noboa. En una de sus conferencia de prensa de la mañana, sostuvo que el mandatario ecuatoriano llegó al poder beneficiado por el asesinato de del postulante Fernando Villavicencio. El dirigente fue acribillado por un pistolero de las mafias del narcotráfico. Pero según López Obrador esa tragedia le quito la oportunidad de ganar a la candidata del correismo Luisa González facilitando el camino de Noboa.

Quito repudio ese comentario y lo que insinuaba sobre complicidades con las bandas del narcotráfico y declaró persona no grata a las embajadora de México. A las pocas horas, la crisis escaló cuando López Obrador otorgó el asilo al prófugo Glas. ■

El ex vicepresidente está acusado en al menos dos casos de peculado y sobornos. Su jefe, se refugió en Bélgica.

# Jorge Glas, un aliado total de Correa, con quien comparte condenas por corrupción



El ataque. Una númerosa división de policías especializados durante el asalto a la embajada en Quito.

#### GUAYAQUIL. ESPECIAL PARA CLARÍN

El ex vicepresidente Jorge Glas, de 54 años, es ingeniero electrónico y forjó una amistad con rafael Correa desde la juventud como parte de un grupo de 'boy scouts' en la ciudad portuaria de Guayaquil, de donde son originarios ambos políticos..

A lomos de ese vínculo, integró los gobiernos de Correa desde sus inicios. Luego formó junto a su mentor el binomio electoral de candidatos a presidente y vicepresidente de la formación política oficialista Alianza País para las elecciones de 2013, y tras el triunfo electoral completó los cuatro años en el cargo para luego repetir victoria con Lenín Moreno en 2017.

Sin embargo, pronto Moreno, que se había alejado de Correa, retiró sus funciones a Glas cuando comenzaron a acumularse las denuncias e indicios de corrupción de en su contra, y en septiembre de 2017 el vicepresidente ingresaba en prisión preventiva y fue desposeído del cargo.

Los procesos judiciales siguieron su curso en los años siguientes mientras el ex funcionario continuaba encarcelado y acumuló hasta tres condenas, si bien una de ellas luego fue anulada. Prime-

ro fue sentenciado a finales de 2017 a seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht, y luego en 2020 a ocho años de prisión por cohecho en el caso "Sobornos", la trama de financiación irregular del partido oficialista Alianza País en la que también fue condenado e inhabilitado Correa. Por cierto ambos esgrimen la narrativa del "lawfare", la persecución judicial de dirigentes populares.

En 2021 Glas también fue condenado a otros ocho años de cárcel por peculado por el caso "Singue", sobre las condiciones de ad-

#### Una historia de movimientos opacos y lucha con la Justicia

judicación de los contratos de ese bloque petrolero.

Estuvo cerca d de un lustro encarcelado, y siempre trató de encontrar la forma de salir en libertad al aducir una delicada condición de salud y de peligro contra su vida, a medida que la crisis carcelaria en Ecuador se agudizaba, con frecuentes motines y matanzas entre criminales bandas rivales que controlan internamente las prisiones. En noviembre de 2022 consiguió la libertad gracias a una medida cautelar otorgada por el juez Emerson Curipallo que, sin embargo, carecía de jurisdicción para entender en el caso. El magistrado fuer arrestado en diciembre de ese año como parte del megaoperativo "Metástasis", que lo vinculó con una trama de corrupción enquistada en el sistema judicial.

Esa mafía la dirigía desde la cárcel el narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón con quien, se sostiene, mantenía contactos Corea. Además de Glas, Curipallo también aplicó las mismas medidas judiciales para dejar en libertad a los cabecillas de los Choneros, una de las bandas criminales mas importantes de Ecuador, Santiago Madrid y John Navarrete, conocidos como Madrid y Cuyuyui.

La medida de liberación de Glas fue anulada, pero posteriormente otra resolución ordenó nuevamente su excarcelación hasta que la Justicia resolviese si se le concedía la prelibertad, luego de haber unificado las dos penas por los casos Sobornos y Odebrecht y cumplido la mayor parte de los ocho años de reclusión. Sin embargo, la Justicia le denegó ese beneficio, por lo que debía volver a prisión momento en que se refugió en la embajada mexicana.

El Mundo 28 CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

#### Crisis ecuatoriana

El asalto a la sede diplomática mexicana en Quito es tanto más grave por el precedente que emite. Y generará un duro costo político al presidente Noboa

# El ataque a la embajada, los límites que nunca deberían cruzarse



#### Marcelo Cantelmi

mcantelmi@clarin.com

La invasión de las fuerzas policiales ecuatorianas sobre la embajada de México en Quito es un acontecimiento de extrema gravedad en una región a la que le cuesta comprender dónde están los límites que nunca deberían cruzarse. Es tan complicado el suceso como el precedente que emite.

La acción ordenada por el gobierno de Daniel Noboa, quien suele afirmarse en la recuperación de la legalidad, institucionalidad y de derecho, tuvo como propósito el arresto de Jorge Glas, el ex vicepresidente del líder populista Rafael Correa. Este individuo arrastra causas de corrupción, ligadas parte de ellas con el escándalo regional de sobornos del caso Odebrecht.

Esas miserias involucran de lleno también al ex presidente que vive asilado en Bruselas para escapar de una condena a ocho años de cárcel por corrupción verificada. Ellos dicen que son perseguidos políticos con la coartada típica del lawfare, una narrativa que últimamente había comenzado a deshilacharse. Este suceso seguramente la reactivará.

Pero el impacto político ya es gravoso. Los 51 legisladores del correísmo que tenían un pacto con el gobierno, decidieron pasar en masa a la oposición desconociendo esos acuerdos de gobernabilidad. El oficialismo solo cuenta con 14 bancas propias. El daño autoinfligido es notable, también para la imagen que construyó en su guerra contra el delito organizado.

Glas se había refugiado en la embajada de México en diciembre y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le había otorgado hace horas el asilo en medio de un cruce de maltratos entre ambos países. Faltaba el salvoconducto que debía emitir Ecuador. Pero, en cambio, envió un equipo de asalto con armas de guerra que arrestó al político y agredió a los diplomáticos mexicanos.

Noboa, en un comunicado que no parece advertir la gravedad del episodio desconoció la disposición de asilo mexicano como "un abuso... contrario al marco convencio-



Vejamen. El diplomático mexicano Roberto Canseco, arrojado al piso por los policías ecuatorianos. EFE

nal" y por lo tanto "se ha procedido con su captura".

Pero esa condición no la podía derribar Quito. Glas estaba refugiado en una embajada extranjera cuyo gobierno dispuso una protección blindada por convenios internacionales que también suscribió Ecuador. Puede ser injusto o reprochable, pero no es aceptable derrumbar edificios institucionales con el dudoso argumento del interés propio.

Cuando, por ejemplo, la policía británica ingresó a la embajada de Ecuador en Londres, en abril de 2019, para arrestar a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, perseguido por publicar cruciales e imprescindibles documentos secretos que develaron turbias operaciones secretas estadounidenses, fue posible porque Quito le levantó el asilo que le había otorgado Correa durante su gobierno. Al no existir el escudo diplomático, la acción policial era legal.

No es lo que acaba de ocurrir con la embajada mexicana. El precedente que deja es de tal trascendencia, que la región se unió por derecha e izquierda en una misma condena. Solo notar que Argentina tiene media docena de refugiados en su embajada en Caracas, perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro que los acusa de terrorismo por su actividad opositora. Si el de 2023 se hizo aprovechando el tos son perseguidos políticos. ■

chavismo acepta como regla el procedimiento de Ecuador, esa gente ha entrado en zona de alto peligro.

Un trasfondo del episodio es el cruce cada vez más duro de Ecuador con el presidente mexicano, un líder en retirada que rompe constantemente su supuesta regla de no injerencia. La ha ignorado con Perú defendiendo al ex mandatario Pedro Castillo, arrestado por su intento de golpe, quien también tras el fracaso de la sublevación

#### El ataque derrumbó los pactos de gobernabilidad de Noboa con Correa

buscó escapar a México.

El enfrentamiento con Ecuador ha escalado en la antesala de las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio en México que definirán al sucesor de López Obrador. La oficialista Claudia Sheinbaum marcha con fuerte ventaja según las encuestas. Sin embargo llama la atención la estrategia del mandatario.

Antes de otorgar el asilo a Glas, López Obrador hizo una declaración aventurada a sabiendas de sus consecuencias, dando a entender que la victoria de Noboa en agosto

asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio a manos de un sicario del narcotráfico. No le importaba Ecuador, le hablaba al electorado mexicano. "Hubo elecciones en Ecuador; iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba" y "entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, es asesinado y la candidata que iba arriba (la correísta Luisa González) se cae y el candidato que iba en segundo sube", aseveró AMLO sugiriendo una estrategia mafiosa en ese decurso.

Quito repudió el comentario y enfrió las relaciones, pero el mexicano afirmó que eso podría repetirse en su país para malograr la carrera de Sheinbaum. Las cabeceras de las mafias de la droga que controlan el negocio en Ecuador están precisamente en México.

Hay una paradoja en todo este episodio que posiblemente el líder mexicano prefiera ignorar. Hace poco, en la investigación del caso "Metástasis" sobre el involucramiento del crimen organizado en las instituciones ecuatorianas, se supo que Correa tuvo contactos con un capo narco preso, Leandro Norero, alias 'El Patrón', para que lo ayude a liberar a Glas.

Noboa ahora le ha brindado letra a quienes afirman que estos suje-

#### El caso de Duarte en la embajada de Argentina

El de Jorge Glas no es el primer conflicto que provoca un ex funcionario de los gobiernos de Rafael Correa. La exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, se refugió durante casi tres años en la embajada de Argentina en Quito para evadir una condena de ocho años por el caso Sobornos. En marzo de 2023, la mujer escapó aparentemente con ayuda de los diplomáticos argentinos y se refugio en Caracas.

Gobernaba el país el presidente Guillermo Lasso que reaccionó con irritación sosteniendo que la mujer estaba bajo acusaciones de corrupción y no era una perseguida política. De inmediato declaró persona non grata al embajador argentino de entonces en Quito, Gabriel Fuks. Y llamo a consultas a su representante en Buenos Aires.

De acuerdo a la Fiscalía, Duarte formó parte de una organización para cobrar coimas por alrededor de 7,3 millones de dólares, que entregaban los contratistas de obras públicas para que acepten sus ofertas. Fue condenada junto a una veintena de personas, por cohecho en ese caso conocido como "sobornos 2012-2016" que investigó que los fondos de los retornos se dirigían a financiar al partido Alianza País de Correa. Son las mismas causas que involucran a Glas.

En 2020 Duarte ingresó a la embajada argentina en Quito, donde fue calificada como "huésped" hasta que se le concedió asilo diplomático en diciembre de 2022.

En septiembre de 2020, la apelación a la justicia que había presentado junto a otros acusados, fue desestimada y la condena de Duarte se confirmó. De no haber sido enviada a la embajada, la exministra habría cumplido su condena en una de las cárceles del país.

Gobernaba en aquel momento Lenin Moreno, un aliado de Correa que rompió con el ex presidente y fue parte de las denuncias de múltiples delitos de corrupción cometidos durante los dos gobiernos del correismo. Su vicepresidente era precisamente Jorge Glas, a quien destituyó en una votación en el Parlamento en enero de 2018, y abrió el camino para las causas judiciales que lo llevaron primero a la cárcel y luego a refugiarse en la embajada de México.

#### Crisis ecuatoriana

# Argentina condenó a Novoa en medio de la tensión por los refugiados en Caracas

La Cancillería sacó un comunicado rechazando la intrusión de Ecuador. El kirchnerismo se expresó igual.

El Gobierno argentino condenó la irrupción de la Policía de Ecuador a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas que tenía asilo político.

"Como Estado Parte de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 que ha otorgado recientemente esta condición a dirigentes políticos venezolanos y se encuentra a la espera de la emisión de los correspondientes salvoconductos, la República Argentina se une a los países de la región en la condena a lo sucedido anoche en la Embajada de México en Ecuador y llama a la plena observancia de las disposiciones de aquel instrumento internacional así como de las obliga-

ciones que surgen de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", expresa el comunicado de Cancillería, que puso en el foco la situación que atraviesa en su propia embajada en Caracas.

Ese conflicto con el chavismo fue determinante para establecer la posición argentina. El viernes, la Argentina anunció que había concedido el asilo a seis dirigentes cercanos a la candidata proscripta Corina Machado, hoy la principal opositora a Nicolás Maduro. Tal como dijo el comunicado, el gobierno de Javier Milei está esperando que Maduro les permita a esos refugiados salir de la Embajada argentina para llegar hasta el aero-

puerto y volar a Buenos Aires.

Milei viene de mantener una disputa pública con el mexicano Manuel López Obrador y siempre habló bien del empresario Noboa.

Desde la cartera de Diana Mondino se plegaron a otros países latinoamericanos que, con el correr de las horas, se fueron sumando al rechazo del sorpresivo operativo de las fuerzas de seguridad ecuatorianas que entraron anoche por la fuerza a la sede diplomática para llevarse detenido al exvice de Rafael Correa.

Más allá del comunicado de Cancillería, dentro del gobierno ninguna de las figuras mencionó el asunto en sus redes sociales ni habló en público sobre el tema.

Dentro del escenario local, quien sí se expresó fue el ex presidente Alberto Fernández, que se sumó a rechazar el asalto a la embajada mexicana. "El ilícito secuestro de Jorge Glas en la embajada mexicana en Quito constituye una grave violación de soberanía y un ataque a los principios de respeto y cooperación internacional. Repudio este hecho y expreso mi solidaridad con López Obrador y el pueblo mexicano. La protección de los asilados políticos es un derecho internacional que debe ser respetado", posteó en X el ex mandatario.

Más tarde se manifestó **Cristina Kirchner**. Dijo que estos episodios "constituyen una agresión sin precedentes en territorio americano

#### Cristina Kirchner, cercana a Correa, defendió a Ecuador

que vulnera tanto el derecho internacional como la tradición histórica de la República de México en materia de asilo político".

Recordó que desde ese país "se construyó el concepto amplio del derecho de asilo, que no sólo salvó la vida de argentinos y argentinas en los momentos más oscuros de nuestra historia reciente, sino también la de muchos ciudadanos y ciudadanas del mundo". Y añadió: "Nuestra solidaridad con el pueblo de México y su Presidente".

Axel Kicillof también se sumó al repudio: "Las derechas latinoamericanas no solo no defienden la soberanía, tampoco la respetan. Mi total repudio a la invasión del Gobierno de Ecuador a la embajada de México", publicó en X.

Esa posición de los dirigentes del kirchnerismo se explica por la cercanía de ese espacio político con el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, uno de los más notorios dirigentes de la oleada de presidentes populistas que se multiplicaron en la región en los primeros años de este siglo.

Glas, de 54 años, es ingeniero electrónico y forjó una amistad con Correa desde la juventud como parte de un grupo de 'boy scouts' en la ciudad portuaria de Guayaquil, de donde son originarios los dos.

Así, fue parte del Gobierno de Correa desde el inicio, como presidente del Fondo de Solidaridad (2007-2009), y luego como ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (2009-2010) y ministro coordinadores de Sectores Estratégicos (2010-2012). ■



El Mundo 30 CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

# Grave panorama en Gaza al cumplirse seis meses de guerra

La crisis entre los civiles se ha agudizado, con más de 670 mil gazatíes con inseguridad alimentaria y una extendida malnutrición entre los niños.

JERUSALÉN, EFEY AFP

La Franja de Gaza se hunde en el abismo de su peor crisis humanitaria, con una hambruna que ya ha empezado a cobrarse vidas y con unos niveles de destrucción sin precedentes cuando se cumplen, este domingo, seis meses de la guerra más letal para los palestinos, con más de 33.100 muertos.

"Durante los últimos seis meses, el pueblo de Gaza ha soportado un sufrimiento insondable. Casi 2 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, muchas de ellas en múltiples ocasiones", afirmó este sábado el coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Jamie McGoldrick.

Además de haber provocado el mayor éxodo de palestinos desde la Nakba (1947) - la expulsión de su pueblo en la partición del territorio bajo protectorado británico donde se creó el Estado de Israel la guerra en Gaza tiene a la mitad de sus habitantes, más de un millón de personas, en "riesgo inminente" de hambruna y la desnutrición infantil ha alcanzado niveles nunca antes vistos.

Al menos 31 personas han muerto por malnutrición y deshidratación en el norte del enclave desde febrero, 27 de ellos menores -la mayoría bebés-, según la ONU. Más de 677.000 gazatíes sufren inseguridad alimentaria "catastrófica" y unos 28.180 niños padecen malnutrición -uno de cada tres menores



Barbarie. Cadáveres de civiles en Sderot, Israel, durante el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. AP

#### CLAVES

- · La crisis se disparó el 7 de octubre pasado cuando milicias de la banda terrorista Hamas y una horda descontrolada que los siguió, asaltaron una veintena de kibutzim en el sur de Israel, matando a 1.200 civiles y secuestrando a más de 250 personas.
- \* Fue un grave golpe para la seguridad israelí que había descuida-
- do la frontera con el enclave debido a una crisis nacional por el repudio medidas consideradas antidemocráticas del premier Benjamín Netanyahu y un puñado de aliados ultranacionalistas y ultra religiosos.
- \* El gobierno reaccionó con ofensiva arrasadora sobre Gaza, cuestionada por aliados como EE.UU.
- con la intención de eliminar al grupo terrorista aliado de Irán.
- \* Tras seis meses ese objetivo no se ha logrado, y se cuestiona la estrategia aplicada en medio de sospechas de que las minorías extremistas buscaron acorralar a los gazatíes para forzarlos a huir a Egipto con la intención de anexionar el enclave al territorio israelí.

de dos años tienen desnutrición aguda-.

Desde el inicio de la contienda el 7 de octubre han muerto 33.137 personas, más del 75% civiles incluidos 14.500 niños, según datos de sanidad de la Franja, considerados creilbes pese a que los organismo eran parte del régimen del grupo terrorista de Hamas en la Franja.

Los heridos superan los 75.800 y hay además casi 8.000 cuerpos que se estiman atrapados bajo los 26 millones de toneladas de escombros, en un territorio de 2,3 millones de habitantes.

Según la ONU, "La situación es sencillamente catastrófica", sentenció McGoldrick aunque valoró las medidas adoptadas por Israel para facilitar la entrada de ayuda y la creación de una "célula de coordinación" entre el Comando Sur del Ejército y las agencias humanitarias para evitar incidentes como el del pasado lunes, cuando Israel mató a siete funcionarios de la ONG World Central Kitchen.

Tras un ultimátum de EEUU el Gabinete de Guerra aprobó aumentar el flujo de ayuda que entra a la Franja. Israel accedió a abrir el cruce de Erez, que conecta con el norte donde las necesidades son más acuciantes, para trasladar alimentos, agua y artículos sanitarios desde el puerto israelí de Ashdod. Además, se duplicarán los camiones, de 25 a 50, desde Jordania por el cruce de Allenby; la reapertura de 20 panaderías en el norte de la Franja y la reactivación de una línea de agua potable.

De los siete cruces a la Franja, Israel solo permitía hasta ahora el paso por dos: Rafah, fronterizo con Egipto; y Kerem Shalom, entre Israel y en enclave por el sur; por lo que la distribución al norte era casi imposible por el nivel de destrucción y las pocas garantías de seguridad; además de la lentitud en el proceso de inspección, que ahora Israel se ha comprometido a acelerar sumando 100 camiones más por día.

## El ejército halla en la Franja el cadáver de uno de los rehenes

TEL AVIV Y EL CAIRO. AP, AFP

El ejército de Israel recuperó el cadáver de un granjero de 47 años que estaba retenido como rehén en Gaza, en un momento en que los negociadores se preparan para iniciar otra ronda de conversaciones el domingo sobre un alto el fuego y la liberación de los cautivos restantes.

Las fuerzas militares israelíes informaron este sábado que encontraron el cadáver de Elad Katzir. quien se cree fue asesinado en enero por milicianos de la yihad islámica, uno de los grupos terroristas que asaltaron el sur de Israel el pasado 7 de octubre. Katzir fue secuestrado en el kibutz Nir Oz, ubicado a metros de la frontera con la Franja y que sufrió algunas de las mayores pérdidas.

El hallazgo renovó la presión sobre el gobierno de Israel para llegar a un acuerdo que libere a los rehenes restantes, al tiempo que las familias temen que el tiempo se esté acabando. Se ha confirmado la muerte de al menos 36 rehenes en cautiverio; poco más de un centenar han sido liberados. Hay constante protestas en Israel en deman- var al resto de los rehenes. ■

da de la renuncia del gobierno y nuevas elecciones al que le critican que no ha logrado rescatar a los cautivos y le achacan un uso político de la guerra.

"Él se habría salvado si se hubiera llegado a un acuerdo a tiempo", dijo Carmit, la hermana de Katzir, en un comunicado. "Nuestro liderazgo es cobarde y está impulsado por consideraciones políticas, y es por eso que no se logró (un acuerdo)".

El gobierno norteamericano ha reclamado un cese del fuego que permita una negociación para sal-



Victima. La foto de Elad Katzir exhibida por un manifestante en Tel Aviv

El Mundo 31 CLARIN – DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024



Funcionrario. El secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg durante una ceremonia. AFP

# La OTAN advierte por la alianza entre China, Rusia, Irán y Norcorea

Afirma que esas potencias están cada vez más alineadas y se apoyan mutuamente. El eje en la guerra de Ucrania.

LONDRES. AP, EFE, CLARÍN

El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, advirtió que un eje de "potencias autoritarias" trabaja cada vez más estrechamente contra las democracias occidentales y ha advertido de que el mundo es más "imprevisible".

Stoltenberg participó en una extensa entrevista con la cadena británica BBC que se emitirá este domingo.

La OTAN, que acaba de cumplir 75 años tiene el rol más importante en la asistencia a Ucrania en la guerra de agresión que soporta de Rusia. Ese conflicto que se inició en febrero de 2022, se encuentra en un momento en extremo difícil para Kiev debido a que no se logran cubrir sus necesidades de armas defensas y ofensivas. Hay un bloqueo en la Unión Europea y en Estados Unidos para sostener financieramente al país europeo lo que ha fortalecido la posición de la autocracia rusa.

Según los analistas, en caso de una derrota de Kiev, se consolidaría el eje al que alude Stoltenberg que integra a Rusia junto con China, Corea del Norte e Irán.

El funcionario explica en la entrevista que esas potencia están cada vez más alineadas v se apoyan mutuamente. Moscú utiliza habitualmente drones iraníes para sus ataque contra las estructuras ener- necesitamos apoyar a Ucrania du- vertebral de ese pacto. ■

géticas de Ucrania.

El mundo es ahora "mucho más peligroso, mucho más impredecible" y "mucho más violento", dijo Stoltenberg. En este sentido, el ex primer ministro de Noruega ha aseverado que "China está apuntalando la economía de guerra rusa, entregando piezas clave a la industria de defensa y, a cambio, Moscú está hipotecando su futuro a Beijing" en alusión a la fuerte dependencia de Moscú con el gigante asiático.

Stoltenberg indicó que Rusia, a su vez, proporciona tecnología a Irán y Corea del Norte a cambio de municiones y equipo militar. Y, es por ello, que la OTAN tiene que trabajar con otros países más allá de

#### El líder de la OTAN avisa que Ucrania no se integrará al organismo inmediatamente.

su geografía -como Japón y Corea del Sur-para "hacer frente a esta alianza más fuerte de potencias autoritarias".

En concreto se refirió a los esfuerzos de la organización para conseguir más fondos para el conflicto bélico en Ucrania. "Incluso si creemos y esperamos que la guerra termine en un futuro próximo.

rante muchos años, construir sus defensas para disuadir futuras agresiones".

En este sentido, el funcionario señaló su convencimiento de que el apoyo militar es vital para repeler a las fuerzas rusas de Ucrania y obligar al presidente ruso, Vladímir Putin, a renunciar a sus objetivos de ocupación. No obstante, ha admitido que, en última instancia, Ucrania también tendría que hacer concesiones.

"Al final, tiene que ser Ucrania quien decida qué tipo de compromisos está dispuesta a hacer, necesitamos permitirle estar en una posición en la que realmente logre un resultado aceptable en la mesa de negociaciones", puntualiza.

Ucrania se niega a ceder los territorios que tomó militarmente Rusia y reclama incluso la soberanía de la península de Crimea que Moscú convirtió en parte de su territorio nacional en 2014.

Stoltenberg aclaró que Kiev no integrará la OTAN inmediatamente. Sostuvo que si eso sucede será en el muy largo plazo. "por ahora conviene que se mantenga independiente respecto al conflicto con Rusia".

Sucede que si Ucrania fuera parte de la Alianza, el articulo 5 obligaría al involucramiento del resto de los integrantes por el acuerdo de mutua defensa que es la columna

## Ex funcionarios de Trump, entre los más duros críticos de su regreso

Ex ministros y hasta su antiguo vice dicen que no califica para la presidencia. La campaña lo niega.

NUEVA YORK, AP

El ex ministro de Defensa Mark Esper lo calificó de "amenaza a la democracia". El ex asesor de seguridad nacional John Bolton lo declaró "no apto para ser presidente". Y el ex vicepresidente Mike Pence se negó a respaldarlo, citando "profundas diferencias".

Mientras Donald Trump busca la presidencia por tercera vez, se enfrenta enérgicamente a la oposición de un contingente de sus ex funcionarios que advierten estridentemente contra su regreso al poder y ofrecen predicciones nefastas para el país y el estado de derecho si tiene éxito.

Es un coro sorprendente de detractores, sin precedentes en la era moderna, proveniente de aquellos que presenciaron de primera mano su conducta en el cargo y la agitación que siguió.

Sarah Matthews, una ex asistente de Trump que testificó ante el comité de la Cámara el 6 de enero y se encuentra entre quienes advierten sobre la amenaza que representa, dijo: "Estas son personas que lo vieron de cerca y personalmente y vieron su estilo de liderazgo".

"El pueblo estadounidense debería escuchar lo que dice esta gente porque debería ser alarmante que las personas que Trump contrató para trabajar para él durante un primer mandato digan que no es apto para un segundo mandato", sostuvo.

Sin embargo, los críticos siguen siendo una clara minoría. Los legisladores y funcionarios republicanos del partido respaldan la candidatura, algunos a regañadientes, otros con fervor y entusiasmo. Muchos asesores y funcionarios que sirvieron durante el gobierno anterior están a bordo , algo que la campaña de Trump se apresura a resaltar.

"La mayoría de las personas que sirvieron en el gabinete del presidente Trump y en su administración, como la mayoría de los estadounidenses, han respaldado abrumadoramente su candidatura para vencer al corrupto Joe Biden y recuperar la Casa



Problemas. Donald Trump

paña de Trump, Steven Cheung. Aún así, el equipo de Biden pregona las críticas a ex funcionarios de Trump con la esperanza de convencer al menos a algunos votantes republicanos (incluidos aquellos que respaldaron a otros candidatos durante las primarias

republicanas) de que no pueden

apoyar su candidatura.

"Aquellos que trabajaron con Trump en los niveles más altos de su administración creen que es demasiado peligroso, demasiado egoísta y demasiado extremista para volver; estamos de acuerdo", dijo el portavoz de la campaña de Biden, Ammar Moussa.

El cisma entre ex funcionarios de Trump es una extensión de su tiempo en la Casa Blanca. La fricción fue constante a medida que las demandas del magnate encontraron resistencia por sus asistentes que rechazaron pedidos que consideraron equivocados, poco realistas y, en ocasiones, rotundamente ilegales. Los despidos fueron frecuentes. Muchos renunciaron.

La agitación del personal fue particularmente intensa en las caóticas semanas posteriores a las elecciones de 2020, mientras Trump trabajaba para revertir su derrota electoral ante Biden. Trump convocó a sus partidarios a Washington el 6 de enero de 2021, cuando sus falsedades sobre una elección robada se convirtieron en el grito de guerra de los partidarios que irrumpieron Blanca", dijo el vocero de la cam- violentamente en el Capitolio. ■

Zona Zona

#### Clara Serra. Filósofa española

# "En una relación sexual, decir que no tiene que ser posible siempre"



Debates. "El consentimiento es un concepto ligado a la lógica jurídica del contractualismo", explica Serra.

CÉZARO DE LUCA



#### Marina Artusa

MADRID. CORRESPONSAL

ace dos meses, durante los tres días que duró el mediático juicio por abuso sexual contra el ex futbolista Dani Alves -condenado a cuatro años y medio de prisión por haber violado a una chica de 23 años en un vip de una disco de Barcelona-, el consentimiento estuvo en boca tanto de la acusación como de la defensa del ex jugador.

Ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Barcelona que lo juzgó, Alves, quien acaba de pagar una fianza de un millón de euros para salir en libertad provisional hasta que su sentencia sea firme, dijo que no forzó a la chica a entrar al baño donde luego abusó de ella. Aseguró, además, que el sexo que tuvieron fue consentido. Y que él estaba convencido de que los dos lo disfrutaron. El "caso Alves" fue el primer juicio bajo los reflectores de la prensa internacional desde que el año pasado se aprobara en España la modificación de la ley de libertad sexual, que los españoles conocen como "ley del sólo sí es sí", y que coloca al consentimiento en el centro de todo contacto sexual para que no sea considerado delito.

"El consentimiento sexual es tratado hoy como una gran solución", opina la filósofa e investigadora de la Universidad de Barcelona, Clara Serra. En su tratado "El sentido de consentir", apunta: "Consentir parece haberse convertido hoy en una receta mágica para todos los problemas que se nos presentan en el terreno del sexo, una respuesta definitiva a todas las preguntas". Serra no comulga con esta postura y postura: "Para poder reflexionar sobre el sentido de consentir hay que empezar por pensar el consentimiento como un problema antes que como una solución".

#### -¿Cuál es la problemática que plantea el consentimiento?

-La primera cuestión es reivindicar su complejidad. Creo que no se entiende muy bien, cuando hablamos de consentimiento, si tiene que ver con una voluntad expresa o con un deseo íntimo. No ha existido una discusión sobre el consentimiento, un concepto que ha tenido distintos significados y límites para distintos feminismos. Hay diversas maneras de entender el consentimiento y puede sucede que estemos llamando consentimiento a cosas distintas.

#### -¿Por ejemplo?

-Para algunos feminismos, el consentimiento es un concepto a reivindicar. Esos son feminismos que han apostado por el reconocimiento del trabajo sexual, del consentimiento de la trabajadora sexual, por ejemplo. Hay otros feminismos que, poniendo el énfasis en la dominación patriarcal y en la situación de desigualdad, han dicho que el consentimiento es un concepto trampa. Que consentimos "como parte de" y en relaciones de dominación. Que debe ser olvidado y tirado a la basura.

#### -¿Consentir es ceder?

-Es justo decir que el consentimiento pertenece a la lógica liberal del contrato. Es un concepto ligado a la lógica jurídica del contractualismo. Y creo que toda defensa de la

#### **SEÑAS PARTICULARES**

#### Feminismo y sexualidad

Clara Serra nació en septiembre de 1982 en Madrid. Pasó por la política: fue responsable de área de Igualdad de Podemos, partido al que representó como diputada en el Parlamento regional madrileño. En 2019 se alejó de la política y volvió a la filosofía, desde donde milita por un feminismo activo. Hoy trabaja en el Centro de Investigación Teoría, Género, Sexualidad de la Universidad de Barcelona, donde lleva tres años concentrada en su tesis doctoral. El último de sus libros, "El sentido de consentir" -publicado por Anagrama-, es parte de esa investigación.

validez del consentimiento se trata justamente de eso: de cómo hacer que el consentimiento no sea una cesión. Forma parte de la tradición política liberal defender que lo que hace que el ciudadano no pierda su libertad al estar obligado a cumplir una ley es precisamente un pacto social. De alguna manera, estamos trasladando al terreno de la sexualidad esta misma cuestión. Cómo podemos hacer para que, acordando con otro algo, no perdamos nuestra libertad y no estemos cediendo al poder del otro ni estemos siendo dominados o sometidos por el otro.

#### -¿Cómo se distingue entonces la acción de consentir de la de ceder?

-Para defender la posibilidad de la distinción entre la violación y el sexo hay que defender el consentimiento y su validez y, por lo tanto, hay que distinguirlo de la cesión. A veces se cede y a veces se consiente. Se cede cuando hay una situación de violencia, fuerza, coacción, amenaza o cuando se dan circunstancias por las cuales el consentimiento está imposibilitado o está viciado. Una persona desmayada o drogada no puede consentir. Una persona que está aterrorizada, en una situación de amenaza y que tiene miedo, no puede consentir libremente.

#### -¿Cuánto dura el consentimiento?

-No hay modo de medirlo y, por eso, la única manera de estar seguros de que alguien dio su consentimiento es estar seguros de que en todo momento puede decir que "no". Decir que "no" tiene que ser posible siempre. Es la única manera de saber que estás consintiendo a una situación que va cambiando, que se va transformando. Y que cuando has dicho "sí" a quiero tomar una copa, no has dicho "sí" a quiero ir al baño ni has dicho "sí" a quiero tener esta práctica sexual contigo. En el caso de Alves, se ha dicho que la chica, en algún momento, rechazó la situación en la que se encontraba. Pero también es importante no idealizar el "sí".



#### Una persona que está en una situación de amenaza y que tiene miedo no puede consentir libremente"

#### -¿Cómo deberíamos pararnos frente a ese "sí"?

-La única manera manera de que un "sí" sea libre consiste en que, en todo momento, sea retirarable. Y la única manera de que un "sí" sea retirable es que un "no" sea pronunciable. Nos estamos haciendo una trampa cuando pasamos de un lema del "no es no" al "sólo sí es sí".

#### -¿Por qué? ¿Qué valor tiene el "sólo sí es sí"?

-Mi tesis es que el "sólo sí es sí" es más bien una propuesta de cambiar la cultura sexual, no para los casos en los que hay cesión o violación. Es una propuesta para entender que, en la relación sexual, más que consentimiento debe haber deseo. Una relación no tiene sólo que ser consentida. Tiene que ser deseada.

#### -¿Eso no es aún más difícil de probar a la hora de valorar un delito sexual?

-Es imposible. ¿De verdad creemos que, en una legislación penal, la ley accede a eso? ¿De verdad creemos que hay algún tipo de linterna por la cual el derecho va a iluminar el deseo profundo de los sujetos? Si el derecho penal valida su pretensión de saber el deseo íntimo de los sujetos, hemos emprendido una vía muy peligrosa. Creo que deberíamos ser conscientes de que la materia que estamos legislando, el sexo, es muy sensible. Creo que el sexo es un lugar en el que nos exponemos especialmente. Nos desnudamos y no sólo en sentido literal. Somos vulnerables en el sexo.

#### -¿Qué implica esa vulnerabilidad?

-Que en este contexto, tendríamos que ser conscientes de que el consentimiento, que viene del derecho liberal, es la mejor herramienta jurídica que tenemos para legislar, pero no quiere decir que el sexo quepa bien. Hay que hacerlo encajar a la fuerza. Es un continente precario para contener el sexo. Y deja muchos matices afuera. Es imperfecto pero defendible, no tenemos otra herramienta mejor para legislar contra la violencia.

Zona 33

# Los leones yacen con los corderos

ZOOM



John Carlin

BARCELONA. ESPECIAL PARA CLARÍN



ay aniversarios y aniversarios. Los hay para celebrar que un matrimonio o una persona han sobrevivido un año más; los hay para recordar la muerte de alguien, o de muchos; los hay para conmemorar a un prócer de la patria o una guerra ganada.

Y después, en otro orden de cosas, está el aniversario, hoy mismo, del genocidio de Ruanda. Lo normal cuando llega la fecha en que murió un pariente cercano es que se te remuevan las tripas. En Ruanda, aunque ya hayan pasado 30 años, el 7 de abril se remueven las de todo un país. Se imponen dos días de luto nacional pero, aunque el Estado no insistiera en mantener vivo el recuerdo de tanta muerte, la gente caería en silencio, o rompería en llantos, igual.

¿Por qué? Porque todos los ruandeses tienen al menos un pariente que murió o que haya participado en una matanza que acabó con casi un millón de vidas en cien días, la gran mayoría a machetazos. La orden vino desde arriba por radio, desde la comandancia del llamado "Hutu Power", para exterminar de la faz de la tierra a la totalidad de la minoría Tutsi. Decenas de miles, personas normales convertidas en carniceros psicópatas, se apuntaron a la tarea.

Pasado el delirio, esas mismas personas se han vuelto mansas. Sí, esa es la palabra. No hay país más manso en África que Ruanda, un ejemplo perfecto de aquello de que para no repetir la historia hay que recordarla. Yo le digo a mis amigos que si quieren visitar un lugar con elefantes y leones no hay ninguno en el que los seres humanos sean más dulces o pacíficos, ninguno en el que se sentirán más seguros, in-

cluso con niños pequeños a cuestas.

Y eso que durante esos cien días a partir del 7 de abril de 1994 los padres pagaban a los asesinos para que mataran a sus hijos. Me oyeron bien. Les pagaban. Para que los despacharan con balas en vez de con machetes. Luego descuartizaban a los padres. A menudo se tomaban un descanso de lo que llamaban, sin ironía alguna, "el trabajo". Para que sus víctimas no se escaparan les cortaban una pierna, y después volvían y los remataban.

Lo sé porque he estado en Ruanda media docena de veces. Nada en la vida compara con los testimonios que oí allá. Como el de Leopold, que me dijo que había matado a cien personas dentro de una iglesia; o el de Marcelin, un hutu que mató a palos a su esposa tutsi como condición que le impuso una horda para no matar a sus siete hijos.

Hay más, mucho más, pero ahí lo dejo. Lo que quiero resaltar es cómo tantos pasaron de ser gente decente a ser bestias durante un tiempo, a ser gente decente de nuevo, y a seguir siéndolo a día de hoy. Los leones yacen con los corderos. Hutus y tutsis viven sin revanchas en armonía.

Lo que lleva a pensar, pese a la evidencia en contra, pese a que los tambores de guerra vuelven a resonar hoy por el mundo, que la condición natural del ser humano es la convivencia pacífica. La violencia también es parte de la naturaleza del hombre (casi siempre el hombre, no la mujer) pero en menor medida, y en circunstancias puntuales, y entre un sector reducido de la humanidad.

Vean lo salvaje que fue la guerra mundial nazi, y vean lo tranquilos que han sido los alemanes desde entonces. Fíjense que en medio del frenesí de aquellos conflictos del siglo pasado **lo que más añoraba la mayoría**  Una constante de la condición humana es que las guerras seguirán ocurriendo, pese a que casi todos están en contra.

era la paz. Como en Rusia o en Israel o en Palestina hoy.

Qué locura, ¿no? Un constante de la condición humana es que las guerras y demás horrores siguen y seguirán ocurriendo pese a que casi todos están en contra, gracias a la voluntad de una minoría. Esta minoría consiste en lo que llamamos líderes, gente por definición peligrosa que en casos extremos, pero demasiado habituales, expresa su anormalidad en una mezcla de narcisismo, rencor, megalomanía, paranoia y sadismo.

O sea, hablamos de los Hitler, los Putin, los Netanyahu. Vuelvo a unas palabras de Bertrand Russell que cité la semana pasada: "No soporto la idea de que millones de personas puedan morir en agonía solo, únicamente porque los gobernantes del mundo son estúpidos y malvados."

Sí, pero-con todo el respeto a Russell- no sé si tan estúpidos. **Tienen su punto de astucia y cinismo también**. Saben ganarse a la gente. Saben utilizar la herramienta de persuasión más potente que hay. **Saben que el**  miedo, siempre el miedo, es el punto débil de homo sapiens. Saben que a través del miedo pueden convencer a las personas de cualquier cosa, incluso a matar.

Aquí va otra cita, esta vez de alguien que estaba en las antípodas de Russell, Herman Göring, el número dos de Hitler:

"Naturalmente, la gente común no quiere guerra: ni en Rusia, ni en Inglaterra, ni tampoco en Alemania. Pero, al final, son los líderes del país quienes determinan la política y siempre es fácil arrastrar a la gente, ya sea en una democracia, en una dictadura fascista, en un parlamento o en una dictadura comunista...Todo lo que tienes que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacificadores por falta de patriotismo y por exponer al país al peligro. Funciona igual en cualquier país."

Correcto. Funcionó en la Alemania, por supuesto. Funcionó en Ruanda, donde un pequeño cabal hutu metió tanto miedo a los suyos que los convirtieron en fieras, o en cómplices silenciosos de fieras. Está funcionando ahora para Putin en Rusia y para Netanyahu (¡oh ironía que copien al pie de la letra la lección nazi!) en Israel. Es una fórmula ganadora que depende de dos cosas: adaptando la cita de Russell, que la gente sea estúpida y los líderes malvados. ¿Y por qué la gente es estúpida? La gente es estúpida porque no aprende de la historia.

En Ruanda han dejado de ser estúpidos, al menos por ahora. El mayor miedo que tienen, y el aniversario de hoy se los recuerda, es que vuelva a suceder lo de abril de 1994. Es un miedo saludable al que otros, según los horrores de la historia de cada país, harían bien en sucumbir.



Genocidio. Ocurrió hace exactamente treinta años en Ruanda, en el corazón de Africa. Horror sin límites desatado por fanáticos hutus contra los tutsis.

# Opinión

# Las cuatro cartas con que juega Milei

TRAMA POLÍTICA



Eduardo van der Kooy

nobo@clarin.com



avier Milei ha superado sus primeros cien días de gobierno. Un plazo simbólico que se concede a cualquier administración para su ordenamiento y la transmisión de orientaciones a la sociedad a fin de generar horizontes a mediano y largo plazo. Como en casi todos los órdenes de la política convencional, aquella referencia tampoco pareciera aplicable al presidente libertario. Las grandes incógnitas de la Argentina no han sido despejadas. No está claro tampoco cómo el oficialismo transitará su camino, al menos, hasta las elecciones legislativas del 2025 cuando podría ensayar una reconfiguración del poder parlamentario.

Milei se ha valido en esta primera etapa de cuatro cartas para no resignar la iniciativa que indiscutiblemente conserva. La comunicación agresiva a través de las redes sociales. La prolongación de la campaña electoral al colocar a "la casta" como eje de todas las desgracias. El empeño por equilibrar las cuentas y lograr una baja de la inflación. La reforma de un Estado que no fue planificada y se ejecuta a los mordiscones. Tan evidente resulta que hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó mejorar su calidad.

Con esos recursos, nada sofisticados, estaría consiguiendo dos cosas. Conservar el acompañamiento de los ciudadanos (el 56%) que lo catapultó en el balotaje. Mantener perpleja a una oposición, intransigente o colaboracionista, que no logra superar la psicosis que produjo en ellos la derrota en manos de un dirigente que en dos años pasó de la televisión a la cima del poder.

Aquella perplejidad posee múltiples manifestaciones. Los despidos en el Estado son resistidos por gremios y militantes frente a una todavía llamativa indiferencia social. La Confederación General del Trabajo (CGT) vacila antes de lanzar su segunda medida de fuerza en cien días. Solo ha podido definir que organizará una gran movilización para el 1° de mayo. Día no laborable. La huelga aún está por verse: no se recoge la efervescencia necesaria para concretar una medida de fuerza que pueda superar aquella del 24 de enero.

Sobrevuela constantemente una interpelación que ayuda a explicar la desorientación opositora. ¿Y si a Milei le termina yendo bien?, comentan unos con otros. Suficiente para que la mayoría se proteja bajo conductas de cautela. El asunto consistiría en poder descifrar sobre qué plataforma podría anclarse aquel presunto éxito. En el Gobierno y en la oposición coinciden en un diagnóstico similar: el descenso inflacionario consolidaría la base popular del Presidente.

En todo caso, las diferencias surgen en torno al costo que la sociedad estaría dispuesta a pagar por aquel beneficio. Milei sigue confiando en el lema que repite desde que asumió. Estaría ejecutando, asegura, lo que repetidamente prometió en campaña. Parte del kirchnerismo -solo esoy la izquierda se inclinan por derivaciones caóticas. El resto se encarga de repasar ex-

periencias que han sucedido durante los años de democracia.

La identificación de los libertarios con el menemismo no constituye un secreto para nadie. Ramiro Marra, el legislador porteño, rindió días atrás un tributo público a personalidades de la década del 90. Ese proceso demostró, para sorpresa de muchos, que las reformas liberales también pueden estar envueltas de popularidad. El triunfo contra la inflación que consiguieron Carlos Menem y Domingo Cavallo, a costa de un paulatino deterioro del sistema productivo, garantizó una década de poder. En la mitad, sobresalió el triunfo de la reelección con el 50% de los votos. eludiendo el balotaje, cuando el desempleo ya tocaba el 19%. A ese panorama podría añadirse otro dato que la Argentina empezó a incubar a partir de la crisis del 2001: el incremento de la pobreza estructural con la cual se acostumbró a convivir nuestra sociedad. Antecedentes que justifican las dudas de la mayoría opositora para realizar un pronóstico definitivo sobre el futuro de Milei.

El descenso inflacionario representaría para el presidente libertario una escala importante. Atada a un equilibrio fiscal que podría complicarse por el contexto. El ajuste empieza a dejar secuelas profundas. De acuerdo con un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) la recaudación de marzo ha sido la más baja de los últimos nueve años. La recesión generalizada se hace sentir.

Después de los meses iniciales, Milei ya estaría asomándose al segundo tiempo de la gestión. Ese lapso que Mauricio Macri había imaginado para un segundo gobierno de Juntos por el Cambio que no fue. Vienen meses con ajustes de tarifas que han sido postergados. El gas, por caso, tendrá una suba promedio del 350% para los usuarios de tarifa plena y de un 150% para quienes reciben subsidios. Llegaría el epílogo también para la fuerte licuación de salarios y jubilaciones ocurrida desde diciembre. Se activarán paritarias y el Gobierno prometió implementar una fórmula de compensación para la clase pasiva atada a la inflación.

La economía necesitará, al menos, de dos principios de la política para que todo el esfuerzo no sea en vano. El orden y la gestión en primer lugar. Los vectores de la gobernabilidad y funcionamiento institucional que no pueden depender únicamente del personalismo presidencial. Diecinueve funcionarios entraron y salieron desde diciembre. Una de las últimas fue la subsecretaria de Trabajo, Mariana Hortal Sueldo, ligada a las huestes macristas de Jorge Triaca. Dicen que desertó por propia voluntad. Otras voces afirman que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, habría descubierto que estaba negociando con gremios del Estado en medio de los despidos de la semana pasada.

El problema no sería sólo esa inestabilidad en el equipo de funcionarios. Existen inoperancias llamativas. La Argentina atraviesa la peor epidemia de dengue con la inacción exasperante del ministro de Salud, Mario Russo. Hay una enorme confusión sobre la



Ministro del Interior. Guillermo Francos

posibilidad del uso de vacunas. Tarde y mal apareció una campaña de prevención frente al brote. Hubo que apelar a la apertura de importaciones porque el mercado mileista no resolvió el desabastecimiento de repelentes. Está muy bien la austeridad, pero las emergencias requieren de otro conocimiento, otra imaginación y, sobre todo, una presencia pública distinta. Culpar también a "la casta" por semejantes carencias, como hizo Russo, sonó demasiado a burla.

La otra cuestión vertebral se vincula con la gobernabilidad. Inquietud que, en medio de un mar de elogios por el ajuste, reiteró el FMI. Milei dijo que su mayor error hasta ahora habría sido negociar con franqueza con los gobernadores. Lo hizo a horas del encuentro que Guillermo Francos y Posse sostuvieron con los mandatarios de Juntos por el Cambio. Imposible diluir así las desconfianzas en el tránsito hacia el Pacto de Mayo. Existe entre los mandatarios la intención de que la nueva Ley Bases sea sancionada. Aunque las diferencias sobre el Impuesto a las Ganancias no estén saldadas. Tampoco otro tópico sobre el cual se habla mucho menos. La dele-

gación de facultades. "La dificultad no es el objeto, es sobre todo el sujeto", apuntó uno de los jefes provinciales.

El nudo de aquella prevención manifiesta serían las sobreactuaciones intrépidas del Presidente. "Una vez que tenga poderes especiales, ¿Quién lo parará?", se preguntó aquel mismo interlocutor. La duda aplicaría también a las relaciones internacionales. Milei ha dejado clara su alianza estratégica con los Estados Unidos ("sean demócratas o republicanos", precisó) pero exhibiría dificultades para calibrar sus ademanes en un plano que siempre requiere fineza y precisión. En especial para una nación periférica y vulnerable como la Argentina.

Washington ha manifestado preocupación por la base espacial que China tiene montada en Neuquén. Un acuerdo provincial que Cristina Fernández convirtió en 2014 en nacional. Concesión por 50 años con beneficios desconocidos aún para nuestro país. Salvo que formen parte de un combo. El gigante asiático es el segundo socio comercial más importante. Concretó en tiempos de crisis dos asistencias financieras al Banco Central, a través de un swap y una ampliación posterior. No hay pistas sobre las condiciones en que fue cedido ese dinero. Unos US\$ 8 mil millones. Alguna vez deberán ser devueltos.

El Gobierno dejó trascender que pediría una inspección a aquella base de China. Teme sobre sus posibles consecuencias económicas y financieras. Milei viajó seis horas en avión para juntarse en Ushuaia con la general del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson. Anunció la determinación de acelerar en ese territorio la construcción de una base naval estadounidense. Como un modo de consolidar la alianza bilateral y fortalecer los reclamos soberanos en Malvinas y la Antártida.

En ese derrotero el Presidente pareció pasar por alto dos aspectos sensibles. Resaltó la importancia de una asociación militar con Estados Unidos en medio de la reivindicación soberana de las Malvinas. Incomodidad para Washington y señal que Gran Bretaña apuntaría. Hizo además en tono de campaña una acusación a "la casta" por la supuesta falta de progreso en las negociaciones diplomáticas. Mencionó su inutilidad en los foros internacionales. El mayor avance, aún nunca superado, sucedió con la resolución 2065 de la ONU durante el gobierno radical de Arturo Illia. La guerra y la derrota de 1982 representaron, en ese plano, un fuerte retroceso. Reconocimiento que sólo supo hacer la canciller Diana Mondino.

La defensa de la soberanía jalonó durante toda la semana los mensajes de Milei. En paralelo, se informó de ejercicios militares británicos en el archipiélago, de la construcción de un puerto a gran escala en Stanley o de la navegación en aguas argentinas de un rompehielos inglés con bandera de Malvinas.

De eso no se habló nunca.

© Copyright Clarín 2024

Opinión 35

# América Latina, detrás de las pirotecnias verbales

#### COLUMNISTA INVITADO

#### Carlos Malamud

Catedrático de Historia de América de la UNED, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, España

l cruce de insultos y acusaciones entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y México, Andrés Manuel López Obrador, con Javier Milei ha superado lo tolerable. Como se dice coloquialmente, **llueve sobre mojado**.

Desde principios del siglo XXI América Latina sufre **el mal de la fragmentación**, pero esta pirotecnia retórica, básicamente para consumo interno y satisfacción de sus propios *hooligans*, ha trasladado la polarización interna a toda la región.

Entre los insultos proferidos destacan "terrorista asesino", "comunista", "facho", "Hitler" y "Videla", sin olvidar otros como "excremento", "plaga" e "ignorante". Si bien éstos se propalaron por las redes sociales, sus autores no deberían olvidar la responsabilidad de sus cargos y, en tanto presidentes, deberían velar por el interés nacional (y general), lo que no hacen.

En un reciente artículo, también en **Cla rín**, Fabián Bosoer señalaba que "no es culpa de las redes sociales que los políticos se comporten como energúmenos o pendencieros", aunque sean "nuevas formas de comunicar y de participar en el ciber-espacio".

Con independencia de quién tiró la primera piedra, ahí están las críticas de Petro y López Obrador tras la elección de Milei, estos sucesos demuestran que la cacareada teoría de la no injerencia en asuntos de terceros países en defensa de la soberanía nacional, una suerte de corolario de la "doctrina Estrada", es pura entelequia.

Pero la fragmentación no solo supone un enfrentamiento entre izquierdas y derechas, sino también afecta a potenciales aliados, quebrando a la región en múltiples partes.

Un par de datos refuerzan esta idea. Primero, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y próximo a Nicolás Maduro, rechazó las críticas de Petro, Lula da Silva y José Mujica, sobre la exclusión electoral de la oposición con un rotundo: "Métanse sus opiniones por donde les quepan".

Segundo, el piropo de Lula a Gabriel Boric, en julio pasado, quien le afeó su postura sobre Ucrania. Entonces lo llamó "joven sediento [de protagonismo] y apresurado", por su falta de experiencia en grandes citas internacionales. Pese a no ser tan chabacano, su capacidad de encajar críticas ajenas es reducida.

Si bien cada uno ve la paja en ojo ajeno pero no la viga en el propio, esto complica la no nata integración regional, que atraviesa una profunda crisis. Petro acusó a Milei de "destruir, o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana", mientras "nosotros [él y López Obrador] a pesar de los insultos, debemos preservar el proyecto de la unidad, en la diversidad, de América Latina y el Caribe". Obviamente es una falacia, y no porque Milei sea un ardiente defensor de la integración, que no lo es, sino porque no se puede destruir lo que no existe. Tampoco se puede preservar la unidad en la diversidad cuando la afinidad política e ideológica es la única premisa a partir de la cual unos y otros buscan integrarse.

La fragmentación se ha trasladado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Su presidenta pro tempore, la hondureña Xiomara Castro, tomó diversas iniciativas inconsultas en diversos problemas globales sin atender al consenso regional.

Aquí se incluyen la felicitación a Vladimir Putin "por su convincente" victoria en unos comicios que consideró claramente democráticos, la carta a Antonio Guterres sobre la guerra entra Israel y Hamás y la declaración sobre Haití, donde insta a rechazar "una acción militar que viole el principio de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos".

Para ello se respaldó en la troika comunitaria, formada por el presidente en ejercicio más el saliente y el entrante. Actualmente, además de por Castro, la troika, con gran afinidad política, la componen Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y Granadinas, y Gustavo Petro (en 2025 Colombia tendrá la presidencia pro tempore). Sin embargo, sus mensajes fueron rechazados por Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, al no reflejar el necesario consenso.

No es abusando de las redes sociales para denigrar al contrario como se avanzará en la integración regional. Tampoco reivindicando la doctrina Estrada y la soberanía nacional sin aceptar las críticas del vecino, pese a estar situado en las antípodas. Ni siquiera alineándose con Rusia para minar la democracia en la región o acudiendo a citas en Madrid bajo el paraguas extremo de Vox.

Si se quiere comenzar a construir la integración regional hay que comenzar por derribar los muros que apuntalan la fragmentación e impiden a América Latina hablar con una sola voz. Más grave aún, la división tampoco permite coordinar ciertas políticas públicas o cooperar en otras. Si solo se atiende a las afinidades políticas, y esto tampoco es una garantía, el fracaso está garantizado.

¿No habrá llegado el momento de que los presidentes latinoamericanos comiencen a hablar de otro modo?



#### DEBATE

Alianza estratégica con EE.UU.: ¿"Back to the future"? a visita de la general Laura Richardson-jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses- y su encuentro con el presidente Milei no son una "nueva doctrina estratégica de política exterior".

En 1998, Argentina fue el primer país latinoamericano en incorporarse al grupo de
"Principales Aliados Extra-Otan de los
EEUU". Luego lo harían Brasil -en el 2021- y
Colombia - en el 2022-. Son 19 países que forman parte de ese "segundo anillo" que rodea
al nucleo duro de los miembros plenos de la
OTAN -Tratado del Atlántico Norte- que se
constituyera como resultado de la Segunda
Guerra Mundial y como alianza para combatir -y derrotar- a la URSS en la Guerra Fría
(entre 1946 y 1991).

Ademas de los tres países sudamericanos, están Australia, Corea del Sur, Japón, Egipto, Israel, Nueva Zelanda, Jordania, Bahrein, Filipinas Tailandia, Marruecos, Taiwán, Kuwait, Pakistán, Túnez y Qatar.

Desde 1998, Argentina optó por su perte- mo tiempo, tienen como principal socio co- seriamente lo intentemos. ■

nencia plena al bloque occidental, liderado por los EE.UU, y sus principales aliados en los cinco continentes.

Este esquema global preparó el terreno para la confrontación en ciernes para el siglo XXI.

No puede haber duda que los EE.UU y China se han erigido en las superpotencias dominantes, pero con una característica especial: son, al mismo tiempo, socias y rivales.

Es, quizás, esta doble caracterización, el mejor antídoto para evitar una nueva Guerra Mundial, por la interdependencia y la red de intereses cruzados que evitan una confrontación frontal (que, ademas, implicaria el riesgo de un Holocausto universal).

Argentina suspendió su pertenencia a este esquema de seguridad internacional entre el 2003 y el 2015 y luego entre el 2019 y el 2023 (administraciones Kirchner).

Este "nuevo giro", que esperamos no sea solo circunstancial, plantea si nuevos desafíos. Nuestros principales aliados y socios en la región -Chile, Uruguay y Brasil-son estrechísimos aliados de los EEUU y, al mismo tiempo, tienen como principal socio comercial a la República Popular China. A nosotros nos pasa otro tanto.

Nadie puede siquiera discutir nuestra pertenencia a la cultura occidental, pero el mundo del presente y del futuro -si trabajamos en sentido positivo- nos exige la capacidad de "convivir con el otro", mas allá de las diferencias ideológicas y culturales que tengamos.

Si hay una "nueva doctrina", esta debe ser cómo conciliar la convicción de la identidad propia con la necesidad de convivir pacíficamente con el mundo musulmán y el oriental. No es ni será facil; pero la experiencia demuestra que es posible. El ejemplo de los países más exitosos debe iluminarnos en ese camino.

Para eso, debemos fortalecer los denominadores comunes que nos permitan ser una nación estable y confiable, más allá de las facciones diversas que son, también, constitutivas de nuestro "ser nacional" desde nuestra independencia en 1816.

Todavía no lo hemos logrado, es hora que seriamente lo intentemos. ■

#### Diego Guelar

Ex embajador en EE.UU, UE, China y Brasil

## Sociedad

#### Crisis carcelaria



Operativo en San Telmo. La comisaría del barrio, en Perú al 1000, está superpoblada y el fin de semana pasado se escaparon de allí nueve presos. ENRIQUE GARCÍA MEDINA

En las comisarías de Capital hay el doble de detenidos de su capacidad y las fugas no cesan. En los penales de Provincia hay 80% de superpoblación. Freno a las obras que financia Nación.

#### Natalia locco y Fabián Debesa

¿Puede la Ciudad de Buenos Aires enfrentar un proceso de conurbanización en materia de presos? La respuesta parece ser que sí. Mientras la provincia de Buenos Aires tiene un 80% de sobrepoblación carcelaria y transita la paralización de las obras en penales para incrementar cupos, la Ciudad se encuentra al límite de un problema que no parece tener una solución de corto plazo.

Con las fugas de comisarías porteñas y los cruces entre el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich -que ahora está cargo del Servicio Penitenciario Federal-, los especialistas en asuntos penitenciarios no dudan: la Ciudad está al borde un problema profundo y de soluciones complejas.

O apunta a naturalizar la gestión penitenciaria (que por el momento no le corresponde) y capacitar



to no le corresponde) y capacitar Balvanera. La comisaría donde se registró la última fuga de detenidos en Capital, el último lunes.

policías para custodiar presos en alcaidías y comisarías y generar espacios de encierro acordes para paliar la crisis, algo en lo que incurrió la provincia de Buenos Aires hace décadas. O avanza en convenios y negociaciones para resolver la situación con el Servicio Penitenciario Federal, algo que no logra desde el final de la pandemia.

Según un relevamiento de noticias difundidas en medios de comunicación, desde el 4 de marzo de 2023 hasta la última, el lunes en la comisaría 3A de Balvanera, hubo unas 13 fugas de comisarías y alcaidías porteñas.

Sólo del fin de semana pasado quedan nueve prófugos que busca la Federal. Del total, si bien han logrado recapturar a muchos, incluso a la mayoría, otros evadieron a la Justicia y simplemente volvieron a las calles.

En la Ciudad hay 2.005 detenidos entre comisarías y alcaidías que no están preparadas para alojar personas por períodos prolongados.

No tienen duchas ni camas.

Sociedad CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

Tampoco hay áreas de visita y los familiares deben proporcionarles la comida porque no hay dónde refrigerarla ni cocinar. Ni siquiera cuentan con ventanas.

Además de que no están garantizadas las condiciones de seguridad y ni hablar de los objetivos de reinserción social, talleres, estudio o atención a las adicciones.

Entre los motivos para entender el problema de fondo, están: la modificación de la Ley de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad en 2017, que limitó las salidas transitorias, las libertades anticipadas y la morigeraciones en delitos bajo la órbita de la Justicia Nacional; la Ley de Flagrancia, que permite detener personas al ser sorprendidas cometiendo el delito; y la pandemia, que dio una excusa suficiente para limitar los cupos en penales federales mientras los detenidos cumplían el aislamiento preventivo para evitar contagios.

Ese combo, en medio de políticas criminales más agresivas, y la demanda de la sociedad que exige penas más largas y efectivas ante delitos de resonancia, terminan en un círculo que parece estar llegando a un límite.

Las detenciones se aceleran: el Gobierno porteño reconoce haber detenido a un 14% más de personas desde diciembre, cuando asumió la gestión de Jorge Macri y Waldo Wolf quedó al frente del Ministerio de Seguridad.

En 2023, según datos oficiales, hubo 42 fugas de comisarías porteñas. En lo que va del año, otras 10. Los hechos, aseguran, no aumentan, pero tampoco se detienen. Son presos, con distintos prontuarios, que vuelven a las calles.

En el Ministerio de Seguridad de Ciudad planifican la construcción de la Alcaidía Central y nuevos containers para seguir sumando lugares de detención. "No vamos a dejar de detener al ritmo que lo venimos haciendo porque no tenemos dónde alojarlos porque eso implica más delincuentes en las calles", aseguran a este diario.

"Si se comparan los porcentajes y por una cuestión de densidad poblacional, la situación de la ciudad de Buenos Aires respecto de los presos es peor que la provincia de Buenos Aires. Lo que le pasa a la Ciudad es algo que se repite en todas las provincias, la Provincia fue la peor y la primera, pero es algo que se ha ido extendiendo", asegura Ariel Cejas Meliari, procurador adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Según datos del informe presentado en marzo, el incremento de las detenciones en la Ciudad fue de un 72,9% entre marzo de 2023 y febrero de 2024.

En este punto la gestión de Jorge Macri debería definir el camino. Hay dos alternativas. Una, que se "institucionalice la custodia" de presos con capacitación de efecti-



Edificación paralizada. El Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz quedó a un 72% de obra.



Devoto. La cárcel de Capital, cada vez más lejos de desaparecer.

## **RÍO NEGRO**

## Descubren un túnel de 350 metros al lado de una cárcel

Un hallazgo impresionante se dio en las últimas horas en la cárcel de General Roca, en Río Negro, cuando personal penitenciario descubrió un extenso túnel que desembocaba en una casilla precaria a pocos metros del complejo carcelario. El descubrimiento desató una intensa operación de seguridad. Tras hacer un recuento de presos, las autoridades confirmaron que no hubo fugas.

El túnel tenía unos 350 metros de largo. Según las primeras ver-

siones, su construcción fue silenciosa. Pero anteayer lo descubrieron gracias a la observación de comportamientos sospechosos en las inmediaciones de la vivienda cercana a la cárcel.

Agentes penitenciarios, alertados por esta actividad inusual, se dirigieron al lugar y lograron desbaratar el presunto plan de fuga.

Los presos habrían estado a punto de ingresar al túnel cuando fueron interceptados por el personal de seguridad.

creando un área especializada. La otra, "se continúa insistiendo en la mesa de diálogo con el Gobierno nacional para que abran los cupos", aseguran en Seguridad. Si bien insisten en que hay "voluntad política" para hacerlo y acusan a la gestión anterior de dejar un "escenario catastrófico", lo cierto es que no hay decisiones concretas para resolver los problemas de fondo.

Para resolver la urgencia, opina

terminar la unidad de Marcos Paz. lo que no está haciendo "por cuestiones políticas", pero "ante la gravedad deberían terminarla".

Ese penal surgió en 2018, cuando Mauricio Macri era presidente, e impulsó un convenio entre Nación y Ciudad para construir una cárcel y mudar el penal de Devoto. Algo que parece cada vez más lejos.

Esa unidad penitenciaria, dentro del Penal de Marcos Paz, está a un vos para cumplir ese rol o incluso Cejas Meliari, la alternativa sería 72% de obra y se paralizó luego de rre en la unidad penitenciaria más en el Gobierno provincial.

que la gestión de Alberto Fernández terminara con su parte. La Ciudad no puso lo suyo: unos 65 millones de dólares que no está claro si están en el presupuesto 2024. La excusa de Rodríguez Larreta para paralizarla fue la quita de un punto de la **coparticipación** que la Nación les sacó a los porteños.

Estado general de abandono, pastos crecidos y materiales desperdiciados son algunos de elementos que describió un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) presentado ante el juez Sebastián Casanello luego de que lo solicitara en un hábeas corpus para evaluar la situación estructural de presos.

"Naturalizar que la Policía es custodia es una locura, en ningún país serio es razonable. Si vos te ponés a pensar, los presos de la Ciudad son de la Nación, están a cargo de jueces nacionales. Y los jueces nacionales no quieren pasar a la órbita de la Ciudad. Es un tema complicado. Pero si tuvieran (NdR: por la Ciudad) un servicio penitenciario, podrían generar convenios, trabajar con la Nación y albergar detenidos que hayan sido detenidos en la jurisdicción de CABA y custodiarlos", asegura Cejas Meliari ante la consulta de este diario sobre la posibilidad de soluciones.

Para eso sería indispensable, considera, "trabajar sobre una política penitenciaria dentro de la ciudad de Buenos Aires, planificar un cuerpo penitenciario, un sector de alojamiento", esgrime.

En Provincia, los números abruman y multiplican el drama. Sus cárceles tienen -en promedio- un 80% de sobrepoblación. En esos ambientes hostiles y de hacinamiento se registraron -desde que comenzó este año-28 muertes entre los internos. Y otros cuatro presos murieron en los primeros tres meses de 2024 en celdas policiales.

Pero hay más: en pabellones construidos para alojar 100 personas puede haber hasta 320. Ocu-

superpoblada: la Unidad 28 de Florencio Varela tiene superada en un 220% de su capacidad original.

Otras, como la Unidad Penitenciaria N°5 de Mercedes, una de las más antiguas del sistema, tiene "sólo" un 186% de superpoblación. O la de Sierra Chica que registra un alojamiento del 171% por encima de las plazas habilitadas.

Los datos corresponden al informe que realiza la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) un organismo de derechos humanos independiente que funciona en Buenos Aires hace más de 20 años.

El relevamiento difiere con los datos oficiales que entregaron a Clarín cerca del despacho del ministro de Justicia, Martín Mena. En esa repartición funciona el Servicio Penitenciario y los últimos datos eran que en los 74 establecimientos carcelarios que están bajo su administración había 53.600 presos ocupando 30.000 plazas. Casi 80% de sobrepoblación. Además había 2.400 detenidos en comisarías y 4.800 personas procesadas o condenadas que lograron el beneficio de la "pulsera electrónica". El número de prisioneros aumentó casi un 12% con relación al mismo mes de 2023.

En el Ministerio de Justicia provincial aseguran que este panora-

## Desde el 4 de marzo de 2023 hubo 13 fugas de comisarías porteñas.

ma se agravará en estos meses, por la "parálisis" de las obras en cárceles y penitenciarías dispuesta por el gobierno de Javier Milei.

"La situación es extremadamente compleja y se agravó notablemente con la decisión del gobierno nacional de hacer un corte abrupto de la continuidad de las obras", dicen cerca de Mena.

Se refieren -entre otras- a la construcción de dos alcaidías para 256 detenidos proyectadas e iniciadas en Moreno y Florencio Varela. Según el informe del Ministerio de Infraestructura de Nación (de la gestión de Gabriel Katopodis) habían alcanzado un 30% de avance en la ejecución, cada una.

Tenían previsto una inversión de 4.800 millones de pesos cada una.

Pero además, se interrumpió la habilitación de ocho alcaidías en el Conurbano. Cada una de ellas con un presupuesto de 1,6 millón de pesos. Se comenzaron los trabajos (entre 20 y 35% de ejecución) en Mercedes, Ezeiza, Tigre, Moreno, Lanús, La Matanza (González Catán), Quilmes y Tres de Febrero.

El Plan de Infraestructura Penitenciaria 2020-2024 contemplaba la construcción de 12.036 plazas, de los cuales se inauguraron 6.240 plazas, 5.172 se encuentran en ejecución y 624 no tienen inicio, dijeron

38 Sociedad CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

# La actividad física les genera más beneficios a las mujeres

Una investigación determinó el impacto del ejercicio en la reducción de la mortalidad por sexo y hay notables diferencias con los varones.

Pablo Sigal

psigal@clarin.com

"No creo que sea sólo la fuerza de voluntad la que nos lleva a hacer algo. El mundo no es tan sencillo. A decir verdad, no creo que haya tanta relación entre correr a diario y tener una gran voluntad... He podido correr durante más de 20 años por un simple motivo: porque me va bien", dice Haruki Murakami en un pasaje de "De qué hablo cuando hablo de correr".

Pero la realidad es que no todo el mundo tiene la suerte de que le guste hacer ejercicio. Según la 4° Encuesta Nacional de factores de Riesgo realizada en Argentina, casi la mitad de la población no realiza el mínimo necesario de actividad física sugerido para obtener beneficios para la salud. Las "culpas" se reparten de la siguiente manera: 46,6% para las mujeres y 41,5% para los varones.

La prevalencia del sedentarismo aumenta en mayores de 65 años: más de la mitad de las personas por encima de esa edad no realiza suficiente actividad física. Muchos aducen la "falta de tiempo", obstáculo que, según explican los expertos en el tema, a veces es real y otras funciona como excusa para justificar la falta de voluntad.

Ayer fue el Día Mundial de la Actividad Física, en vísperas del Día Mundial de la Salud, que se celebra hoy. Especialistas de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) aprovecharon la oportunidad para subrayar que hacer ejercicio regularmente reduce el riesgo de muerte por todas las causas y por enfermedades del corazón en ambos sexos. Pero hay uno de los dos sexos al que le hace mejor.

Un estudio observacional sobre



Esfuerzo. La actividad física reduce un 50% el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. SHUTTERSTOCK

412.413 estadounidenses de entre 18 y 85 años, publicado recientemente en la revista del Colegio Americano de Cardiología, evaluó de qué manera la actividad física da beneficios y cómo el impacto no es el mismo según el sexo.

El estudio partió de una base de inactividad y comprobó que en los varones hubo una reducción de la mortalidad del 19% entre aquellos que realizaban 300 minutos (cinco horas) de ejercicio aeróbico moderado o vigoroso por semana. A las mujeres, en cambio, para llegar al mismo logro les alcanzó con 140 minutos de ejercicio, mientras que para las que realizaron 300 la reducción llegó al 24%. De manera

que, entre las conclusiones de la investigación, se evidenciaron mayores beneficios para las mujeres.

Hubo algo más: este mayor beneficio en la mujer fue independiente de la duración, intensidad, frecuencia y tipo de ejercicio. Los autores postulan que el beneficio está relacionado con que la mujer tiene mayor densidad de capilares sanguíneos por unidad de músculo esquelético, lo que favorece su mejor irrigación. De la misma manera, posee diferencias hormonales, metabólicas y dinámicas de la fibra muscular propias del género.

Gonzalo Díaz Babio, cardiólogo y director del Consejo de Cardiología del Ejercicio de la SAC, dijo que "estos hallazgos podrían mejorar los esfuerzos para cerrar la 'brecha de género' al motivar especialmente a las mujeres a realizar actividad física regular en su tiempo libre".

Se podría pensar que las mujeres de por sí tienen una mayor protección hormonal contra las afecciones cardíacas, independientemente de si realizan actividad física. "Hay un poco de las dos cosas", explicó el experto a Clarín. Hay que tener en cuenta que la investigación estadounidense incluyó también a mujeres postmenopáusicas, etapa en que ese escudo cae.

Bavio alertó que "el sedentarismo se ha instalado como una verdadera pandemia, alcanzando en muchos países a cerca de la mitad de la población y expresándose fundamentalmente en los dos extremos de la vida: en los más pequeños y en los adultos mayores".

Los comportamientos sedentarios se asocian a mayor mortalidad cardiovascular y global. Estudios han demostrado que la incidencia de eventos cardiovasculares (infarto fatal y no fatal) aumenta 1,06% cada hora que se incrementa el tiempo de ver TV. Con respecto a mortalidad global, los que informaron ver televisión más de tres horas por día presentaban el doble de riesgo de muerte que aquellos que lo hacían menos de una hora.

Una investigación publicada recientemente en la Revista Europea de Cardiología Preventiva, demostró que aquellos adultos jóvenes (40 años promedio) que realizaron actividad física al menos el 75% del tiempo recomendado, disminuyeron un 40% la aparición de eventos cardiovasculares a largo plazo.

## La mitad del país no hace el mínimo necesario de ejercicios.

Díaz Babio consignó que "menos de un tercio de la gente realiza al menos dos veces por semana algún entrenamiento de fuerza muscular. La recomendación es hacer estos ejercicios al menos entre 30 y 60 minutos por semana, lo que reduce un 15% la mortalidad por todas las causas, incluso por cáncer".

Los adultos mayores de 65 años son el rango etario que menos entrena la fuerza muscular: sólo 1 de cada 5 realiza ejercicios de fuerza, mientras que hacerlos mejora la masa y función muscular, lo que contribuye además a reducir la tasa de caídas, que son la causa principal de discapacidad en ese grupo.

Entre los adultos jóvenes los beneficios también son claros. Mario Fitz Maurice, vocero de la SAC, contó que "se han presentado datos contundentes sobre los beneficios de la realización periódica de ejercicio de fuerza en adultos jóvenes: 150 minutos por semana reducen un 60% el riesgo de desarrollar cáncer de colon, un 33% el de Alzheimer, un 50% el accidente cerebrovascular y un 45% el de diabetes".■

## Acto en Parque Centenario por los secuestrados por Hamas

Se cumplen seis meses del brutal ataque de Hamas en el sur de Israel. Desde entonces, más de 130 rehenes continúan secuestrados en algún rincón de la Franja de Gaza. De ese total, ocho son argentinos y sus familiares siguen pidiendo por su pronta libertad.

Mañana, familiares, amigos, voluntarios e instituciones se reunirán a las 18 en el mástil del Parque Centenario, "para reclamar por la liberación de las 134 personas que siguen secuestradas en Gaza" desde el 7 de octubre. La convocatoria se hace bajo la palabra "Hineni" con las fotos de las personas se- Por los rehenes. Acto en enero.

("Acá estoy" en hebreo).

Además de las palabras de los familiares se hará un minuto de silencio en memoria de las víctimas y se realizará una instalación que consistirá en el montaje de dos carteles, idénticos a los que se utilizan

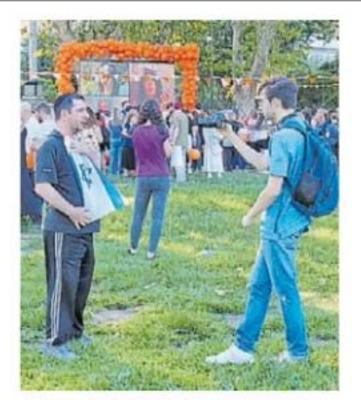

cuestradas, pero en tamaño real y con un espejo en el lugar de la foto con la leyenda "podrías haber sido vos", para llamar a la reflexión de quienes concurran a la actividad, que es acompañada y apoyada por las instituciones de la colectividad judía, o pasen por el lugar.

Los argentinos secuestrados son el bebé Kfir Bibas (1), su hermano Ariel Bibas (4) y su mamá Shiri Silberman Bibas (35). Además, Lior Rudaeff (61), David (33) y Ariel Cunio (26) y los hermanos Iair (37) y Eitan Horn (45).■



## ¡Beneficios para cada momento!

# McDonald's

llegó a 365



**EN PRODUCTOS** SELECCIONADOS

Pedí tu cupón en la App 365 guardalo y canjealo

> en todas las sucursales del país.

Válido para canje por caja, tótem o AutoMac





PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR 0810.333.0365 | @ 6 🖎







PARA ACCEDER AL DESCUENTO DEBERÁN OBTENER UN CÓDIGO PREVIAMENTE, EN EL BOTÓN DE "OBTENÉTU CUPÓN". APLICA EN TODAS LAS FORMAS DE PAGO QUE EL COMERCIO ACEPTE AL PÚBLICO EN GENERAL, SOBRE LOS PRECIOS VIGENTES AL MOMENTO DE SU UTILIZACIÓN. SLUETO A DISPONIBILIDAD Y A LO DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. LA VIGENCIA Y USO DE LOS CUPONES PARA APLICAR EL DESCUENTO QUEDA SLUETA A LA PARTICIPACION DE LA MARCA O AL BENEFICIO OTORGADO DENTRO DEL PROGRAMA 365. CLARIN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD CON RELACION A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

40 Sociedad

#### SOBREMESA SIN CULPAS

# ¿Comer de noche engorda?

CONSULTORIO





i te pregunto ¿en qué momento del día engorda más comer chocolate? quizás me digas que da lo mismo. Que lo importante son las grasas, azúcares y calorías que consumimos. Pero verás que, en realidad, **no da igual**.

Existe un área de la ciencia que se encarga de estudiar la interacción entre la alimentación y nuestro reloj circadiano, ese reloj biológico interno que regula y ordena nuestra temperatura corporal, nuestro nivel de hormonas, nuestra presión, nuestro sueño, se trata de la crononutrición. Y ésta a su vez se inscribe en un área más amplia, la de la cronobiología.

La crononutrición es un campo novedoso. Se ha descubierto que nuestro reloj circadiano influye también en nuestras emociones, nuestras ganas de comer y en cómo degradamos los alimentos que comemos. Así es como los ritmos circadianos inciden en nuestra salud en general, pero también en nuestro peso corporal.

Tradicionalmente, los estudios sobre la regulación del peso se habían enfocado en forma casi exclusivamente en qué y cuánto comemos. Tomemos de nuevo el ejemplo del chocolate: cuántas calorías y cuántos gramos.

La pregunta por el "cuándo" empezó a aparecer hace alrededor de 15 años, con la aparición de una serie de estudios en animales que vinculaban los ritmos circadianos con el aumento de peso.

Ustedes saben que los ratones viven al revés que nosotros: de noche están despiertos y de día, duermen.

¿Qué hizo entonces un grupo de investigadores? Les dieron de comer de día y llamativamente observaron que engordaban más que aquellos que comían de noche, es decir, en su horario habitual. Los resultados de ese estudio abrieron la puerta a otros trabajos en humanos.

De hecho, apenas años después en España una investigación mostró que los participantes que almorzaban después de las tres de la tarde engordaban más que los que comían más temprano.

Por lo tanto, lo que se empezó a ver es que no solamente engordás cuando ingerís más calorías sino cuando lo hacés



66

Ahora no solo importa qué y cuánto comés. También el cuándo. La crononutrición es un campo novedoso que vale la pena tener en cuenta

mucho más tarde **porque no metabolizás** la grasa tan rápido, lo que favorece la acumulación, el azúcar te sube más y la insulina (que forma grasa), también.

En fin, todo lo que puede ayudarte a tener buen peso **empeora si hacés una cena después de las 7 de la tarde.** 

¿Cómo se explica esto? El estilo de vida actual 24/7 con acceso constante a alimentos y actividades a toda hora **puede inte**- rrumpir el funcionamiento saludable del ritmo circadiano.

La pregunta entonces es: ¿podemos tener en cuenta todo esto a la hora de comer?

Ayer le pedí a mi marido que volviera más temprano a casa para cenar, pero se demoró más que nunca debido a una reunión importante y al tráfico en ruta.

La ciencia avanza. Cada vez hay más evidencia de lo que es bueno y malo para nuestra salud, pero no siempre podemos apegarnos a ella.

No somos ratas de laboratorio comiendo en condiciones controladas. Lo mejor es encontrar un equilibrio y el equilibrio está en hacer lo mejor que podemos la mayor parte del tiempo.

Existe evidencia de que además de la cantidad y el contenido de nutrientes de los alimentos, se debe tener en cuenta el horario de las comidas a lo largo día.



Todo lo que puede ayudarte a tener buen peso empeora si hacés una cena después de las 7 de la tarde: la grasa no se metaboliza tan rápido

La vieja recomendación de "desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo" se encuentra vigente.

Sin dudas, comer más temprano y hacerlo en la porción justa es lo mejor para vos, si lo que buscás es un cuerpo sano y cómodo.

Acordate, igual, que **no es la última** cena.■

# Nuevas ofertas, todos los días

Clasificados



Sociedad CLARIN – DOMINGO 7 DE ABRIL DE 202



Maravilla. La Ballena Sei llega a medir 18 metros y a pesar unas 20 toneladas. Es alargada y muy veloz. Se mueve en grupos.

## Científicos del Conicet y de universidades patagónicas navegan por el Golfo San Jorge, Chubut, para investigar a esta especie en riesgo y poco difundida. Apuntan a crear un Area Protegida.

## Gonzalo Sánchez

gsanchez@clarin.com

La ballena Sei es una especie críticamente amenazada y que no tiene la promoción de otras variantes, como la conocida Franca Austral. Habita las costas del Golfo San Jorge, en la provincia de Chubut, y los viajeros pacientes, aquellos que consiguen adentrarse en el corazón de la naturaleza, pueden ver cosas asombrosas: hay registros recientes de verdaderas manadas. unos 70 mamíferos avanzando uno junto al otro en medio del océano.

Desde anteayer una expedición de National Geographic navega con el fin de obtener información sobre la especie y los peligros que enfrenta, como por ejemplo, la pesca industrial. Junto a los directivos del proyecto de Pristine Seas, National Geographic, un equipo de expertos buscará colocar y registrar 7 radiotransmisores de GPS en las ballenas Sei para poder filmarlas por primera vez, de manera excepcional, desde al aire, tierra, lancha y bajo el agua.

El objetivo de la expedición es poder contar con información de los transmisores que permitan dar conocimiento sobre cuáles son los movimientos que realizan tanto les, sus hábitos de alimentación, reproducción y conducta.

Una ballena puede desplazarse a lugares remotos. Los antecedentes que existen de algunas especies hablan de largos viajes migratorios, de la Antártida a Península Valdés, o desde allí a las costas de Brasil. Pero aun así, es muy poco lo que se sabe sobre este tipo de ballena.

Hace unos pocos años se descubrió que más de 2.700 animales entran al Golfo de San Jorge para alimentarse. Se enfrentan a las inmensas redes de la industria pesquera, dominante en la zona.

Mariano Coscarella encabeza el equipo conformado por Marina Riera, Santiago Fernández, tres estudiantes y seis colaboradores. Todos los científicos son locales y pertenecen a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y al Conicet y estarán a cargo de la expedición y la misión específica de colocar los rastreadores satelitales. Del proyecto participará la productora argentina Jumara Films. Su grupo de documentalistas buscará tomar registro de todos los sucesos y exponer las raones de su situación crítica de conservación.

El documental será llevado adelante específicamente por Juan Raggio. "Particularmente, en la Argentina, el avistaje de ballenas está dentro del golfo como fuera y cuá- casi siempre asociado en nuestra madamente 700 kilos. Son grises,

mente a la presencia de la ballena franca austral (Eubalaena australis) en Puerto Pirámides, Península Valdés (Chubut). Pero desde hace unos años, entre diciembre y julio se observa un acontecimiento único y extraordinario en el Golfo San Jorge, algo que no se conocía y que despertó el interés de científicos, turistas, políticos y pobladores locales: el regreso de la ballena Sei", destaca Raggio, director de Jumara Films. Se sumará también parte del equipo de Bottazzi Whale

## Es la tercera más grande y se empezó a ver en la zona en 2019.

Watch, quienes hacen avistamiento de ballenas Francas en Puerto Pirámides.

La ballena Sei (Balaenoptera borealis) es el tercer animal más grande, después de la ballena azul (Balaenoptera musculus) y la ballena fin (Balaenoptera physalus). Todas estas ballenas pertenecen al grupo de los rorcuales y presentan una aleta dorsal y pliegues en la garganta. Pueden medir entre 12 y 18 metros de largo y pesar más de 20 toneladas. Al nacer miden entre 4 y 4,5 metros y pesan aproxicon el vientre blanco y su cuerpo es alargado. Su aleta dorsal es alta y en forma de hoz; rara vez muestra la cola, su soplo es relativamente bajo y nadan a gran velocidad. Se alimentan de pequeños crustáceos y de peces. Forman grupos de entre 1-10 individuos y en zonas de alimentación puede formar agregaciones de hasta 60 individuos.

Aún hoy, la información a nivel mundial y regional sobre la ballena Sei es escasa, y en la plataforma continental argentina los registros se han incrementado. Los registros anteriores solo la presentaban como ocasional y, durante los relevamientos para las estimaciones de abundancia de cetáceos realizados en la década de 1990, no fueron registrados en el área ejemplares de esta especie.

Debido a este aumento en la frecuencia de avistajes, en 2019 comenzaron a ser investigadas en el marco de un proyecto de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con la participación de investigadores y becarios del Laboratorio de Mamíferos Marianos del Cesimar-Conicet, docentes-investigadores y alumnos del Departamento de Biología y Ambiente de la FCNyCS y con los agentes de conservación del Área Natural Protegida Punta Marqués.

La ballena Sei representa el 90% y la comunidad regional. ■

de los avistajes registrados en la zona y hoy se sabe que se encuentra en el área principalmente para alimentarse, ya que frecuentemente se la observa comiendo bogavantes y copépodos.

Lo increíble es que en este lugar no solo se destaca la presencia de la Ballena Sei, sino que se ven en gran abundancia otras especies como: ballena Fin (Balaenoptera physalus), ballena Minke, ballena Azul, Franca Austral, Jorobada, Tonina Overa, delfín Austral, delfín Oscuro, delfín de Riso, delfín Nariz de Botella y Cachalote.

La presencia de la ballena Sei se produce a contratemporada de ballena Franca Austral, que ocurre entre junio y diciembre. Por lo tanto, podría generarse una prestación continua de servicios en el año, en una zona de no más de 450 km de distancia entre uno y otro punto.

Teniendo en cuenta todos estos elementos presenta una zona de protección muy acotada para la distribución de la especie en la zona, no hay duda de que el desafío inmediato es la creación de un Área Marina Protegida, en donde deberían confluir científicos locales, ONG's, entes de turismo y políticos; parques nacionales y provinciales; prestadores de servicios turísticos

Sociedad 43

La raza tiene características que serían vetadas por una norma para no criar animales con problemas congénitos.

# Los perros salchicha, con riesgo de desaparecer por una ley que se trata en Alemania

THE NEW YORK TIMES. ESPECIAL

## **Derrick Bryson Taylor**

Los **perros salchicha**, la raza alemana conocida por su característico cuerpo alargado y patas cortas, se enfrentan a un **futuro incierto** si se aprueban los cambios propuestos a una ley de protección de los animales, según el club canino alemán.

En febrero se publicó un borrador del proyecto de ley del Ministerio de Alimentación y Agricultura alemán, cuyo objetivo es combatir la "cría de tortura", o **cría para producir animales** con características que les causen sufrimiento, y regular su comercio online.

Sin embargo, el borrador contiene requisitos que **podrían acabar con la cría de ciertos perros**, como el **dachshund**, según un comunicado del VDH, el club canino.

El proyecto de ley enumera varias características de enfermedades, como anomalías del sistema óseo, que quedarían proscriptas. Esto podría interpretarse como una prohibición de criar animales con cualquier desviación significativa de tamaño respecto al "tipo de lobo original", según el VDH.

Las restricciones podrían aplicarse a la **longitud de las patas** de los perros salchicha. También podría verse afectada la cría de beagles, terriers Jack Russell y schnauzers miniatura, así como de perros de hocico corto, como el bulldog inglés y el francés.

"Algunas de las características de la enfermedad enumeradas en el



Raza popular. Los dachshund.

proyecto de ley son demasiado vagas e indefinidas", declaró el jueves en un comunicado Leif Kopernik, director ejecutivo del VDH. "Ya sean demasiado pequeñas o demasiado grandes, si la Ley de Bienestar Animal se aplicara en su forma actual, se podría prohibir la cría de muchas razas populares y sanas".

Kopernik dijo que el VDH pedía un catálogo claro y científico de las características de las enfermedades que proporcionara seguridad jurídica y combatiera más eficazmente la cría de tortura.

Un portavoz del Ministerio de Agricultura y Alimentación dijo que el proyecto se encontraba en una fase inicial y que probablemente sería modificado por el Parlamento alemán.

"La cuestión que nos ocupa se refiere a las características derivadas de la cría con fines de deformidad y al bienestar general de los animales, y no, como se afirma erróneamente, a una prohibición general dirigida a razas específicas", declaró el portavoz.

El propósito del proyecto de ley, dijo, era complementar las normas establecidas que rigen la cría con fines de deformidad, que se introdujeron en 1986 y se mejoraron en 2013, añadiendo una lista incompleta de **posibles síntomas indicativos** de la cría con fines de deformidad, como ceguera, sordera o

anomalías dentales.

Gran parte del debate se centró en el salchicha, a menudo llamado "dackel" por los alemanes, que fue durante mucho tiempo un símbolo nacional. La historia de la raza se remonta a varios siglos atrás, cuando se desarrolló para excavar y arañar madrigueras con el fin de cazar tejones, según el American Kennel Club.

Los perros salchicha tienen dientes y garras afilados. Hoy en día, son conocidos por **su forma, su astucia y su actitud dura**.

Sandra Karthäuser, que lleva 13 años criando perros salchicha de pelo duro en Münster, dijo que era incomprensible que las autoridades empezaran ahora a regular la raza, "porque no hay pruebas de que el perro esté enfermo de algún modo debido a su apariencia exterior", dijo sobre los perros salchicha. "De lo contrario, no podría sobrevivir a la caza".

Karthäuser reconoció que ciertas líneas de la raza podrían estar predispuestas a sufrir hernias discales y otras afecciones.

"Pero prohibir toda la raza por esto, para mí no tiene sentido", dijo. "También se pueden prohibir los labradores" porque algunos padecen displasia de cadera, añadió, junto con otras razas que pueden sufrir enfermedades y dolencias debilitantes.





Sociedad CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024 45

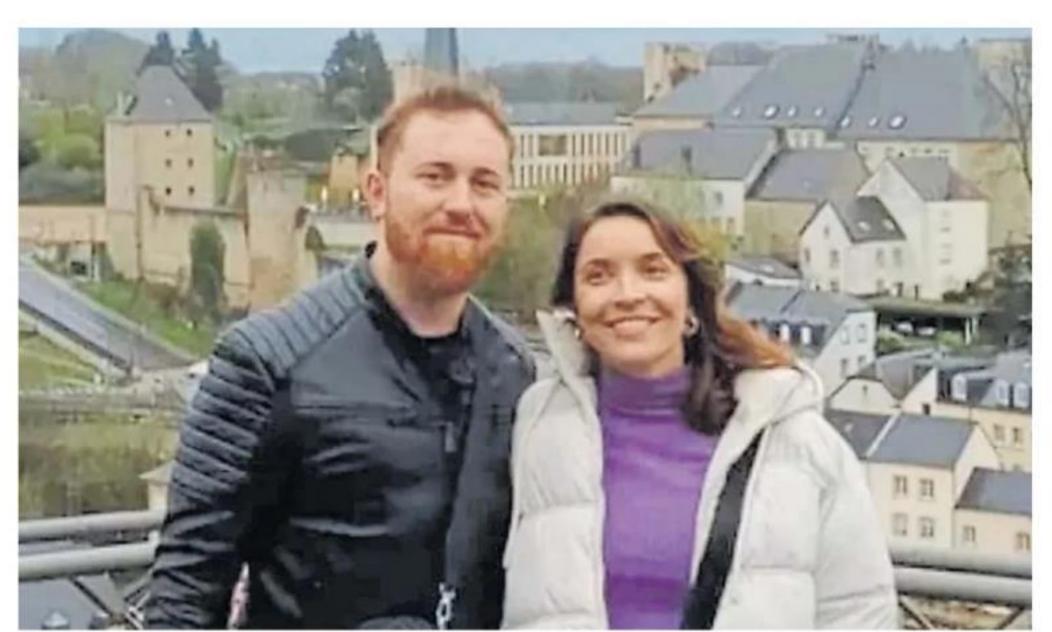

Juntos. Emiliano y Noelia, felices. El 30 volvían de pasear a París y los embistió un conductor borracho.

# La tragedia de la pareja argentina en París: "Mi hijo cumplió su sueño"

Habló el papá de Emiliano, quien murió con su novia en un choque. Donaron sus órganos y esperan los restos.

MENDOZA, CORRESPONSAL

Roxana Badaloni

mendoza@clarin.com

La entereza y la sabiduría con la que el papá de Emiliano Pennice habla del trágico accidente de su hijo en Francia, conmueve. Daniel Pennice está en San Juan, esperando las cenizas de su hijo y de la novia, Noelia Maldonado; ambos murieron en un choque provocado por un conductor alcoholizado. Fue el 30 por la noche en Marne, a unos 200 km de París.

Noelia (33) y Emiliano (31) regresaban a la capital francesa con un amigo, después de pasar el día en Reims. Iban por la autopista que conecta Luxemburgo con París. Llovía. A las 20.30 fueron embestidos

en la ruta, desde atrás, por un conductor borracho.

Daniel, el papá, trabaja como docente en la escuela Justo José Urquiza de Pocitos. Es un apasionado de los autos y los viajes, como su hijo. "Emiliano ahorró tres años y cumplió su sueño de vivir en Europa, consiguió trabajo, en dos meses compró un auto para él y otro para su novia, y tenían planes de construir una vida juntos", contó.

Noelia viajaba en el asiento trasero, iba durmiendo y falleció en el impacto. Emiliano, quien conducía, alcanzó a ser trasladado a un hospital. Sufrió una fractura en la vértebra a la altura de la cervical, lo que le produjo muerte cerebral.

El joven sanjuanino estuvo 4 días en terapia intensiva y falleció el jueves. Su familia decidió donar sus órganos. "El milagro llegó: le dio vida a cuatro personas", dice Daniel.

En San Juan, Emiliano trabajaba como jefe de taller de uno de los principales concesionarios, vivía en el centro y aprovechaba los fines de semana para viajar y hacer deportes. "Le gustaba jugar al fútbol, al pádel, andar en kayak, pasear en moto y salir con la casilla rodante de la familia", describe.

La moto y varios autos que iba comprando y arreglando los vendió para financiarse su viaje. "Lo decidió solo, no estaba seguro si España u otro lugar. Sacó el pasaje el año pasado, y a los pocos días conoció a Noelia", recuerda Daniel. Fue un flechazo de amor.

Viajaron desde San Juan a Mendoza el 23 de diciembre. La última foto de la familia completa fue en el aeropuerto. Luego volaron a España. Estuvieron en Madrid y en Barcelona, donde tenían amigos.

"Emiliano cumple años el 9 de enero y me dijo que hasta ese día lo iba a dedicar para recorrer ciudades, pero que a partir del 10, iba a buscar trabajo. Lo cumplió y no tardó en conseguirlo", cuenta Daniel.

Aprovecharon que el hermano de Noelia vivía en París-entrena en un club de hockey- y decidieron probar suerte. Emiliano tenía conocimientos de mecánica, hablaba fluido inglés y algo de francés. Con esos antecedentes, armó su CV y se presentó en dos talleres de autos: "En los dos lo querían contratar de inmediato", asegura su papá. Pero, al ver la demanda que había, decidió buscar una tercera opción y concurrió a uno de los talleres de marcas de lujo. Le hicieron una prueba y empezó a trabajar de inmediato.

"Pasaba los días arreglando Maserati, Ferrari, Audi, Mercedes Benz... estaba feliz, era un loco de los fierros", describe Daniel. Su hijo tenía un permiso legal de trabajo por un año. El jefe del taller mecánico le comentó de un auto que estaba abandonado desde hacía tiempo y que tal vez podía arreglarlo y comprarlo. "Se lo quedó. Era el Open Corsa negro en el que tuvo el accidente".

Su novia, que en San Juan trabajaba como esteticista, no llegó a ingresar a ningún empleo porque primero quería tramitar la residencia legal. Ella iba a viajar con su hermano a la Argentina a completar el trámite de la ciudadanía europea el domingo 31 de marzo.

"La única tranquilidad que a mí me queda es que Emiliano cumplió su sueño: viajar con el amor de su vida a Europa y conseguir trabajo allá", dice el papá.

Confiesa Daniel que no puede pensar en la muerte: "En este momento le doy gracias a Dios por habérmelo prestado 31 años. Mi hijo se fue de viaje, con el amor de su vida. Una vez más me ganó, me superó, pero ya lo voy alcanzar, tal vez con mi casilla, en algún viaje".■

# El furor por comprar of ertas en Chile no para

El boca a boca funcionó rápido. A solo tres días del éxodo del fin de Semana Santa, volvieron las largas colas de autos en la frontera mendocina con Chile.

Siempre las demoras son del lado chileno. Ayer hubo hasta 4 horas de espera y colas de 5 km hasta la zona de los cobertizos para hacer el trámite migratorio y aduanero del lado de Chile (Aduana de los Libertadores).

Los que regresaban al país hicieron Aduana del lado argentino, en el edificio Roque Carranza en la lomenos de 30 minutos de espera.

El mayor tráfico en la frontera con Chile es porque los precios de la mayoría de los productos de almacén, indumentaria, tecnología, neumáticos y hogar están más baratos que en Argentina.

Muchos mendocinos, sanjuaninos, puntanos y cordobeses van por el día o por el fin de semana a hacer las compras a Santiago o llegan hasta las cercanas localidades de Los Andes y San Felipe.

Hay 2x1 y rebajas del 50 y 70% en las góndolas de supermercados y calidad de Horcones, Mendoza, con **tiendas.** Otro factor atractivo es que tar descartable, de cuatro hojas, **pras a Quilicura**, a 20 minutos del



Espera. Tras el fin de semana XXL, siguen las demoras en la frontera.

ha crecido la oferta de outlets, en Quilicura (Santiago de Chile), y en Viña del Mar y Valparaíso.

En el supermercado Tottus, de la cadena Falabella, una pasta de dientes de primera marca cuesta 1,30 dólares, una máquina de afei0.75 centavos de dólar; la lata de lomitos de atún, 1 dólar; el envase de 400 gramos de cacao, 1,80 dólares; entre otros productos básicos, que cuestan hasta tres veces menos que en Argentina.

Al ya tradicional viaje de com-

centro de Santiago, donde hay varios outlets -- como el Arauco Premium Outlet Buenaventura, el Easton Outlet Mall y Las Américas Outlet -- se han sumado propuestas que son furor entre los argentinos. El fin de semana pasado el Viña Outlet Park se llenó de patentes argentinas. Este nuevo centro comercial está a en el Camino Internacional 2440, Reñaca Alto, a 15 minutos en auto de la playa de Viña del Mar. Sus administradores aseguran que son el outlet "más grande de la región", con más de 93 tiendas y 110 marcas de mall a precios outlet. Con tiendas de primeras marcas como Converse, Levi's, Puma, Zoo York, Adidas, Everlast, Maui, Skechers, Head, Oneill, Cannon, Rozen, Samsonite o The North Face, con descuentos de hasta 70%. Otra opción cerca de las playas de la Quinta Región es ir al Arauco Curauma, en la ruta 68, que une Santiago con Valparaíso, y a 25 minutos de Viña del Mar.

Roxana Badaloni













Sociedad 4

## Noemí Serantes y la vida sin su gemela

## CONTÁMELO OTRA VEZ

Marina Zucchi mzucchi@clarin.com



"Déjela partir. Su hermana gemela no se va porque es usted la que la retiene. Háblele y pídale que vaya en paz", le recomendaron el 9 de octubre de 2011. Noemí Serantes se acercó a la cama de cuidados paliativos, cómplice como cuando jugaban en la casita natal de Mariano Acosta, y dijo lo que no quería decir: 'Lili, voy a bajar un minuto. Es momento de que partas, te dejo ir. Siempre vamos a estar juntas'. Acto seguido, fue a tomar el ascensor y una enfermera la detuvo: 'Su hermana dejó de respirar'.

Ahora vive metafóricamente sin un brazo. Se siente fragmentada, desde que un cáncer en el mediastino le robó a Liliana.

Liliana había amamantado al primogénito de Noemí. Noemí había descubierto que su gemela estaba embarazada antes que la propia embarazada. **Nacieron con 20 minutos de diferencia** y la vida de una se tejió en relación a la otra. Nadie las preparó para "la **amputación**".

Dice que esa sensación de extrañeza, de mutilación, sólo puede comprenderla en toda su dimensión un mellizo o un gemelo. Que los demás la palmean, la consuelan sin entender. "Es como andar sin tu diario personal, sin tu historia", intenta explicar, mientras un hombre pregunta si se trata de Nu o se trata de Eve, "las mellicitas del Nueve".

Pocos recuerdan en detalle la era "paleozoica de los influencers", época en que "Nu y Eve", invento de Alejandro Romay anterior al boom Trillizas de oro, era un fenómeno. La dupla era buscada hasta para posar al desnudo. "La revista *Penthouse* nos había ofrecido, de más grandes, salir como Dios nos trajo al mundo, pero con transparencias, y dijimos que no. ¡Nos hubiéramos comprado un departamento cada una!", sonríe Noemí. "No era nuestra forma de ser, así que estuvimos orgullosas".

En 1966, a los 6 años, se anotaron en el concurso del programa Sábados continuados, a pesar de que su madre las veía "muy de campo, sin picardía". Después de un año de viajes desde su barrio bonaerense hasta el viejo Canal 9, ganaron el certamen entre "millones de pares de mellizos" del país. Fueron una máquina de figurar en cámara las siguientes décadas, pero cientos de registros de sus trabajos se perdieron.

"¿Sabés qué es lo que más me duele? **Tra- bajo desde los siete.** A los seis había em-**pezado el concurso, pero no me puedo ju- bilar.** ¡No me pagues desde los 16, pero pagame desde los 18! Hice teatro, cine, televisión y es como si no existiera todo esto", se
indigna. "Ahora me van descontando del
monotributo. A los 70 tal vez me pueda jubilar. Es muy injusto".

Desde 2012 hasta 2023 no celebró su cumpleaños, que era "el cumpleaños" de su "otro yo". Recién en febrero, empujada por su hija Melody, reunió a sus primos y pudo levantar la copa por esa que fue "a dúo" y por la que es en solitario.

Las "Nu y Eve" nacieron el 6 de febrero de 1960 en el Hospital de Marcos Paz. Su madre no sabía que eran dos, por lo que

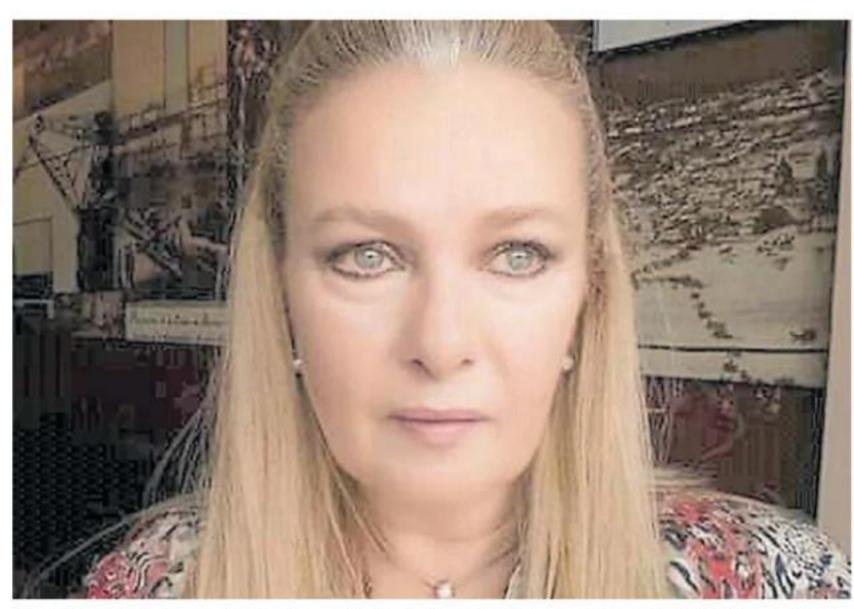

Hoy. Noemí siente que la olvidaron. "Trabajo desde los 7 y no me puedo jubilar", cuenta.

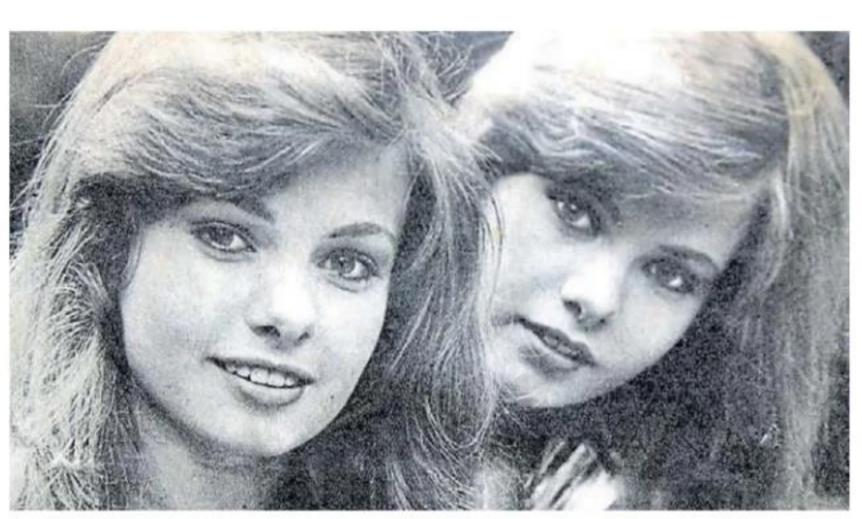

Idénticas. Nacieron con 20 minutos de diferencia. Se reemplazaban sin que se notara.

Con Liliana, formó la dupla "Nu y Eve" y trabajaron 50 años. La hermana murió en 2011. Vivir sin ella es "como andar sin tu historia, amputada", afirma.

después de parir a Liliana Beatriz a las 17.40, escuchó al médico decir: "Viene otra bebé". Noemí Nélida llegó a las 18. Una pesó 2,600 kg, la otra 50 gramos más. La familia se agrandó más tarde con otras dos niñas.

A los cinco, a Liliana le descubrieron una protuberancia del lado izquierdo de la ingle. Al otro día, hubo el mismo diagnóstico para Noemí, hernia. "Nos operaron juntas. Eso es ser gemelo", deduce Serantes. "Liliana estaba embarazada del primer hijo y yo se lo anticipé cuando ella todavía menstruaba. Lili me hacía el chiste: '¿Sentís ganas de vomitar?'. No me preguntes cómo, pero sabía".

Estudiaban baile español cuando la profe-

sora animó a la madre a que las llevara a la televisión. A veces el tío Bernardo las alcanzaba hasta Canal 9 en un rastrojero. Pero el gran sacrificio era el viaje de **más de tres horas en transporte público**. Para llegar tomaban un colectivo hasta Merlo, después el tren Sarmiento hasta Once, más tarde el colectivo 118 (o el 41) y el tramo final era una caminata de seis cuadras.

Bajo el slogan "Las presentadoras más pequeñas del país", sus caras fascinaban hasta a los países limítrofes. Llegaron a participar de un circo televisado. Además, acompañaron al pequeño Ricardo Darín en La pandilla del tranvía.

Con la fama, también llegaron contratiempos. En la despensa familiar de Mariano Acosta los vecinos dejaban de comprarles. "Pueblo chico, infierno grande". Cambios de colegios de a media docena, mudanza a Palermo para vivir "seis en un dos ambientes"... Doña Serantes, la madre, se valió de un consejo que le dio Hugo del Carril en medio de un rodaje. "Usted acompáñelas a todos lados. No les ponga repre-

## sentante y esté siempre con ellas".

El casamiento de ambas llegó en 1982. Las revistas cubrían el acontecimiento con cinco, seis páginas. "Como los maridos eran amigos, el marido de Lili propuso una boda de cuatro para ahorrarnos fiesta, pero yo no quería que un día tan especial fuera un circo, así que ellos se casaron en abril y yo en septiembre, como para darle tiempo a la familia a juntar un poco de plata", detalla. Para entonces, una se fue a vivir a Olivos y la otra, a Villa Urquiza. A Liliana la contrataron productores puertorriqueños para una telenovela y en un "acuerdo secreto" ante otra convocatoria laboral "exclusiva" para Liliana, Noemí se hizo pasar por ella. Figuraba en los créditos con el nombre de su hermana.

## -Aprovechando que eran idénticas: ¿Se hacían pasar una por otra en distintas situaciones?

-Sí, con los muchachos. Nos gustaban los mismos. En un boliche, Lili me decía "me parece que Carlitos se me va a tirar". Entonces íbamos al baño, yo me ponía su ropa y cuando Carlitos quería tirarse, yo que era la de mayor carácter le decía "No". Y la secundaria la hicimos mitad cada una.

## -¿Cómo es eso?

-Estudiábamos una materia cada una. Cursábamos de noche, por el noticiero. La de Historia llamaba a Liliana en una hora y a la otra hora sabíamos que me iba a llamar a mí. Rendía la misma.

## -¿Y en situaciones laborales?

-Yo era mejor para la comedia y ella, para el drama. Los directores nos conocían. Alguna vez ensayé por ella una novela y ella iba a grabar y nadie se daba cuenta.

## -¿Cómo es eso de que ella llegó a amamantar a tu hijo?

-Apenas nació mi primer hijo, me salió la telenovela Tramposa. Grababa en Olivos y no llegaba. Le dejaba mi hijo a Lili y ella le daba de mamar después de darle al suyo. Hermoso. Nos poníamos de acuerdo para quedar embarazadas. Nuestros maridos no lo sabían.

## -¿Para quedar embarazadas juntas?

-¡No! Nos turnábamos para que una siempre estuviera disponible para trabajar.

En **50** años de carrera presentaron o acompañaron a Nino Bravo, a Camilo Sesto, a José Luis Perales. "Hasta estuvimos con Perón", suma Noemí. Maradona. El Papa Francisco.

Después de perder a su gemela primero y a su padre, Noemí enviudó. "Salí por mis tres hijos, pero el cuerpo pasó factura. La pasé muy mal", dice antes de conducir su programa Escenarios, por On Radio.

#### -¿Hiciste terapia tras la muerte de tu hermana?

-Debería, pero no. Mi hija me insiste. Nunca en mi vida hice. Pasaron doce años y el otro día me desperté y los ojos me ardían. Estaba llena de lágrimas.

## -¿Por qué esa angustia?

-Era como que Lili estaba conmigo. La sentía y le dije: "Sos una guacha, me dejaste sola". Hubiera preferido enfermarme yo. ■

## 7 DE ABRIL: DIA MUNDIAL DE LA SALUD

# Salud pública, un baluarte de nuestro país que debemos defender

El sistema público de salud es el garante de la atención médica de toda la población sin ningún tipo de distinción. En la CABA más allá de las debilidades y las crisis, con el sostén de los trabajadores, hospitales públicos y centros de salud brindan atención de calidad bajo los principios de equidad, universalidad y oportunidad

El sistema público de salud en Argentina tiene una tradición que lo ubica como un ejemplo en la Región y en el mundo porque garantiza acceso a servicios de atención, prevención y promoción de la salud, a tratamientos y medicamentos a toda la población gratuitamente. Su filosofía es la universalidad, equidad, oportunidad y calidad de la atención. Sin embargo, sabemos que muchos de estos aspectos que lo han distinguido, están desde hace décadas en crisis. Solo con una salud pública robusta y con suficientes recursos económicos y de personal se puede asegurar la igualdad y la justicia en la atención médica. Las barreras de acceso al sistema de salud afectan de forma desproporcionada a las personas que en nuestra sociedad tienen la vida más complicada y repercuten gravemente en su salud.

En este sentido es necesario reforzar la atención primaria que es la puerta de entrada al sistema público de salud y controlar las amenazas contra la salud. La pandemia de COVID-19 dejó en evidencia la necesidad de contar con estructuras sanitarias y sistemas de control suficientes para hacer frente a este tipo de situación sin dejar atrás a nadie.

## La Argentina y la pandemia

Un estudio publicado en la prestigiosa revista Medscape en marzo de este año sostiene: "Argentina está entre los países que mejor manejaron la pandemia en todo Occidente". El informe agrega que según algunos especialistas en nuestro país "lo que más ha influido en los resultados comparativos a nivel regional es la calidad de los sistemas de salud, lo que incluso trasciende el acierto o el desacierto de las medidas específicas tomadas por los gobiernos. Aunque se tome una decisión equivocada, si el sistema de salud funciona bien lo va a cubrir. Por eso, en el largo plazo, si se fortalecen los sistemas de salud se va a soportar mejor las futuras crisis de salud que vengan".

Es decir que cuando existe un sistema de



salud público amplio y con importantes índices de cobertura, es posible enfrentar una situación extraordinaria y de emergencia sanitaria.

## La calidad en la atención

La definición de buena calidad de los servicios de salud es difícil de establecer. La dificultad estriba principalmente en que la calidad es un atributo del que existen diferentes conceptos de acuerdo a los intereses, costumbres y nivel educacional, entre otros factores. En salud es importante hablar de calidad porque es fundamental para lograr una cobertura universal de salud. Mejorar el acceso a los servicios de salud debe ir de la mano de aumentar la calidad y la seguridad de estos servicios, que deben ser oportunos (reducir el tiempo de espera y las demoras), equitativos (brindar una atención que no varíe en calidad por razones de edad, sexo, género, raza, etnia, ubicación geográfica, religión, situación socioeconómica, pertenencia lingüística o política), integrados (ofrecer una atención coordinada entre niveles y prestadores), accesible (a lo largo del curso de vida de las personas); y

eficientes (maximizar el beneficio de los recursos disponibles y evitar que se desperdicien).

## Hospitales públicos y Cesac

La Argentina tiene una larga tradición de salud pública, de la que estamos orgullosos. Invertimos un presupuesto importante en salud, porque todos los argentinos compartimos que es una prioridad de la inversión del Estado. Nuestros hospitales en la ciudad de Buenos Aires se insertan históricamente, sus efectores -que en algunos casos tienen más de dos siglos de historia- se originaron por necesidades, instituciones creadoras y objetivos muy diversos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el Hospital Argerich surgió por el requerimiento de brindar atención a los inmigrantes, o el Hospital Pedro de Elizalde surgió para dar protección a los niños abandonados. Por mencionar solo dos ejemplos.

En años más cercanos, con el fin de generar un sistema más integrado se generaron muchos de los criterios organizativos en vigencia tales como la estrategia de Atención Primaria, las áreas programáticas y Cesac, la organización por niveles, las redes de servicios, entre otros.

En la actualidad, los efectores del GCBA brindan atención a millones de personas, en especial a aquéllas sin cobertura, con prestaciones de todos los niveles y complejidades.

El recurso humano en salud es el fundamento de los sistemas de salud, cualquiera sea su modelo de organización y funcionamiento. A través de su acción, se materializa el derecho a la salud y se garantiza el acceso y la calidad de los servicios de salud. La contribución de los trabajadores de la salud es ser un factor esencial de la capacidad del sistema para asegurar el acceso equitativo a servicios de calidad a toda la población. La formación de este recurso humano es entonces otra de las prioridades. Desde las propias entidades médicas, como el Instituto para el Desarrollo Humano y la Salud de la Asociación de Médicos Municipales, o la educación pública en las universidades y en nuestros hospitales por medio de las residencias, apostar a la educación es fortalecer la salud pública, también.

Nuestra ciudad más allá de sus debilidades, ostenta el sistema de salud pública más extenso del país y de uno de los más importantes de Latinoamérica. Treinta y tres hospitales y cerca de cincuenta Centros de Salud, garantizan la atención a todo aquel que requiera sus servicios, sin ningún tipo de distinción. Si bien, como ya dijimos, las crisis, la desidia de los gobiernos y la ausencia de políticas públicas con continuidad, los valores que definen la salud pública están vigentes y hay que defenderlos.

Cada integrante del equipo de salud es el alma del sistema porque aporta el sentimiento, la mística y el compromiso que desde hace más de doscientos años identifican a nuestros hospitales. También, es el cuerpo porque con su trabajo diario, con el empeño y compromiso contienen y sanan a miles de personas que concurren a diario para solucionar sus problemas de salud y mejorar su calidad de vida.







ASOCIACIÓN DE MÉDICOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

HUMANO Y LA SALUD

**SEGUROS MÉDICOS** 



## 7 DE ABRIL: DIA MUNDIAL DE LA SALUD



# "Mi salud, mi derecho"

Más de la mitad de la población mundial no tiene plena cobertura sanitaria

15.

Islandia

## Por Guillermo Saldomando

El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, una fecha significativa que nos invita a reflexionar sobre la importancia fundamental del bienestar y la atención médica para todas las personas en todo el mundo. Este año, bajo el lema "Mi salud, mi derecho", la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos recuerda que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental que debe ser protegido y promovido en todas

Se eligió al 7 de abril como la fecha para conmemorar el Día Mundial de la Salud en 1950, en homenaje a la creación de la OMS en 1948.

La OMS destaca que millones de personas en todo el mundo enfrentan amenazas a su derecho a la salud, ya sea debido a conflic-



tos devastadores, desastres naturales, barreras económicas o falta de acceso a servicios de salud adecuados. Es crucial que se tomen medidas para abordar estas desigualdades y garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de vivir una vida sana y próspera.

En este contexto, es fundamental reconocer el papel crucial que desempeñan los profesionales de la salud en la promoción y protección del bienestar de las comunidades.

#### RANKING DE EFICIENCIA EN LA SANIDAD Los 15 primeros países miembros de la OMS INCERTIDUMBRE. INTERVALO INDICE 0.994 Francia Italia 0,991 0,988 San Marino 0,982 Andorra 5. 0,978 Malta 0,973 Singapur 7. 0,972 España 0,961 Omán 9. 0,959 Austria 0,957 10. Japón 0.955 11. Noruega 0,945 12. Portugal 0,943 13. Mónaco 14. 0,933 Grecia

Desde médicos y enfermeras hasta trabajadores comunitarios y defensores de la salud pública, su dedicación y sacrificio son fundamentales para garantizar que todos tengan acceso a la atención médica que merecen. Según el Consejo de la OMS sobre los Aspectos Económicos de la Salud para Todos, al menos 140 países reconocen la salud como un derecho humano en su constitución. Sin embargo, ninguno de ellos promulga ni aplica leyes que garanticen a sus poblaciones el derecho a acceder a los servicios de salud. Ello explica que al menos 4500 millones de personas - más de la mitad de la población mundial - no estén plenamente cubiertas por servicios de salud esenciales.

En el Día Mundial de la Salud, es importante recordar que la salud es un derecho humano universal. Debemos trabajar juntos para abogar por sistemas inclusivos y equitativos que brinden atención accesible y de calidad para todos. Solo así podremos construir un futuro en el que cada persona pueda disfrutar del más alto nivel posible de bienestar físico y mental.

LA INFORMACIÓN - Fuente: OMS

0,932

Este año, mientras celebramos el Día Mundial de la Salud bajo el lema "Mi salud, mi derecho", hagamos un compromiso renovado para promover la equidad en el acceso a la atención médica y trabajar hacia un mundo donde todas las personas puedan ejercer plenamente su derecho a una vida saludable.



Lavelle 1716 10' pejo c1019 7079-OPSA (6772)



Desde 1990 somos líderes en planificación, administración y gestión de una amplia red nacional de clinicas odontológicas con más de 60 consultorios propios.





Ortodoncia Plan CIOBA Todas las técnicas para niños. adolescentes y adultos.



Financiación exclusiva Créditos y financiaciones con tarjetas y planes especiales.



Odontologia a domicilio Para pacientes con movilidad

































## Diseñamos Planes Terapéuticos personalizados



Medicina física y Rehabilitación integral

dolor crónico, pacientes post-covid.

 Equipo transdisciplinario con amplia experiencia profesional. Trastomos neurológicos, traumatológicos, reumatológicos,

Juncal 830 - CABA Tel. +5411 3986-7238 info@moveo.com.ar





Instituto de Psico Inmuno Endocrino Neurociencias

Director Médico Jorge H. Bulacio

Esmeralda 920, Piso 10/09 - CABA. Tel. +54 9 11 3420-8960 jhbulacio@gmail.com

## Deportes

## Copa de la Liga Profesional



Langoni volvió al gol. El delantero de 22 años convierte el 2-0 parcial, antes había generado la jugada previa al primero. Por Langoni y Merentiel, Boca no extrañó a Cavani. PRENSA BOCA

# Boca mostró su mejor cara y se trajo de Rosario un triunfo que lo pone muy cerca de la clasificación

Fue un triunfo clave porque Newell's es un rival directo en el objetivo de meterse entre los mejores cuatro de la Zona B. El equipo de Diego Martínez siempre impuso sus condiciones.

**Análisis** 

## **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

Boca mostró su mejor cara en Rosario. Con un mediocampo cada vez más virtuoso y un poder de gol que lo impulsa en su carrera a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Una victoria en el Parque de la Independencia era clave porque se enfrentaba a un rival directo. La empezó a madurar en el primer tiempo y cuando Newell's amenazó con poner en riesgo esa ventaja, lo liquidó con un contragolpe que definió Zenón, su activo más valioso. Por eso no sólo terminará la 13ª fecha en la zona de clasificael torneo son muy altas, teniendo en cuenta que recibe a Godoy Cruz (ya adentro) y tiene 63 minutos pendientes con Estudiantes.

Con la tenencia como principal bandera y un buen circuito de pases. Sin revolear la pelota. Por el contrario, buscando tender líneas desde el fondo, con volantes de buen pie-en especial Equi Fernández-cada vez más asociativos. Con delanteros punzantes. Con todos esos atributos, Boca impuso condiciones y justificó el resultado.

De entrada, el juego se volcó del medio hacia la izquierda, donde Blanco armó un buen tándem con Zenón. Por ese sector, Boca profundizó y generó preocupaciones, especialmente, para Velázquez, que tuvo que cubrir con gran esfuerzo las deficiencias de Méndez.

el momento en el que Medina dejó claro que está camino a corporizarse en uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino. El joven de 21 años comenzó y terminó la jugada que se tradujo en el primer gol. Merentiel fue clave. Después del primer pase de Medina, jugó rápido para Langoni, que sacudió de zurda, tapó Macagno y el propio Medina cabeceó al gol.

Boca buscó aprovechar el envión. Y tuvo dos chances más. Primero, Merentiel dejó mano a mano a Langoni y salió rápido Macagno para achicar y tapar el disparo. Más tarde, Zenón armó una réplica que pudo terminar en un golazo, pero le faltó puntería.

Fue interesante el trabajo de Merentiel, que suele compartir el ataque con Cavani, ayer ausente. Más ción; sus posibilidades de definir Se rompió el resultado justo en allá de sus características de "9", en do. Macagno se revolcó en el área que nunca. ■

ese 4-4-2 que plantó Diego Martínez se retrasó para conectar.

Newell's tuvo un guía, Ever Banega, pero le faltó profundidad. Recién el final de la etapa inicial, Martino pudo desbordar con un centro que cabeceó Velázquez a centímetros del poste izquierdo de Brey. Antes, jugó muy poco a bordo de un 4-2-3-1 que exhibió fragilidades por los costados y en el medio.

Larriera advirtió esta situación. Y metió cambios en el arranque del complemento. No desarmó el dibujo, pero cambió de intérpretes. Adelantó a Banega, que estaba lejos de la zona de influencia, y mandó a la cancha al juvenil Chiaverano. Pareció reaccionar Newell's.

Sin embargo, bastó una buena combinación entre Zenón, Merentiel y Langoni para resolver el parti-

hasta que el pibe de Laferrere definió con categoría.

Boca siempre fue superior y Martínez empezó a mover las cartas pensando en el partido del martes ante Trinidense, por la Sudamericana. Newell's merodeó el área de Brey hasta que a partir de una pelota parada que desordenó la última línea visitante Fernández metió un bombazo cruzado, inatajable.

Los rosarinos buscaron el empate con desesperación, pero el tiro libre de Matko Mitjevic rebotó en la barrera y Boca llegó al tercero en tres toques. Salió largo Norberto Briasco, Frank Fabra habilitó a Zenón y el correntino resolvió.

Quedó tiempo para un penal no cobrado de Nicolás Valentini sobre Brian Aguirre. Una anécdota en un partido en el que Boca lució mejor



Un grito que esperó un año. Luca Langoni no convertía desde abril de 2023. Lo festejó con Merentiel. PRENSA

| Newell's                | Boca                    |
|-------------------------|-------------------------|
| 1                       | 3                       |
| 12 Ramiro Macagno 4     | 12 Leandro Brey 6       |
| 14 Armando Méndez 4     | 17 Luis Advincula 6     |
| 25 Gustavo Velázquez 6  | 2 Cristian Lema 5       |
| 37 Ian Glavinovich 4    | 6 Marcos Rojo 6         |
| 23 Angelo Martino 5     | 23 Lautaro Blanco 6     |
| 10 Éver Banega 5        | 36 Cristian Medina 7    |
| 22 Julián Fernández 6   | 8 Pol Fernández 6       |
| 44 Francisco González 4 | 21 Ezequiel Fernández 7 |
| 36 Esteban Fernández 5  | 22 Kevin Zenón 8        |
| 35 Misael Jaime 4       | 14 Luca Langoni 7       |
| 99 Juan Ramírez 5       | 16 Miguel Merentiel 7   |
| DT: Mauricio Larriera   | DT: Diego Martínez      |

#### ARBITRO: Facundo Tello En detalle

Cancha: Newell's. Goles: PT, 28m Medina (de cabeza); ST, 10m Langoni, 43m Julián Fernández, 45m Zenón. Cambios: ST, Jerónimo Cacciabue (5) por Esteban Fernández y Giovani Chiaverano (6) por Jaime, 19m Brian Aguirre (5) por Francisco González, 24m Marcelo Saracchi (5) por Blanco, 29m Nicolás Valentini por Rojo, Jabes Saralegui por Guillermo Fernández, Norberto Briasco por Langoni y Matko Miljevic por Banega, 33m Brian Calderara por Martino, 38m Frank Fabra por Medina. Amonestados: Ezequiel Fernández, Guillermo Fernández, Glavinovich, Brey, Lema, Briasco y Aguirre.

## LANGONI VOLVIÓ AL GOL

Luca Langoni cortó una racha diabólica de un año sin convertir. Su último gol había sido el 1° de abril de 2023 ante Barracas Central. Después, la seguidilla de lesiones lo condicionó. Hasta ayer: 370 días después volvió a gritar.

# Para Martínez el objetivo es no conformarse

Fue en Santa Fe, justamente, donde Diego Martínez dijo tras la derrota con Unión: "Fue nuestro peor partido hasta acá. Y cuando jugás mal, si perdés, está bien que así sea". Y fue en esta misma provincia, cuatro fechas y 33 días después, que la mirada resultó diametralmente opuesta en su charla con los periodistas. "Tenemos aún más techo por crecer, de esto se trata, de no conformarse nunca. Siento que la gente se está identificando con el equipo", manifestó el entrenador de Boca, que tuvo una gran evolución, sin ninguna duda.

Ese nivel se traduce en resultados. Y también, en respaldo popular. El técnico lo dejó claro: "Cuando vamos a jugar a casa, la verdad es que sentimos el apoyo y la euforia de la gente. Los muchachos puertas adentro sienten que van tomando más confianza y que el tiempo de trabajo hace que todo fluya más". Y siguió: "No estoy descubriendo nada, pero adonde vamos el apoyo es impresionante. Era emocionante ver salir a la gente de sus casas con la remera de Boca en do de Julián Fera haber hecho mando más calma propios. Celebra especialmente to porque esto más calma par nes, tiene que se lo que es como El único mo Martínez se vera cuando se lesio na en la rodilla rán estudios.

el viaje de Sucre a Potosí. Ayer (por el viernes) llegamos a Rosario y estaba explotado de gente".

Luego, analizó el partido: "Fue una victoria realmente importante, contra un gran rival y en una cancha difícil. Con momentos de definición de lo que es la Copa de la Liga, de definición. Creo que los muchachos hicieron un gran primer tiempo, jugamos con mucha autoridad, pudimos tener control. Detectamos un espacio que nos podía dejar Newell's. Es un equipo que te ataca por las bandas, por el eje pudimos hacerlo por el costado de Julián Fernández. Podríamos haber hecho más goles".

Hubo tiempo para los nombres propios. Celebró el gol de Langoni, especialmente. "Me pone contento porque esto le va a traer a Luca más calma para algunas situaciones, tiene que seguir confiando en lo que es como futbolista", dijo.

El único momento en el que Martínez se vio atribulado fue cuando se lesionó Cristian Medina en la rodilla derecha. Hoy le harán estudios

# Racing y River no tienen margen de error

Faltando dos fechas están fuera de los cuatro mejores en sus zonas.

El sábado no entregó buenas noticias para River y Racing, quienes saldrán a jugar afuera de los puestos de clasificación para la fase final de la Copa de la Liga.

En la Zona A, River se podría reacomodar incluso con un empate, porque alcanzaría los 22 puntos y tiene la mejor diferencia de gol. El equipo de Demichelis recibe hoy a un Rosario Central que ya sin chances reservará titulares pensando en su viaje a Brasil para visitar el miércoles a Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. River también piensa en la competencia continental: el jueves por la noche recibirá a Nacional de Montevideo.

Se verán mejoras en el Monu-

mental, anunciadas ayer por el presidente Jorge Brito en sus redes sociales, especialmente en las populares con mejor visibilidad, nuevos baños y postas médicas.

Racing, en tanto, quedó por ahora en el séptimo lugar de la Zona B, pero hoy recibe a Lanús, un rival directo, y cerrará en Córdoba ante Belgrano, que no tiene chances. La agenda de la Academia marca el cruce con Bragantino, el miércoles en el Cilindro por la Sudamericana. Pero esta tarde necesita ganar o ganar.

Otro partido decisivo, con Independiente y Vélez atentos, es de Barracas frente a Instituto. El Guapo en la última fecha recibirá al casi clasificado Argentinos.

| Atlético<br>Tucumán  | Gimnasia             |
|----------------------|----------------------|
| José Devecchi        | Nelson Insfrán       |
| Agustín Lagos        | Juan Pintado         |
| Alexis Flores        | Leonardo Morales     |
| Nicolás Romero       | Felipe Sánchez       |
| Juan Infante         | Nicolás Colazo       |
| Renzo Tesuri         | Lucas Castro         |
| Guillermo Acosta     | Pablo De Blasis      |
| Adrián Sánchez       | Yonatan Rodríguez    |
| Justo Giani          | Benjamín Domíguez    |
| Mateo Bajamich       | Eric Ramírez         |
| Marcelo Estigarribia | Franco Troyansky     |
| DT: Facundo Sava     | DT: Leonardo Madelón |

Cancha: Atlético Tucumán. Árbitro: Darío Herrera.

| Barracas<br>Central  | Instituto        |  |  |
|----------------------|------------------|--|--|
| Sebastián Moyano     | Manuel Roffo     |  |  |
| Facundo Mater        | Juan José Franco |  |  |
| Nicolás Capraro      | Fernando Alarcón |  |  |
| Gonzalo Goñi         | Miguel Brizuela  |  |  |
| Rodrigo Insua        | Lucas Rodríguez  |  |  |
| Rodrigo Herrera      | Jonás Acevedo    |  |  |
| Siro Rosané          | Roberto Bochi    |  |  |
| Lucas Brochero       | Gastón Lodico    |  |  |
| Alan Cantero         | Brahian Cuello   |  |  |
| Maximiliano Zalazar  | Ignacio Russo    |  |  |
| Alexis Dominguez     | Facundo Suárez   |  |  |
| DT: Alejandro Orfila | DT: Diego Dabove |  |  |
| 0-1-11-1             |                  |  |  |

Cancha: Huracán. Árbitro: Luis Lobo Medina.



| Racing               | Lanús                  |  |  |  |
|----------------------|------------------------|--|--|--|
| Gabriel Arias        | Lucas Acosta           |  |  |  |
| Colombo o Sigali     | Gonzalo Pérez          |  |  |  |
| Marco Di Cesare      | Nery Domínguez         |  |  |  |
| Agustín García Basso | Abel Luciatti          |  |  |  |
| Martirena o Galván   | Juan Soler             |  |  |  |
| Bruno Zuculini       | Brian Aguirre          |  |  |  |
| Agustín Almendra     | R. Carrera o R. Loaiza |  |  |  |
| Facundo Mura         | Felipe Peña Biafore    |  |  |  |
| Juan F. Quintero     | Marcelino Moreno       |  |  |  |
| Maxi Salas           | Walter Bou             |  |  |  |
| Adrián Martínez      | Leandro Díaz           |  |  |  |
| DT: Gustavo Costas   | DT: Ricardo Zielinski  |  |  |  |

6.00 ESPN Premium

Cancha: Racing. Árbitro: Yael Falcón Pérez.



| River                 | Rosario<br>Central  |
|-----------------------|---------------------|
| ranco Armani          | Axel Werner         |
| Andrés Herrera        | Santiago Burgos     |
| eandro González Pirez | Juan Cruz Komar     |
| Paulo Díaz            | Emanuel Coronel     |
| nzo Díaz              | Elías Ocampo        |
| Santiago Simón        | Giovanni Bogado     |
| Nicolás Fonseca       | Ramiro Peralta      |
| Esequiel Barco        | Francesco Lo Celso  |
| Claudio Echeverri     | Jonathan Gómez      |
| Pablo Solari          | Maximiliano Lovera  |
| acundo Colidio        | Agustín Módica      |
| T: Martin Demichelis  | DT: Miguel Á. Russo |

Cancha: River. Árbitro: Sebastián Zunino.



52 **Deportes** CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

## Copa de la Liga Profesional



La Ley del ex. Uvita Fernández convirtió el 2-0 y no lo festejó, por su pasado en el Ciclón. Defensa sí celebró un triunfo clave. MARCELO CARROLL

# Defensa fue más que un resignado San Lorenzo y se metió en la pelea

El Halcón trepó al tercer puesto y en la última fecha recibirá a Newell's. Insua armó un equipo totalmente alternativo y quedó sin chances en el torneo.

## **Análisis**

## Nahuel Lanzillotta

nlanzillotta@clarin.com

Poco le importó a Ruben Darío Insua que su San Lorenzo tuviera alguna esperanza de clasificación en la Copa de la Liga. No le tembló el pulso para apelar a la rotación masiva y poner una formación cien por ciento alternativa para recibir a Defensa y Justicia. El técnico azul y rojo puso el foco en la Copa Libertadores, resignó todo tipo de posibilidad en el plano local y cayó por 2-0 en el Nuevo Gasómetro ante los de Julio Vaccari, que con los tres puntos alcanzaron el tercer lugar de la Zona B. En el final hubo silbidos.

Cambió a todos Insua. Hasta el arco tuvo otro dueño ya que no jugó Facundo Altamirano. Atajó Gas-

partido con chances numéricas de clasificar a los playoffs, el Gallego optó por guardar a sus mejores piernas para el segundo cruce copero, el miércoles ante Independiente del Valle en Ecuador.

Reaparecieron, entonces, nombres que algunos hinchas hasta se habían olvidado de que habían llegado como refuerzos en el último mercado de pases, como Eric Remedi, Iván Tapia y Alexis Cuello, tres que casi no tuvieron rodaje desde que arribaron. También les tocó a algunos pibes que quieren ganar más protagonismo como Jeremías James y Tobías Medina. Y fue el regreso a la titularidad de Ezequiel Cerutti luego de reponerse de una rotura de ligamento cruzado anterior de rodilla.

Todos ellos tuvieron la oportunidad de demostrar y ganarse mayor consideración en el cuerpo técnico de cara a la última parte del semestre. Sin embargo, no es sencitón Gómez. Más allá de llegar al llo conseguir engranar tantas pie-

zas sueltas que no vienen jugando en lo individual y que nunca lo hicieron todos juntos como equipo.

San Lorenzo procuró mantenerse corto para cerrar espacios y hacerle la tarea difícil a un Defensa que sí sabía de antemano que una victoria lo dejaría entre los cuatro primeros por la derrota de Newell's ante Boca del primer turno del sábado. El cuadro de Florencio Varela manejó la pelota, aunque le costó penetrar.

El primer tiempo se pasó de bostezo en bostezo, entre pases laterales de los defensores visitantes intentando que algún jugador azulgrana rompiera el molde y dejara espacios, algo que poquitas veces ocurrió. Así y todo, el Halcón llegó al arco del Chila Gómez por decantación. Sin mucha claridad, pero fue a buscarlo.

Nicolás Palavecino se mostró encendido por la derecha cada vez que agarró la pelota. También Ezequiel Cannavo sorprendía tirando de irse al fútbol de Brasil.

## INTERÉS POR EL GOLEADOR

## El Brujas de Bélgica hizo un sondeo por Bareiro: vale 7 millones de dólares

Adam Bareiro vuelve otra vez a estar en la mira de un club del exterior, esta vez de Europa. El Brujas de Bélgica puso su interés en el goleador y capitán de San Lorenzo y le hizo llegar a la dirigencia un sondeo para saber su cotización. Desde Boedo avisaron que pretenden unos 7 millones de dólares por la ficha del '11'.

Habrá que ver si el club belga realiza una oferta concreta que se acerque a dicho monto. Lo cierto es que Bareiro es una de las figuras del equipo del Gallego Insua, con 39 goles y 6 asistencias en 112 partidos con la camiseta azulgrana. En el verano va estuvo cerca

#### San Lorenzo Defensa y Justicia 25 Gastón Gómez 22 C. Fiermarin 35 Gonzalo Luján 14 Ezequiel Cannavo 8 6 Carlos Sánchez 20 Elías Calderón 24 Jeremías James 5 6 Esteban Burgos 2 Nicolás Hernández 4 26 Dario Cáceres 33 Nicolás Palavecino 7 7 Ezeguiel Cerutti 5 Eric Remedi 8 Julián López

CALIFICACION DEL PARTIDO REGULAR ARBITRO: Pablo Dóvalo

3 Alexis Soto

DT: Julio Vaccari

27 Luciano Herrera 6

29 Nicolás Fernández 7

10 Rodrigo Bogarín 6

#### En detalle

32 Iván Tapia

28 Alexis Cuello

34 Tobías Medina

9 Cristian Tarragona 4

DT: Ruben Darío Insua

Cancha: San Lorenzo. Goles: ST, 1m Ezequiel Cannavo y 5m Nicolás Fernández (de penal). Cambios: ST, Diego Herazo (5) por Cerutti, 14m Tomás Porra (5) por Cuello, 19m Gabriel Alanís (5) por Palavecino, 21m Thiago Peruggini (5) por Tarragona, 32m Leandro Godoy por Fernández, Nicolás Tripicchio por Cáceres, 33m Elías Báez por Luján, Nahuel Arias por Hernández y 44m Nicolás Blandi por Bogarín.

Amonestados: Calderón, Burgos y Remedi.

diagonales para terminar como centrodelantero cuando la jugada venía desde la banda izquierda hacia el medio. Pero a Defensa le faltaba acelerar.

Le faltaba terminar de tomar la decisión de lanzarse hacia ese triunfo necesario para la clasificación. A su favor, no resulta sencillo entrarle a un equipo sin muchas aspiraciones ofensivas. El Ciclón apenas hizo esforzar a Cristopher Fiermarín a través de un remate de Eric Remedi tras un tiro libre.

Vaccari hizo subir una marcha más a sus muchachos con la charla del entretiempo porque Defensa y Justicia salió al complemento con más agresividad. Al minuto, un error de Chila Gómez le dio el primero a la visita: el arquero dio rebote ante un disparo de Rodrigo Bogarín y Cannavo, siempre una alternativa por la derecha, lo capitalizó.

En 5 minutos, Defensa sentenció la tarde. Un jugadón de Palavecino, que dejó tres rivales en el camino a pura gambeta en velocidad, fue derribado por un atolondrado Gómez. Pablo Dóvalo marcó el claro penal, que Nicolás Fernández cambió por el segundo tanto. La ley del ex se cumplió en el Bajo Flores. Una ráfaga y la complicidad de Gómez le bastaron a los visitantes para resolver lo que no habían podido en los primeros 45 minutos.

San Lorenzo quedó totalmente resignado. Al encuentro le sobraron 40 minutos. Los de Varela siguieron teniendo el monopolio del balón, mientras que Insua aprovechó para tomarse ese último tramo para hacer debutar a tres juveniles que venían esperando el gran día: Tomás Porra (20 años) Thiago Peruggini (19) y Elías Báez (19). ■

# Estudiantes le agregó a su ilusión un festival de goles

Quedó en una posición expectante, pero mejoró su diferencia de goles y tiene pendiente el partido con Boca.

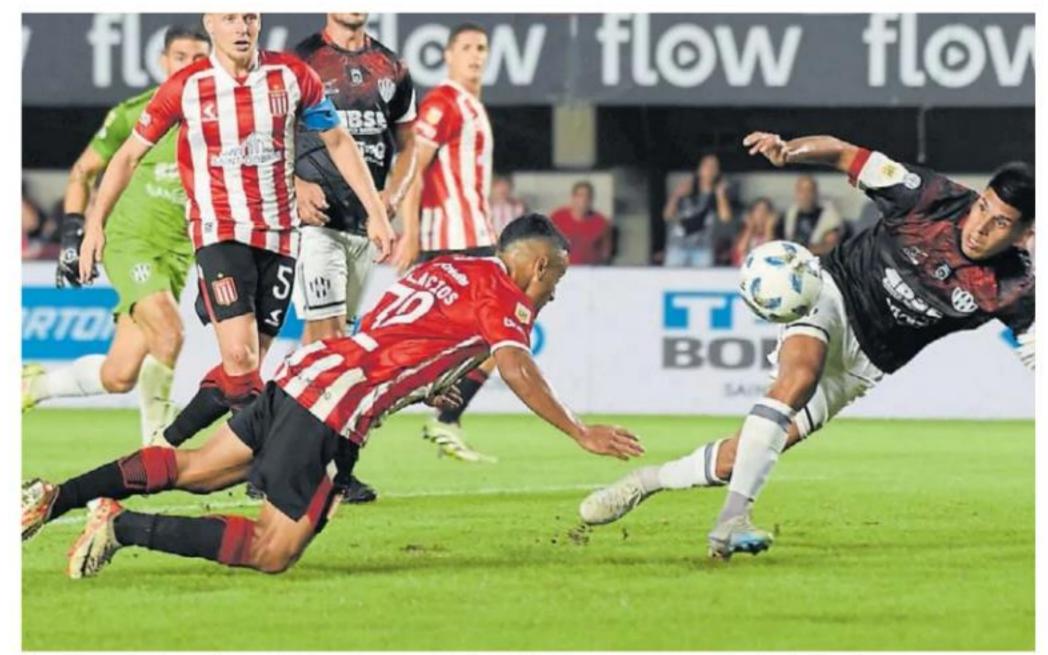

El mejor entre los golazos. Define de palomita Tiago Palacios, tras gran encanche de Carrillo. FOTOBAIRES

## **Análisis**

A fuerza de golazos, Estudiantes confirmó que la clasificación de la Zona B a la fase final de la Copa de la Liga tiene todos los condimentos para que la diferencia de gol resulte clave en la cuenta final. Con un partido menos -el postergado con Boca-quedó a tiro de la clasificación y mejoró sus goles a favor, un factor clave en la búsqueda de los cuartos de final.

Rápido, como si no hubiese tiempo que perder, Estudiantes abrió el marcador. Lo hizo con un golazo, por la definición de Tiago Palacio

que recibió y sin lugar para mucho más queuna mínima gambeta y un puntinazo no bien pisó el área, la clavó en un ángulo.

Central Córdoba acusó el golpe, pero no se cayó. Minutos más tarde, Mateo Sanabria enganchó frente al área para que Ascacibar siguiera de largo y sacó un zurdazo que

## Copa de la Liga

**POSICIONES** 

| Equipos        | Pts. | J. | G. | E | P. | Gf. | Gc. | Dif. |
|----------------|------|----|----|---|----|-----|-----|------|
| Argentinos     | 25   | 13 | 7  | 4 | 2  | 22  | 11  | +11  |
| Talleres       | 23   | 13 | 6  | 5 | 2  | 22  | 14  | +8   |
| Barracas C.    | 22   | 12 | 6  | 4 | 2  | 14  | 10  | +4   |
| Independiente  | 22   | 13 | 6  | 4 | 3  | 12  | 8   | +4   |
| Vélez          | 22   | 13 | 6  | 4 | 3  | 13  | 13  | 0    |
| River          | 21   | 12 | 5  | 6 | 1  | 21  | 8   | +13  |
| Instituto      | 17   | 12 | 5  | 2 | 5  | 15  | 11  | +4   |
| Gimnasia       | 16   | 12 | 5  | 1 | 6  | 15  | 18  | -3   |
| Central        | 14   | 12 | 4  | 2 | 6  | 8   | 15  | -7   |
| Banfield       | 14   | 13 | 3  | 5 | 5  | 12  | 14  | -2   |
| Huracán        | 12   | 12 | 3  | 3 | 6  | 8   | 12  | -4   |
| Riestra        | 11   | 12 | 3  | 2 | 7  | 7   | 15  | -8   |
| Ind. Rivadavia | 8    | 13 | 2  | 2 | 9  | 13  | 24  | -11  |
| Atl. Tucumán   | 7    | 12 | 0  | 7 | 5  | 5   | 17  | -12  |

#### ZONA B

tiempo. Igualan 0-0.

| Equipos         | Pts. | 1  | G. | E. | P. | Gf. | Gc. | Dif. |
|-----------------|------|----|----|----|----|-----|-----|------|
| Godoy Cruz      | 26   | 12 | 8  | 2  | 2  | 15  | 5   | +10  |
| Lanús           | 23   | 12 | 7  | 2  | 3  | 19  | 10  | +9   |
| Def. y Justicia | 23   | 13 | 6  | 5  | 2  | 16  | 13  | +3   |
| Boca *          | 22   | 12 | 6  | 4  | 2  | 19  | 11  | +8   |
| Estudiantes *   | 21   | 12 | 6  | 3  | 3  | 16  | 8   | +8   |
| Newell's        | 21   | 13 | 6  | 3  | 4  | 13  | 14  | -1   |
| Racing          | 18   | 12 | 5  | 3  | 4  | 18  | 11  | +7   |
| Unión           | 17   | 13 | 4  | 5  | 4  | 15  | 14  | +1   |
| San Lorenzo     | 15   | 13 | 3  | 6  | 4  | 10  | 14  | -4   |
| Belgrano        | 14   | 13 | 3  | 5  | 5  | 19  | 17  | +2   |
| Platense        | 12   | 12 | 2  | 6  | 4  | 6   | 13  | -7   |
| Central Cba.    | 10   | 13 | 2  | 4  | 7  | 10  | 20  | -10  |
| Sarmiento       | 9    | 12 | 2  | 3  | 7  | 9   | 17  | -8   |
| Tigre           | 5    | 12 | 1  | 2  | 9  | 6   | 21  | -15  |

devolvió el palo. El Pincha tuvo otro pelotazo al poste, un tiro de Edwin Cetré, pero antes de que terminara la primera parte volvió a ser efectivo. Guido Carrillo pecheó -literalmente- una pelota que llegó desde la derecha y Estudiantes gritó el segundo.

¿Más palos? Sí, a los segundos

| Estudiantes 5       |    | Central<br>Córdoba    |    |
|---------------------|----|-----------------------|----|
| 2 Matias Mansilla   | 5  | 25 Luis Ingolotti     | 4  |
| 4 Eros Mancuso      | 6  | 4 Fernando Torrent    | 4  |
| 6 Luciano Lollo     | 6  | 30 Pablo Minissale    | 4  |
| 2 Zaid Romero       | 5  | 6 Sebastián Valdez    | 4  |
| 3 Gastón Benedetti  | 5  | 24 Santiago Laquidaío | 14 |
| 2 Tiago Palacios    | 8  | 22 Oscar Garrido      | 4  |
| 5 Santiago Ascaciba | 6  | 5 Dardo Miloc         | 4  |
| 8 Fernando Zuqui    | 5  | 23 Rodrigo Atencio    | 5  |
| 8 Edwin Cetré       | 9  | 10 Mateo Sanabria     | 5  |
| 7 José Sosa         | 5  | 90 Florián Monzón     | 4  |
| 9 Guido Carrillo    | 7  | 14 Tomás Molina       | 4  |
| T: Eduardo Domingu  | ez | DT: Abel Balbo        |    |
|                     |    |                       |    |

CALIFICACIÓN DEL PARTIDO: Muy bueno ARBITRO: Sebastián Martínez

#### En detalle

Cancha: Est. Goles: PT 8m Palacios, 30m Carrillo; ST 4m Cetré, 11m Palacios (cabeza) 27m Correa. Cambios: ST, Enzo Pérez (5) por Sosa y Enzo Kalinski (5) por Atencio, 10m Thiago Nuss (5) por Sanabria, 15m Javier Correa (6) por Carrillo, Nicolás Fernández (5) por Benedetti, Alexis Manyoma (5) por Ascacibar y Walter Montoya (4) por Molina, 23m Ignacio Piatti (5) por Cetré, 35m Maximiliano Alvez x Monzón y Camilo Viganoni x Laquidaín. Amon: Minissale, Molina, Laquidaín, Torrent.

del reinicio un cabezazo de Cetré al palo. Tres minutos más tarde, el colombiano la clavó en un ángulo y se sacó la mufa.

El Pincha consumó la goleada con el mejor de sus cuatro golazos: el que coronó Palacios -doblete- en una jugada que comenzó Cetré tras un error en la salida de Minissale. con un toque exquisito para Carrillo que enganchó en el área para picarla (buscó el arco) y que el uruguayo definiera de palomita.

Sin respuesta, el equipo de Abel Balbo recibió el quinto gol, de Javier Correa que había entrado poco antes en reemplazo de Carrillo.

Con el festival de goles consumado, el Pincha se ilusiona.

## Un empate que se definió con dos groseros errores

## **Análisis**

## CORDOBA, ESPECIAL

No transcurrieron 48 horas del histórico triunfo de Talleres frente a San Pablo por la Copa Libertadores que el conjunto cordobés tuvo que volver a salir a la cancha. Por eso Walter Ribonetto puso un equipo alternativo para recibir al débil Independiente Rivadavia. Y lo sufrió.

La vocación ofensiva habitual de Talleres se mantuvo. Buscó tener la intensidad de siempre para recuperar rápido la pelota cada vez que la perdió y crecer en el terreno de juego a partir de la tenencia, pero sufrió la falta de química entre futbolistas que no suelen jugar jun- se conformó con el empate. ■

tos. Le faltó precisión para generarle situaciones a uno de los equipos más flojos del campeonato que apostó al contraataque y tampoco logró crear peligro.

Ante la falta de ideas todo se definió por dos groseros errores defensivos. Primero Kevin Mantilla se enredó al intentar salir del fondo con una gambeta y le sirvió la pelota a Castro. Y después Mariano Monllor tuvo una muy floja respuesta a un débil remate de Bou. Todo en el primer tiempo.

En el complemento ingresaron algunos de los titulares para ir en busca de la victoria y dar un paso importante hacia la clasificación y Talleres se pareció al de siempre mientras Independiente Rivadavia

| Talleres              |   | Independiente<br>Rivadavia |   |
|-----------------------|---|----------------------------|---|
| 17 Lautaro Morales    | 6 | 1 Mariano Monllor          | 5 |
| 2 Alex Vigo           | 5 | 24 Álvaro Dionisio         | 5 |
| 5 Kevin Mantilla      | 4 | 23 Francisco Petrasso      | 5 |
| 3 Lucas Suárez        | 5 | 42 Tomás Palacios          | 6 |
| 15 Blas Riveros       | 6 | 16 Tobias Ostchega         | 4 |
| 28 Juan Portillo      | 7 | 28 Francisco Maidana       | 5 |
| 8 Matías Galarza      | 6 | 41 Matías Ruiz Díaz        | 5 |
| 13 Luis Sequeira      | 4 | 8 Ezequiel Ham             | 4 |
| 14 Alejandro Martínez | 4 | 11 Diego Tonetto           | 5 |
| 10 Nahuel Bustos      | 3 | 10 Matías Reali            | 6 |
| 7 Gustavo Bou         | 6 | 22 Federico Castro         | 6 |
| DT: Walter Ribonetto  |   | DT: Martín Cicotello       |   |

ALIFICACION DEL PARTIDO: Malo ARBITRO: Nazareno Arasa

## En detalle

Cancha: Mario Alberto Kempes. Goles: PT, 27m Castro y 37m Bou. Cambios: ST, 6m Juan Cavallaro (6) por Matías Reali, 11m José Romero (5) por Alejandro Martínez, 22m Julián Ascasibar (5) por Ezeguiel Ham, 26m Ulises Ortegoza por Luis Sequeira y Gastón Benavidez por Alex Vigo, 34m Fabrizio Sartori por Federico Castro y Luciano Abecasis por Matías Ruiz Díaz; 35m Federico Girotti por Gustavo Bou y Miguel Navarro por Nahuel Bustos. Amonestados: Benavidez y Ascasibar.

## Belgrano ganó con dos gritos de Jara

## **Análisis**

## SANTA FE. ESPECIAL

Belgrano le arrebató las remotas chances que tenía Unión de intentar clasificarse en un partido interesante, con situaciones de peligro y goles.

La apertura del marcador fuerápida: a los 3 minutos y después de una serie de rebotes, Franco Jara consiguió el gol de cabeza. Apenas 20 minutos después amplió la ventaja de penal. Sin embargo, tres minutos más tarde Bruno Pittón descontó con un remate cruzado desde la izquierda. Y el 2 a 1 se mantuvo hasta el final del partido. ■

| Unión                 |    | Belgrano            |   |
|-----------------------|----|---------------------|---|
| 1                     |    | 2                   |   |
| 25 Thiago Cardozo     | 5  | 1 Ignacio Chicco    | 7 |
| 16 Federico Vera      | 5  | 4 Juan Barinaga     | 5 |
| 31 Franco Pardo       | 5  | 40 Matias Moreno    | 5 |
| 2 Miguel Torren       | 5  | 6 Alejandro Rébola  | 5 |
| 3 Claudio Corvalán    | 6  | 13 Nicolás Meriano  | 5 |
| 14 Bruno Pittón       | 6  | 34 Gerónimo Heredia | 6 |
| 5 Joaquin Mosqueira   | 15 | 5 Santiago Longo    | 5 |
| 28 Mauro Pittón       | 5  | 15 Matias García    | 6 |
| 7 Mauro Luna Diale    | 6  | 10 Matías Marín     | 5 |
| 18 Lucas Gamba        | 6  | 11 Bryan Reyna      | 5 |
| 77 Adrián Balboa      | 5  | 29 Franco Jara      | 8 |
| DT: Cristian González |    | DT: Juan Cruz Real  |   |

CALIFICACION DEL PARTIDO: ARBITRO: Hernán Mastrángelo

## En detalle

Cancha: Unión. Goles: PT, 3m y 23m Jara (el segundo, de penal) y 26m B Pittón. Cambios: ST, Patricio Tanda (6) por M Pittón, 12m Esteban Rolón (5) por Barinaga, Francisco González Metilli (5) por Marín y Pablo Chavarría (5) por Jara, 19m Nicolás Orsini (4) por B Pittón, 28m Facundo Lencioni por García, 31m Lionel Verde por Mosqueira, 34m Troilo por Heredia y 42mo Morales por Gamba. Amonestados: Reyna, Moreno, Vera, Corvalán, Meriano, Tanda, Torren y Cardozo.

54 CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024 **Deportes** 

## **Fútbol internacional**

# Messi volvió, hizo un gol pero Inter Miami apenas empató

Tras 24 días regresó el crack en la MLS. Puso el 1-1 parcial y el partido ante Colorado terminó 2 a 2. El miércoles será el desquite picante con Monterrey.

FORT LAUDERDALE, EEUU. ESPECIAL

Dicen que no hay peor Messi que el Messi "enojado"; y sino que le pregunten a Van Gaal, víctima de la bronca contenida del rosarino en el Mundial de Qatar. Los que no tomaron nota de esa particularidad son los entrenadores argentinos del cuerpo técnico de Monterrey, rival de Inter Miami en los cuartos de final de la Concachampions. El DT Fernando Ortiz calentó la previa de la ida y su ayudante Nicolás Sánchez reveló que casi terminan a las piñas en el vestuario tras el 2-1 a favor obtenido como visitante. El miércoles será el turno de la revancha y hay pronóstico de Topo Gigio en tierras mexicanas.

Mientras tanto, para recuperar algo de ritmo Messi se dio el gusto de volver a moverse dentro de una cancha ante Colorado, 24 días después de su último partido cuando una molestia muscular lo hizo perderse cuatro juegos. El regreso fue por la séptima fecha de la MLS, un torneo que permite morigerar esfuerzos: la fase regular se compone de 38 jornadas y clasifican los primeros nueve equipos de los 15 que integran cada Conferencia. Por eso Martino dejó en el banco no só-



EI Nº 1. Messi entró en el complemento y marcó para recibir el abrazo de Ruiz mientras llega Afonso. REUTERS

lo a Messi sino también a Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, entre otros, pensando en Monte-

El plan del técnico era que sus estrellas descansaran pero la premisa también era darle minutos a Messi, jugador fundamental de un

equipo que parece jugar sin alma cada vez que su capitán tuvo que sentarse en su palco. Tras la victoria ante Nashville del 13 de marzo, la salida de Messi inició una seguidilla de decepciones para Inter Miami: derrota por 3-1 contra DC United, goleada en contra por 4-0

ante New York Red Bull, empate 1-1 con New York FC y el mencionado tropezón frente a Monterrey.

Messi le pone la vida color de rosa a la franquicia que dirige Beckham. Antes de sentarse en el banco saludó a la celebridad de turno ubicada en el VIP, anoche el can-

tante Daddy Yankee, y a los 35 minutos le puso "gasolina" a la cancha cuando se calzó una pechera y salió a moverse en el costado del campo. Allí llegó el 1-0 de la visita, de penal. Era la hora del superhéroe.

Messi superó las expectativas más optimistas e ingresó en el arranque de la segunda mitad. Necesitó apenas 12 minutos para recibir en el borde del área, pegarle de primera y convertir el empate de zurda dándole un mensaje al mundo: "He is back" ("El está de regreso"), como anunciaron desde su club.

Un ratito después Inter Miami se puso arriba en el marcador por el brasileño Leonardo Afonso tras una jugada iniciada por Messi, que se mostró muy activo (corrió 4cuatro kilómetros y medio, según la estadística), presionó cada vez que pudo y buscó otro gol, especialmente con un remate desde lejos

## Messi lleva 17 goles y siete asistencias en 20 partidos.

luego de fabricarse la jugada con un enganche.

Sin embargo la fiesta no fue completa porque la visita aprovechó una distracción y puso el 2 a 2 que fue definitivo, cuando quedaban cinco minutos en el reloj.

El balance fue positivo y en lo que va de su aventura por tierras norteamericanas Messi lleva 17 goles y siete asistencias en 20 partidos y sufrió solamente dos derrotas. Por eso su presencia contra Monterrey es casi un mandato si la idea de Inter Miami es dar vuelta la historia. Allá no saben lo que les espera.

## Dibu Martínez recibió 3 goles en sólo 9 minutos

## BIRMINGHAM, INGLATERRA, ESPECIAL

Parecía que Aston Villa se encaminaba a una nueva victoria, necesaria para llegar a la Liga de Campeones (se ubica cuarto, a tres puntos de Tottenham, que tiene dos partidos menos). Es que el equipo de Emiliano Martínez había golpeado a Brentford y en el comienzo del segundo tiempo se adelantaba por 2-0 en Villa Park por los goles de Ollie Watkins y Morgan Rogers a los 39 minutos y al minuto del complemento.

Sin embargo, en una ráfaga la visita igualó el partido gracias a los tantos de Mathias Jorgensen y Bryan Mbeumo que sufrió el arquero campeón del mundo. Y luego Yoane Wissa lo dio vuelta. Toda nutos, además. Finalmente fue un entretenido 3 a 3 por un nuevo grito de Watkins, una de las figuras de la cancha, que marcó a diez minutos del cierre.

Los dirigidos por Unai Emery lementaron haber dejado escapar dos puntos como local frente a un equipo que pelea por no descender. Y ahora espera un tropiezo de Tottenham.

## **ARSENAL ESTA FIRME**

Arsenal venció a Brighton por 3 a Oylidera. Además: Crystal Palace 2-Manchester City 4, Everton 1-Burnley 0, Fulham 0-Newcastle 1, Luton Town 2-Bournemouth 1y una pesadilla en apenas nueve mi- Wolverhampton 1-West Ham 2.

## Dybala y un recuerdo de Qatar para Guendouzi

ROMA, ITALIA. ESPECIAL

Roma, el equipo de Daniele de Rossi en el que jugaron Paulo Dybala y Leandro Paredes como titulares, le ganó por 1 a 0 el clásico romano a Lazio y se acercó a los puestos de clasificación para la Liga de Campeones: está quinto a dos puntos de Bologna. Gianluca Mancini fue el autor del gol a los 42 minutos.

Fue un clásico caliente (afuera de la cancha con los incidentes entre los hinchas y adentro con ocho amonestados), como es habitual. Así resultó que a los 20 minutos del complemento tuvieron un encontronazo Dybala y Matteo Guendouzi, el volante francés de Lazio. El cruce derivó en un tumulto entre Torino.

los futbolistas de ambos equipos con el árbitro Marco Guida interviniendo para disuadir el conflicto. En ese momento el cordobés se sacó una de sus canilleras que tiene una inscripción alusiva al título del mundo que la Selección argentina logró justamente frente a Francia en Qatar 2022 y se la mostró a Guendonzi. La secuencia rápidamente se volvió viral.

■

## MILAN NO SE RINDE

Milan alcanzó su quinta victoria consecutiva con un 3 a 0 sobre Lecce y quedó a 11 puntos del líder Inter con un partido más. Y Empoli se impuso por 3 a 2 sobre

## **POR EL MUNDO**

Francia. Sin Kylian Mbappe entre los titulares -reservados para el partido ante Barcelona por la Liga de Campeones, PSG empató 1 a 1 con Clermont. Además: Lens 1-Le Havre 1. Alemania. Bayer Leverkusen le ganó por 1 a 0 a Union Berlin y quedó a una victoria de su primer título tras un nuevo naufragio de Bayern Munich, que perdió por 3 a 2 ante Heidenheim. Además: Colonia 2-Bochum 1, Mainz 05 4-Darmstadt 0, Friburgo 1-Leipzig 4 y Borussia Dortmund 0-Stuttgart 1.

## **EL REY ES VASCO**

Athletic Bilbao volvió a ganar la Copa del Rey después de 40 años. Logró gritar campeón tras vencer a Mallorca por penales (empataron 1 a 1 en los 90) y así levantó el 36° título de su historia.



RECARGO POR ENVÍO AL INTERIOR \$150. (\*) PLATO: ORIGEN ARGENTINA. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA.

56 **Deportes** CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

## **Automovilismo**

# El escándalo de la F1 que aún puede perjudicar a Hamilton

Hace 16 años ocurrió el "crashgate" en el GP de Singapur. Una maniobra sospechosa de Renault hizo que Massa perdiera el título en manos del inglés.

## Sabrina Faija

sfaija@clarin.com

Fue uno de los escándalos más grandes de la Fórmula 1, pero tampoco es un secreto lo que ocurrió en el Gran Premio de Singapur 2008. Por el contrario, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionó a los culpables. Sin embargo, Felipe Massa aún guarda rencor, especialmente después de que Bernie Ecclestone reconociera que deberían haber "anulado la carrera" por lo que el piloto brasileño "se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton", según señaló el ex pope de la máxima categoría.

Así como ocurrió cuando admitió que Carlos Reutemann debería haber sido el campeón de F1 en 1981, Ecclestone se refirió a otra definición de temporada en el sitio alemán F1 Insider. "Teníamos suficiente información en ese momento para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber anulado la carrera en esas condiciones. Eso significa que no habría repercutido para la clasificación del campeonato. Y Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton", aseguró el inglés.



Binomio. Felipe Massa y su Ferrari rindieron en una muy buena forma en el Mundial de 2008. REUTERS

"Decidimos no hacer nada. Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme. Por entonces había una norma según la cual la clasificación de un campeón era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA al final del año. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo fue bien", añadió al respecto.

"Incluso -subrayó Ecclestonehoy día todavía me da pena Massa.

Lo siento por él. Al final ganó la carrera de su casa en San Pablo, Pero fue engañado y no se llevó el título que merecía mientras que Hamilton tuvo toda la suerte del mundo y ganó su primer campeonato. Por eso, para mí, Michael Schumacher sigue siendo el único campeón del mundo con record".

Fueron esas declaraciones las que provocaron que Massa saliera a hablar en la prensa brasileña. "Recalco que no me interesa el lado financiero en esta historia y sí la justicia. Si las dos personas más poderosas, el jefazo de la Fórmula 1 y el jefazo de la FIA lo sabían en 2008 y se callaron, es muy grave e inadmisible para el deporte", afirmó en el portal brasileño Globoesporte al referirse a Ecclestone y Max Mosley, respectivamente.

Si se hubiese anulado el GP de Singapur, Hamilton habría terminado con 92 puntos contra los 97 de Massa, que en ese GP hizo la pole pero se quedó afuera de los puntos al culminar 13° después de un grave error en el repostaje del combustible. También habría significado un nuevo éxito para Ferrari, tras el de Kimi Raikkonen en 2007.

Pero en el primer GP de Singapur ocurrió uno de los sucesos más oscuros de la F 1: el crashgate. Ese 28 de septiembre de 2008 por primera vez se disputó una carrera de noche. Esa falta de visión nocturna, quizá, fue la que se aludió para que no levantara sospechas el choque de Nelsinho Piquet en la vuelta 13, inmediatamente después de que su compañero en Renault, Fernando Alonso, pasara por los boxes.

Pese a largar 15° y parar antes de lo previsto, el asturiano logró quedar quinto y heredar finalmente la punta en el giro 38 de 61 para volver a festejar un triunfo dos años después de su última victoria.

Pero en 2009, Nelsinho Piquet, que ya no formaba parte de Renault, habló y lo hizo ante la FIA. El brasileño afirmó que Renault lo obligó a chocar para favorecer a Alonso y al triunfo de su equipo. Señaló, además, directamente a Flavio Briatore, el director de la escudería, y al ingeniero Pat Symonds como los autores intelectuales de la maniobra.

La FIA investigó el hecho, logró confirmar lo que denunció el piloto y expuso sus sanciones: Renault no podría correr en la F 1 por dos años, Briatore sería expulsado de por vida y Symonds, sancionado por cinco años.

Pero poco de eso se cumplió. El equipo francés siguió en el Mundial aunque echó al italiano, quien fue indultado por la FIA, y al inglés, que en 2011 empezó a trabajar como consultor de Marussia.

## Wolff dijo que no puede descartar a Vettel en Mercedes

SUZUKA, JAPÓN. ESPECIAL

El austríaco Toto Wolff, jefe de Mercedes, declaró que no puede descartar el fichaje del cuádruple campeón de Fórmula 1, Sebastian Vettel, para reemplazar a Lewis Hamilton, quien pasará a Ferrari a partir de 2025. Sus declaraciones llegaron después de que el alemán diera a entender que podría volver a la categoría reina del automovilismo para sumarse a la escudería alemana.

Vettel, retirado en 2022 en la butaca de Aston Martin, había develado a principios de la semana que tuvo conversaciones informales con Wolff, quien tendrá la tarea de encontrar a un reemplazante a la **pole en la categoria.** 

altura de Hamilton, dueño del récord de siete títulos del mundo junto a Michael Schumacher. En la previa del Gran Premio de Japón, Wolff subrayó que la trayectoria de Vettel, de 36 años, es "fenomenal" pero añadió que el equipo todavía no tomó una decisión.

"No es algo que tengamos previs-

## LA POLE DE BENVENUTI

La tercera fecha del TC se correrá hoy en Neuquén. El local Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet) resultó el más veloz con un tiempo de 1m27s872 para lograr su cuarta

to para las próximas semanas. El mercado de pilotos es muy dinámico. Algunos de los top ya están firmando por otros equipos", señaló.

"Queremos continuar hablando y dejando las opciones abiertas; incluso en este momento es demasiado pronto para comprometernos con un piloto. A veces es bueno hacer una pausa para reevaluar lo que es importante para nosotros y encontrar la motivación", añadió.

También continúan circulando los rumores sobre un supuesto interés por contar con Max Verstappen, triple campeón mundial con Red Bull, todavía sacudido por el "caso Horner". Muchos aseguran que el neerlandés es el objetivo número l de Wolff.■



## Verstappen lleva cuatro de cuatro

No hay quien pueda con Max Verstappen y Red Bull en las clasificaciones de F 1: con 1m28s197, el neerlandés sumó su cuarta pole en cuatro fechas y partirá adelante en el GP de Japón en Suzuka.

# Jugá, buscá y aprendé con



Coleccioná los individuales de tus personajes favoritos para aprender y jugar durante las comidas sobre los números, las letras, el espacio, los dinosaurios y mucho más.



**Individuales** con actividades para aprender, los números, las vocales, y más!

## ÚLTIMAS UNIDADES

Incluye libro de La Granja de Zenón



Del otro lado, aprendé jugando.

De plástico lavable y muy resistente.

De un lado escenas panorámicas para buscar objetos y personajes.

Encontrá más diseños en tu kiosco



f ClarinColecciones



OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 03/02/24 AL 03/06/24 O HASTA AGOTAR STOCK DE 4.000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. ORIGEN NACIONAL

58 **Deportes** CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

## Tenis y política deportiva

# Djokovic confirmó a Zimonjic en su box

El ex doblista será el nuevo entrenador del número 1 del mundo, al menos en el Masters 1000 de Montecarlo.

#### MONTECARLO, MONACO. ESPECIAL

Noval Djokovic regresará a la competición en el Masters 1000 de Montecarlo, torneo que conquistó en dos ocasiones (2013 y 2015) y que afrontará sin Goran Ivanisevic en su box. "El lo resumió muy bien en su última entrevista", dijo el número 1 del mundo en el media day del torneo monegasco en referencia a las recientes declaraciones del croata. "Los dos sentíamos que lo habíamos dado todo en esta relación. Era hora de cambiar; es simple. Sigue siendo mi amigo, el de mi familia y uno de los entrenadores más influyentes en la historia del tenis. Los resultados que tuvimos hablan por sí solos", añadió. Juntos ganaron 12 de los 24 títulos de Grand Slam que tiene el serbio en su gloriosa carrera.

El que lo acompañará en Montecarlo es su compatriota Nenad Zimonjic, ex N°1 en dobles y con quien se consagró campeón de la Copa Davis en 2010. "Me gusta cómo piensa sobre el tenis, cómo observa mi juego y el de los demás. Siempre me ayudó, fue como un mentor, un hermano mayor. Estaba en Belgrado cuando empecé a entrenarme sobre polvo de ladrillo y le pregunté si había alguna posibilidad de que estuviera conmigo en Montecarlo y me dijo que sí. Volveremos a hablar al final del torneo", explicó Djokovic al ser consultado por esa reciente unión.



## Alcaraz no siente la presión

Carlos Alcaraz es uno de los favoritos para ganar el Masters 1000 de Montecarlo que comenzará hoy. El español, pese a bajar del segundo al tercer lugar del ranking, dijo: "No siento presión".

## DOS DERROTAS EN HOUSTON Y MARRAKECH

## Etcheverry y Navone se quedaron sin final

Tomás Etcheverry y Mariano Navone tuvieron una buena actuación en Houston y Marrakech respectivamente, pero se despidieron en las semifinales con dos ajustadas derrotas.

Etcheverry, quien defendía la final del torneo estadounidense, exigió a Ben Shelton, primer pre-

clasificado, pero terminó perdiendo por 6-7 (4-7), 6-4 y 6-4 en una batalla de dos horas y 29 minutos. Y en la cita marroquí Navone cedió ante el italiano Matteo Berrettini, ex sexto del ranking mundial, por 6-7 (4-7), 6-3 y 6-2 en un encuentro que se extendió por dos horas y 42 minutos.

Djokovic no tuvo un comienzo de temporada a la altura de sus ambiciosas expectativas. Perdió en las semifinales de Australia con Jannik Sinner, quien acecha su liderazgo en el ranking, y viene de una sorpresiva derrota frente a Luca Nardi en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells. Luego decidió no jugar en Miami para enfocarse en el polvo de ladrillo y es apenas la tercera temporada desde 2006, cuando levantó su primer trofeo en Amerstoof, en la que llegó a abril sin gritar campeón. También le había pasado en 2018 y 2022. Por eso aclaró que sus expectativas "no son muy altas".

"Por mi nivel de juego este año y por los resultados que obtuve en Montecarlo en los años anteriores, que no fueron muy buenos, mis expectativas son bajas", dijo. "Vengo

## "Me gusta cómo piensa sobre el tenis, cómo observa mi juego y el de los demás".

al torneo con entusiasmo de todas formas. No estuve en Miami, así que tuve tiempo de más para entrenarme en polvo de ladrillo y adaptar mi cuerpo y mi juego a esta superficie. Veremos cómo me va", añadió quien debutará en la segunda ronda con Roman Safiullin o un tenista surgido de la clasificación.

También se refirió a los Juegos Olímpicos de París, la gran cuenta pendiente de su carrera. "Serán muy importantes. Siempre hablé de ellos como una prioridad. Será la primera vez que juguemos sobre polvo. Jugar antes en Roland Garros ayudará en la preparación. Aunque antes tendremos un pequeño torneo de Wimbledon y eso no será lo ideal. En cualquier caso, habrá que estar preparado mental y físicamente", dijo entre risas. ■

## Libreta de polideportivo

Basquetbol

## Un récord universitario

El partido del Final Four que Iowa, con la estrella del deporte universitario Caitlin Clark, le ganó a UConn por la NCAA femenina tuvo un promedio de 14.200.000 telespectadores en la cadena ESPN, con un pico de 17 millones, y se convirtió en el encuentro más visto de la historia de ese torneo.

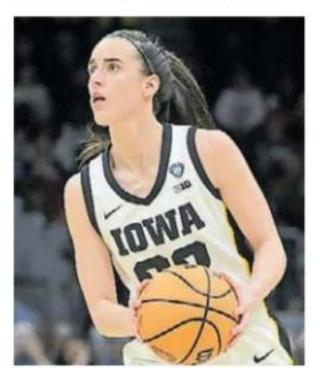

Caitlin Clark

Hockey

## La punta de Lomas

Lomas quedó como puntero del Torneo Metropolitano femenino al superar a San Fernando como visitante por 2 a 1. Además, por la tercera fecha, San Lorenzo 2-Ciudad 0, Santa Bárbara 2-Italiano 0, Banco Provincia 1-Gimnasia y Esgrima 1, Arquitectura 2-St. Catherine's 2 y SIC 1-Quilmes 2.

Ciclismo

## El "vasco" Ayuso

La joya española Juan Ayuso ganó la Vuelta al País Vasco al terminar la última etapa de 137 kilómetros en Eibar escapado junto a su compatriota Carlos Rodríguez, al que le dejó la victoria en 3h37m13. Ayuso, de 21 años, terminó con 15h56m50 tras atacar dos veces y superar al danés Mattias Skjelmose.

Lucha

## Primero la seguridad

Por el conflicto entre Azerbaiján y Armenia, su país de origen, el francés Gagik Snjoyan renunció a viajar a Bakú para disputar el Preolímpico y se despidió de su "sueño". La preocupación de su familia por su seguridad lo decidieron a no viajar a la capital azerí.

## El CeNARD, las dudas y las lágrimas

Incertidumbre. Tristeza. Esos son los sentimientos que comparten los más de 50 empleados del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) a los que no les renovaron sus contratos y que el miércoles llegaron al predio de Núñez con la esperanza de encontrar respuestas a una situación que tomó por sorpresa a muchos. Pero no les permitieron ingresar y terminaron celebrando una asamblea afuera del lugar y coordinando de esa manera la presentación que realizarían más tarde ante el Ministerio del Interior, del que depen- peles al Ministerio.

de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, para intentar revertir la situación.

"Se va a presentar un recurso para restituir a los trabajadores despedidos. El pedido va a instancias superiores para saltar a las autoridades que digitaron los despidos, para que se estudie caso por caso y se haga un análisis totalmente objetivo y no subjetivo. Ahora nos queda esperar la resolución, que quizá lleve unos días", le contó uno de los despedidos a Clarín cuando todavía no se habían llevado los pa-

A la falta de una resolución de esa última instancia de lucha por la reincorporación, prefirió permanecer en el anonimato. En su historia, igual, está representada la de muchos de los afectados por la medida. Llevaba más de diez años trabajando en el CeNARD y recibió una llamada en la que le informaron que se quedaba sin trabajo.

"El lunes 25 tuvimos una reunión con la gente de Recursos Humanos. Ahí nos dijeron que la cosa estaba jodida, que había que cumplir las ocho horas, que hasta teníamos que venir los sábados y que desde el 2 de abril había que trabajar en un nuevo horario, algo que muchos no podían hacer. La idea era asustarnos. Obviamente estábamos todos asustados porque los horarios que nos estaban planteando no los podíamos cumplir. personal, a dedo", cerró. ■

Son muchos los que tienen otros laburos, los que tiene que ocuparse de sus hijos, de su familia... Tenés que acomodar todo, no podés de un momento para el otro hacer un cambio tan grande", relató.

"Nos fuimos pensando eso. Pero el miércoles a las 6 de la tarde empezaron a llamar por teléfono para avisarte si seguías o no. Y cuando comenzaron a entrar los mensajes a los grupos de WhatsApp nos enteramos que habían echado inclusive a gente de carrera, con más antigüedad que yo, que laburaba muy bien, que se ponía el laburo al hombro, que era muy importante en el CeNARD. No fueron personas que no iban a trabajar o no cumplían una función o estaba vinculadas con la parte política, que era lo que decían que iban a hacer. Esto fue

## REVIVÍ LOS AUTOS LEGENDARIOS QUE MARCARON A VARIAS GENERACIONES



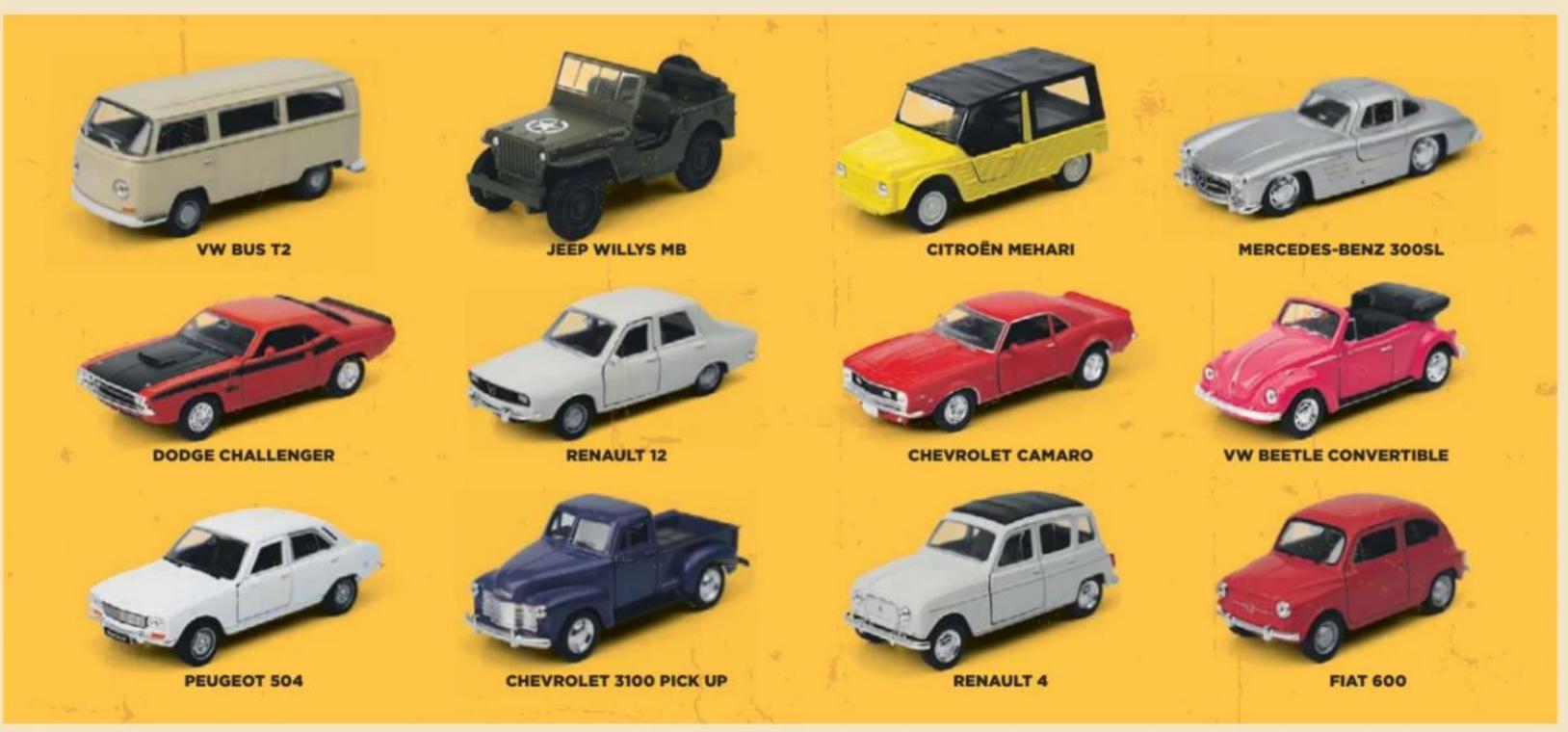

60 **Deportes** CLARIN - DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024

## Rugby y Juegos Olímpicos

# Por primera vez en la temporada, Los Pumas se quedaron afuera

A pesar de vencer a Gran Bretaña, por diferencia de puntos el Seven no peleó por el título en Hong Kong.

HONG KONG, ESPECIAL

No es esa etapa, la del Seven de Hong Kong, una habitual para Los Pumas 7's, punteros en el circuito Mundial y ya clasificados a las Finales de Madrid. En el sexto capítulo, por primera vez en la temporada, no pelearon por el título.

En la penúltima escala arrancaron con derrotas ante Estados Unidos -tras casi cinco años sin perder ante los estadounidenses- y Nueva Zelanda. Había una esperanza, de todos modos.

Porque en el primer turno de la segunda jornada de la zona B, el seleccionado argentino alcanzó una



Try. Luciano González apoya en la victoria ante los británicos. UAR

esforzada victoria frente a Gran Bretaña por 17 a 14 en el tiempo extra (tras igualar el tiempo regular 14 a 14) y luego necesitó esperar para ver qué sucedía en el duelo entre Fiji y Francia ya que la definición de la zona A mararía el destino de quienes, por primera vez en la temporada, no accedieron al cuadro de los ocho mejores. Es que los fijianos vencieron a los franceses por 14 a 7 (try sobre la hora de Napolioni Bolaca convertido por Waisea Nacuqu). Entonces, como los dos mejores terceros del torneo avanzaron, a la pelea por el título se clasificaron Fiji (6 puntos) y España (acumuló 4 como los argentinos, pero tuvo una mejor diferencia de tantos: -18 contra -23). Sí, por un try Los Pumas se quedaron afuera.

Así Argentina directamente pasó a jugar para aspirar al noveno puesto. Y en el cierre del día el equipo recuperó su consistencia y no pasó mayores sobresaltos para doblegar a Canadá por 21 a 0 y clasificarse "a la final" por el noveno lugar que se definirá esta tarde (en la madrugada argentina).

La última vez que Los Pumas pelearon por el noveno puesto en el circuito había sido en Sidney 2023. Y allí, por ese lugar, vencieron a Tonga por 21-19. ■

## **LaTV**

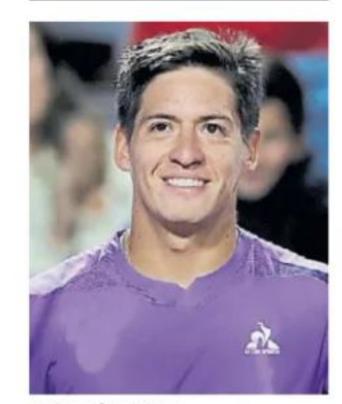

Sebastián Báez

## 8.00 ESPN 3

#### TENIS

## ABIERTO DE MONTECARLO

La primera ronda. Desde Montecarlo, Mónaco. En vivo.

## 9.00 ESPN 4

#### **PESAS**

#### COPA DEL MUNDO

La octava jornada. Desde Phuket, Tailandia. En vivo.

#### **11.20** ESPN

## **FUTBOL**

## LIGA DE INGLATERRA

Manchester United-Liverpool, La 32° fecha. Desde Manchester, Inglaterra. En vivo.

## 12.20 ESPN 2

## **FUTBOL**

## LIGA DE ALEMANIA

Wolfsburgo-Borussia Moenchengladbach. La 28° fecha. Desde Wolfsburgo, Alemania. En vivo.

## 14.00 TYC SPORTS

## **FUTBOL**

## PRIMERA NACIONAL

San Miguel-Tristán Suárez. La décima fecha de la zona A. En vivo.

## 15.30 ESPN

## **FUTBOL**

## LIGA DE ITALIA

Juventus-Fiorentina. La 31° fecha. Desde Turín, Italia. En vivo.

## 15.30 ESPN 2

## **FUTBOL**

## LIGA DE FRANCIA

Nantes-Lyon. La 28° fecha. Desde Nantes, Francia. En vivo.

## 16.00 TYC SPORTS

## **FUTBOL**

## PRIMERA NACIONAL

Quilmes-All Boys. La décima fecha de la zona A. En vivo.

## 18.00 ESPN 2

## RUGBY

## SUPER RUGBY AMERICAS

American Raptors-Selknam. La fase regular. Desde Denver, Estados Unidos, En vivo.

## 18.00 TYC SPORTS

#### **FUTBOL** PRIMERA NACIONAL

Atlético Rafaela-Defensores de Belgrano. La décima fecha de la zona B. Desde Rafaela. En vivo.

## SIC arrancó el Top 12 como si el tiempo no hubiera transcurrido

Después de una larga espera de casi cinco meses desde aquella apretada definición del 11 de noviembre en la que SIC logró el título frente a Hindú en su cuarta final en las últimas cuatro temporadas, volvió el campeonato de clubes más importante del rugby argentino con el Torneo Top 12 porteño.

Y justamente SIC arrancó firme la defensa del título al aplastar a Atlético del Rosario por un contundente 51 a 12 conseguido en Boulogne. El ganador no tuvo piedad y tras un primer tiempo parejo en el complemento impuso impuso su

jerarquía individual y llegó cinco veces al try por intermedio de Alejandro Daireaux, Andrea Panzarini, Franco Moneta, Franco Delger y Nicanor Acosta -el segundo, ya que había anotado uno en la primera mitad-.

La jornada tuvo la gran sorpresa

de la victoria de San Luis sobre Hindú por 25 a 20 en La Plata. Además Newman, como visitan-

te, se impuso en el partido más atractivo de la fecha ante CUBA. El triunfo fue apretado, por 23 a 21.

En el resto de los encuentros se dieron los siguientes resultados: Alumni 37-Champagnat 30, Regatas 13-Belgrano 24 y CASI 30-Buenos Aires 27.

SIC SIC quedó como el líder de las posiciones con 5 puntos seguido por Alumni, Belgrano, CASI, Newman y San Luis con 4. ■

# El Kremlin negó posibles ataques contra París 2024

MOSCU, RUSIA, ESPECIAL

El gobierno ruso rechazó de una forma tajante las acusaciones del presidente francés Emmanuel Macron respecto de posibles ataques orquestados por el Kremlin contra los Juegos Olímpicos que París celebrará a partir del 26 de julio.

"Son acusaciones totalmente infundadas", replicó Dmitry Peskov, vocero del presidente Vladimir Putin, al calificar los dichos de Macron como "completa y absolutamente inaceptables".



Al inaugurar oficialmente el Cen- Presidente. Vladimir Putin se opuso a las acusaciones de Macron. AP

tro Acuático en Saint Denis, que albergará las competencias de natación, saltos ornamentales y waterpolo durante los Juegos, Macron apuntó contra Moscú y afirmó: "No tengo dudas" de que Rusia intentará boicotear de alguna manera la cita olímpica.

Macron sugirió que los ataques a los que aludió pueden ser de tipo "informático" y afirmó que el gobierno ruso "alimenta a diario la idea de que no podremos organizar los Juegos Olímpicos debidamente".

Las declaraciones cruzadas entre París y Moscú suceden a poco más de 100 días del inicio de la cita más importante del deporte universal y a apenas dos semanas del atentado terrorista perpetrado en la capital rusa el 22 de marzo, con un saldo de 137 víctimas fatales. ■

# Clasificados



**ESPECIALES** RUBROS DE CIRCULACION NACIONAL

ARGENTINA 4 VENTA



**INMUEBLES** 

R04 VACACIONES

VENTA

) R04

**ARGENTINA** 

COSTA ATLANTICA

**STA.TERESITA Casa** VENTA 9cdas mar Av.32 425977I4; II57618436

**R05** 

PROPIEDADES DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAIS

VENTA

ARGENTINA

CORDOBA

VALLE HERMOSO Terreno 17000 m2 en Cordoba con costa, U\$S 95.000. Dueño Directo. Escucho ofertas. Comunic. al 351-5120504

SAN LUIS

MERLO Hotel San Luis 15 habitaciones 4000 mts2 venta 2944289977



L

LEGALES

**R75** 

PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA IN-DUSTRIAL Y COMERCIAL. CONVOCA-TORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-DINARIA Y EXTRAORDINARIA. De CONVOCATORIAS

ATORIAS 75 OFREC.

acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas de ARCOR SO-CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (la "Sociedad"), CUIT: 30-50279317-5, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2024, a las 15:00 horas, en forma presencial en la sede social sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arro-yito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el si-guiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inven-tario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y del Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio Económico Nº-63 iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración de la gestión del Órgano de Administración y del Órgano de Fiscalización. 4. Ratifica-ción de lo actuado por el Órgano de Administración, en relación con la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5. Consideración de: (i) los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio; (ii) la constitución de la Reserva Legal y/o la constitución de otras Reservas Facultativas; (iii) la desafecta-ción total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos y/o de la Reserva Facultativa para Futuras Inversiones; y (iv) la distribución de un dividendo en efectivo. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por \$ 2.049.993.844 en valores nominales, los que reexpresados a valores constantes al 31 de diciembre de ascienden a la suma de \$3.564.594.219, en exceso de \$ 3.334.158.842,5 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de las retribuciones al Órgano de Fiscalización. 7. Consideración de la Modificación del Artículo 4 del Estatuto Social. 8. Designación del Auditor Externo, y su suplente, que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº64 y determinación de sus honorarios. NO-TA: Copia de la documentación a tratar y de las propuestas del Organo de Administración se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social, como así también en el sitio web de la Comi-sión Nacional de Valores (Autopista de Información Financiera). El punto 5 será tratado en Asamblea Ge-neral Ordinaria y Extraordinaria. El punto 7 será tratado en Asamblea Extraordinaria. Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9 a 15 horas, o via correo electrónico a la casilla notifsociedades@arcor.com, indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico, hasta\_el 23 de abril de 2024 inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita considerar y proveer la información indicada en el artículo 22 del capítulo II del título II y disposiciones concordantes

CONVOCATORIAS 75 OFREC.

de las nomas aprobadas por la Resolución General Nº 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias. El Órgano de Administración.

BAGLEY ARGENTINA S.A. CONVOCA-TORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-DINARIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General Ordina-ria de Accionistas a celebrarse el 29 de abril de 2024, a las 14:30 horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, y demás documenta-ción contable correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de las fianzas otorgadas. 5) Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6) Consideración de los Resultados No Asignados, y destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reservas Facultativas y/o de una Reserva Especial. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo. 7) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que correspondan. 9) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. 10) Designación del Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico que finalizará él 31 de diciembre de 2024 y consideración de su retribución. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma (art. 238 Ley 19.550) o por correo electrónico a la casilla notifsociedades@arcor.com. EL DIREC-

GRUPO ARCOR S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se convoca a los accionistas de Grupo Arcor S.A. (la "Sociedad") (C.U.I.T. 30-7070 0639-7), a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a colobrario el 25 de abril nistas, a celebrarse el 25 de abril de 2024, a las 12 horas, en el entrepiso del Alvear Art Hotel, sito en Suipacha 1036 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Dia: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros In-dividuales y Consolidados, los respectivos Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº25, iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de: (i) los Resultados Acumulados y del Ejercicio; (ii) la desafectación total

CONVOCATORIAS 75 OFREC.

o parcial de la Reserva Facultativa;

(iii) la constitución de Reserva Legal; (iv) la absorción de Resultados No Asignados negativos: (v) la Asignados negativos; (v) la constitución de otras reservas; y (vi) la distribución de dividendos. 5. Consideración de las retribuciones al Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. Consideración de las retribuciones a la Comisión Fiscalizadora. 6. Designación del Auditor Externo y su suplente, que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Econó-mico Nº26 y determinación de sus honorarios. 7. Consideración de las instrucciones a impartir al represen-tante de la Sociedad para la Asamblea General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria de Arcor S.A.I.C. a celebrarse el 29 de abril de 2024. NOTA: Para la consideración de los puntos 4 y 7 del orden del día, la Asamblea sesionará con carácter de Ordinaria y Extraordinaria. Queda a disposición de los accionistas, en soporte papel en la sede social, o en formato digital, copia (i) de la documentación relativa a Grupo Arcor S.A. a considerarse en la Asamblea; y (ii) de la documen-tación vinculada a la Asamblea de Arcor S.A.I.C. mencionada en el punto 7. Para poder concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 9 a 17 horas, hasta el 19 de abril de 2024 incluCONVOCATORIAS 75 OFREC.

pú 1210, piso 8, oficina 817, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por correo electrónico a la casilla admgrupoarcorsa@arcor.com, indi-cando un teléfono y una dirección de correo electrónico. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los señores accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público correspondiente, en los términos de la Ley General de Sociedades, EL DIRECTORIO.

PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Se
convoca a los Señores Accionistas
de "PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C.", a
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día
29 de abril de 2024 a las 10 horas, en la Sede Social sita en Av.
Marcelino Bernardi 24 de la ciudad
de Arroyito, provincia de Córdoba,
República Argentina, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos Accionistas para
confeccionar y firmar el Acta de la
Asamblea. 2. Consideración de la
Memoria, el Inventario, los Estados
Financieros, y los Informes de los
Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº61 cerrado el 31

CONVOCATORIAS 75 OFREC.

de diciembre de 2023. 3. Consideración de la gestión realizada por el Directorio y por la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de los Re-sultados Acumulados y del Ejercicio, y su destino. Consideración del incremento de la Reserva Legal. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento, de la Reserva Voluntaria, como así también la constitución de otras reservas. 5. Consideración de los hono-rarios del Directorio y de la Comi-sión Fiscalizadora. 6. Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora. 7. Consideración de pagos de anticipos de honorarios al Directorio por la gestión del ejercicio económico a cerrarse el 31 de diciembre de 2024. NOTA: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en la Sede Social, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma (art. 238 Ley Nº 19.550). En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los Señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación que acredita su inscripción co-mo tal ante el Registro Público correspondiente, en los términos de la Ley General de Sociedades. EL DI-

R76

EDICTOS JUDICIALES

sive, en la Sede Social sita en Mai-

#### EXPEDIENTE N° EN220433-L: EL 12.03.2022 FALLECIÓ CON ÚLTIMA RESIDENCIA EN ZURICH (SUIZA):

Marta Julia Scheidegger, nacida el 01.05.1923, de Huttwil BE (Suiza), hija de Erwin Scheidegger y de Martha de nacimiento Späti.

Por decisión de 15.12.2023, se ordenó la convocatoria de herederos. Se llama a los posibles herederos de ponerse en contacto, que son las siguientes personas: Werner Späti, nacido el 24 de septiembre de 1885 en Solothurn (Suiza) y aparentemente fallecido, de la hermana materna Anna de nacimiento Späti, nacida el 23 de abril de 1888 en Solothurn (Suiza) y al parecer fallecida, que se casó con Arthur Jean Lambert Ex, de los Países Bajos, el 5 de septiembre de 1913 en Amberes (Bélgica), de la hermana paterna Emilia de nacimiento Scheidegger, nacida el 5 de junio de 1877 en Ennetbaden (Suiza) y al parecer fallecida, del hermano paterno Ernst Scheidegger, nacido el 14 de enero de 1885 en Solothurn (Suiza) y al parecer fallecido, Hilda de nacimiento Scheidegger, nacida el 30 de noviembre de 1916 en Solothurn (Suiza) y al parecer fallecida con anterioridad, que se casó con Waldemar Wolter, de Argentina. Se ruega a las personas convocadas que se presenten ante el Tribunal de Sucesiones (véase la dirección más abajo) en el plazo de un año a partir de la publicación. Deben presentar documentos adecuados que prueben su condición de herederos; de lo contrario, no se les tendrá en cuenta para la herencia. Las presentaciones ante el tribunal deben hacerse en alemán, francés, italiano o inglés.

Zürich, 07.04.2024 Bezirksgericht Zürich Einzelgericht Erbschaftssachen Thurgauerstr. 40 8050 Zürich-Oerlikon Schweiz

# clasificados.clarin.com ENCONTRÁ TU NUEVO HOGAR



**Inmuebles** 

#### **Clarín**grilla Nº20.066 Se leerá un pensamiento de Honorato de Balzac (conclusión).

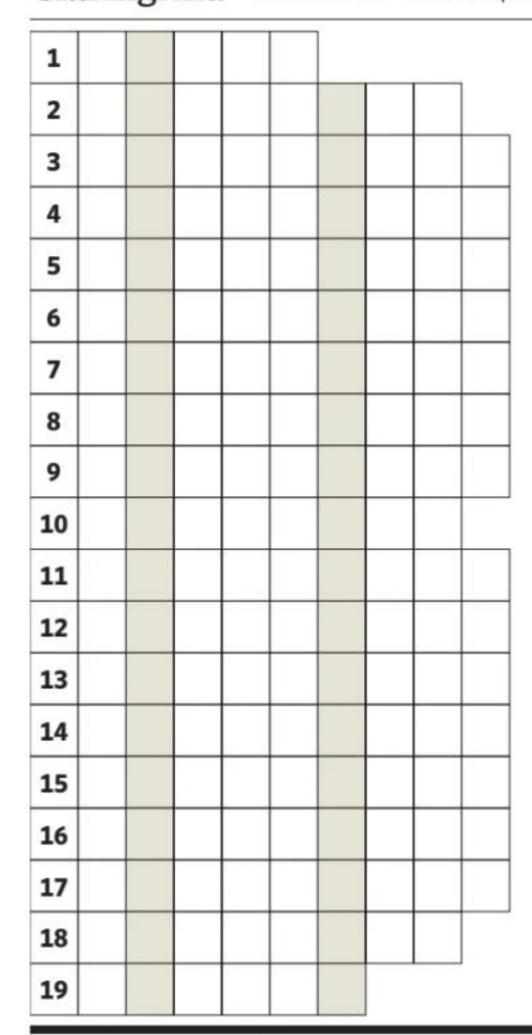

## **Definiciones**

1 ► Hierro combinado con pequeñas cantidades de carbono y que adquiere con el temple gran dureza y elasticidad; 2 ▶ Pasta de yeso mate y agua de cola que sirve para igualar las superficies que se han de pintar o decorar; 3 ► Afeite que usaban las mujeres para blanquearse el cutis; 4 ► Terrenos que contienen agua; 5 ► Esmerado, aplicado, meticuloso;

6 ➤ Despertar esperanzas, generalmente atractivas; 7 ► Der. Condueño, dueño con otro de alguna cosa;

8 ► Ahogado, sofocado, impedido de respirar;

9 ➤ Serie de columnas de un edificio; 10 ➤ Agobiado. //Fig. Molesto por recibir demasiadas alabanzas; 11 ► Amér. Segundo patio de las casas de vecindad que suele estar detrás del principal; 12 ▶ Desamparado, falto de ayuda y socorro; 13 ▶ Sacar o hacer salir de un lugar a una persona o cosa; 14 ⊳ Árbol terebintáceo cuyo fruto es el pistacho; 15 ⊳ Que tiene todos los colores: 16 ▶ Relativo a la dieta o régimen en el comer y beber; 17 ▶ Pájaro del tamaño de un gorrión, caracterizado por el color naranja intenso de su pecho y parte de la cabeza, sobre un plumaje grisáceo; 18 ▶ Suma, agrega; 19 ▶ Bibl. Gran profeta hebreo que condujo a los israelitas fuera de Egipto y recibió de Dios las Tablas de la Ley en el Monte Sinaí.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - a - al - as - blan - bru - ce - cio - co - co - co - con - cui - cuí - da - de - des - di - die - do - do - do do - dó - fe - fi - fón - go - i - jar - jo - li - lo - lor - lu lum - ma - más - mi - moi - na - na - nar - ni - no - om - pa - pe - que - que - ro - ros - rro - sa - sés - si - sio so - ta - te - té - ti - ti - ti - tio - tras - va - xia.

## Sudoku

Nº 6.759

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Básico |   |   |   |   |   |    |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|----|---|---|
|        |   | 8 |   |   | 7 | 3  |   | 5 |
|        |   | 5 | 2 |   |   |    |   | 1 |
|        | 6 |   |   |   | 3 | 8  |   |   |
| 2      |   |   |   |   | 4 |    | 1 | A |
|        |   | 7 | 5 |   |   |    | 4 |   |
| 1      |   | 6 | 3 |   |   | 93 |   |   |
|        | 3 | 1 |   | 9 |   |    | 6 |   |
|        |   |   | 4 |   |   |    |   | 8 |
|        |   |   |   |   | 5 |    |   |   |

|   |   |    | 1 |   | 4 | 7 |   | 8 |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
|   |   |    | 6 | 9 | 3 |   |   |   |
|   |   |    |   |   |   |   | 1 |   |
|   | 6 |    |   | 2 | 9 |   |   |   |
| 1 |   | 2  |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 4 |    |   | 7 |   |   |   |   |
|   |   | 0. | 5 |   |   |   | 4 |   |
| 8 |   | 6  | 9 |   |   | 3 |   |   |
|   | 1 |    |   |   |   |   | 8 |   |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| DEJARÁ<br>DE ACTUAR<br>CAMINA<br>SIN RUMBO | ₹                              | LOS DOS<br>UNIFICARON           | <b>₽</b>                                  | EXPEDIEN-<br>TE DE UN<br>PROCESO                | <b></b>                      | VESTIDO<br>SUNTUOSO<br>COLINAS | <b>₽</b>              |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| L.                                         |                                | *                               |                                           |                                                 |                              | +                              |                       |
| PREFIJO:<br>DEBAJO DE<br>PAISAJE,<br>VISTA | <b>&gt;</b>                    |                                 |                                           | MOLÉCULA<br>GRAMO<br>CILINDRO PA-<br>RA EL PELO | <b>→</b>                     |                                |                       |
| AFEITA<br>TABERNA                          | <b>*</b>                       |                                 |                                           |                                                 |                              |                                | DINÁMICO,<br>ENÉRGICO |
| <b>→</b>                                   |                                |                                 | LLANA,<br>PLANA<br>RELATIVO A<br>UN LUGAR | <b>→</b>                                        |                              |                                | *                     |
| DE MENOS<br>EDAD QUE<br>OTRO               | ACEITE<br>PRÍNCIPE<br>MUSULMAN | *                               | +                                         |                                                 |                              | UNAN CON<br>LIGADURAS          |                       |
| <b>-</b>                                   | +                              |                                 |                                           |                                                 | ASTATO<br>PARTE DEL<br>AVIÓN | <b>*</b>                       |                       |
| OFICIO<br>RELIGIOSO                        |                                | MAMÍFERO<br>TREPADOR<br>CONOZCO | *                                         |                                                 | +                            |                                |                       |
| <b>→</b>                                   |                                | +                               |                                           | MONEDA<br>BÚLGARA                               | <b>→</b>                     |                                |                       |
| DESCANSO<br>DE UNA<br>ESCALERA             | <b>→</b>                       |                                 |                                           |                                                 |                              |                                |                       |

## Soluciones

## Sudoku Nº 6.758

#### Básico

| 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |   |   |   | 7 |   | _ | 6 | 3 |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 |
| 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 |

| AV | anz | add | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 2  | 4   | 7   | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 9 |
| 1  | 8   | 3   | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 5  | 9   | 6   | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 8  | 5   | 4   | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 6  | 3   | 9   | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 |
| 7  | 2   | 1   | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| 9  | 7   | 8   | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 4  | 6   | 2   | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| 3  | 1   | 5   | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 |

## Claringrilla Nº 20.065

La bravura de la que muchos hacen alarde es un hábil... (1ª parte). Honorato de

| Balzac. Escritor francés. |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 1                         | L | U | J | 0 | S | 0 |   |   |  |
| 2                         | Α | P | A | C | н | E | S |   |  |
| 3                         | В | A | L | Т | Α | S | A | R |  |
| 4                         | R | E | D | A | C | Т | Α | R |  |
| 5                         | A | L | 1 | M | E | N | T | 0 |  |
| 6                         | ٧ | 1 | G | E | N | C | 1 | A |  |
| 7                         | U | L | Т | R | Α | J | Α | R |  |
| 8                         | R | E | С | E | L | 0 | S | 0 |  |
| 9                         | A | N | 1 | М | A | D | 0 | R |  |
| 10                        | D | E | F | 0 | R | M | E |   |  |
| 11                        | E | S | C | U | D | 0 |   |   |  |
| 12                        | L | E | Т | R | E | R | 0 |   |  |
| 13                        | Α | L | Α | ٧ | E | N | S | E |  |
| 14                        | Q | U | 1 | 0 | S | C | 0 | S |  |
| 15                        | U | R | U | G | U | A | Y | 0 |  |
| 16                        | E | Q | U | 1 | N | A | D | 0 |  |
| 17                        | М | A | N | C | н | E | G | 0 |  |
| 18                        | U | M | В | R | Á | Т | 1 | L |  |
| 19                        | C | A | R | Α | В | 1 | N | A |  |
| 20                        | Н | 1 | В | R | 1 | D | 0 |   |  |
| 21                        | 0 | R | 1 | L | L | A |   |   |  |
|                           |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

## Solución Autodefinido

Horizontales. Deambula, sub-, mol, panorama, rasura, bar, lisa, óleo, menor, At, coatí, misa, lev, rellano. Verticales. Cesará, emir, aunaron, sé, ambos, local, rulero, sumario, ala, lomas, aten, gala, activo.



## Precio de los opcionales

Mundiales de Fútbol \$ 9.999,90 - Ilumina tu Casa \$ 4.999,90 - Esp. La Granja de Zenon \$ 1.900 - Grandes Recetas para hacer Viandas \$4,999,90 - Colección Martin Caparrós \$4,500 - Magnetix La Ciudad \$9,999,90 - Huerta en Pequeños Espacios \$1,499,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 6.999,90 - Cocina en casa \$ 9.999,90 - Masha y el Oso \$ 5.999,90 - Caja Contenedora \$ 4.999,90 - Nick Junior Preescolar \$ 2.000 - Revista Paw Patrol \$ 1.100 - Genios \$ 1.500 - Jardin de Genios (Ed. Esp.) \$ 2.600 - N \$ 1.500 - Arquitectura \$ 1.500 -ELLE \$3.000 - Prescolar Genios \$2.200 - El Gran libro del Bordado 2024 \$2.499,90 - Autos de Colección \$9.999,90 - Ed, Esp, Jardin de Genios \$ 2.000,00 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - Relanzamiento Pastelería en Casa \$ 4.999,90 - ELLE Cocina \$2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardín de Genios \$2.000,00 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$14.999,90.

## Edición del día

Edición de 136 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 124 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## clasificados.clarin.com

CLARIN – DOMINGO 7 DE ABRIL DE 2024 Cartas 63

CARTAS AL PAIS

## "Con el 0800 algunos necesitamos atención de carne y hueso"

Quienes por razones de rango etario nos hemos educado y formado con la pluma cucharita, la tinta china y el papel secante, no podemos ignorar las ventajas de la tecnología, especialmente en los vinculados con la salud. Pero también debe comprender que hay personas de carne y hueso que necesitan contactarse con otras personas para plantear problemas o evacuar dudas.

Hoy todo se maneja por los 0800, con grabaciones predeterminadas que no siempre coinciden con con las necesidades de quien pulsa el número, y cuando se logra hablar con un ser humano son incapaces de asimilar y o resolver el problema que se les plantea. Mucho menos compartir emociones o estados de ánimo generados por los entes por quienes responden y represen-

tan. A esto debe agregarse ahora WhatsApp, maravilloso, que también utilizan entes y empresas. Sus mensajes son totalmente automáticos y cuando se les brinda una respuesta el retorno es otro mensa automático. Justamente todo lo opuesto a chat que significa "charla". Conclusión: bienvenida la tecnología. Pero que alguna mente, diseñadora de estos engranajes, tenga en cuenta que hay personas que no podemos

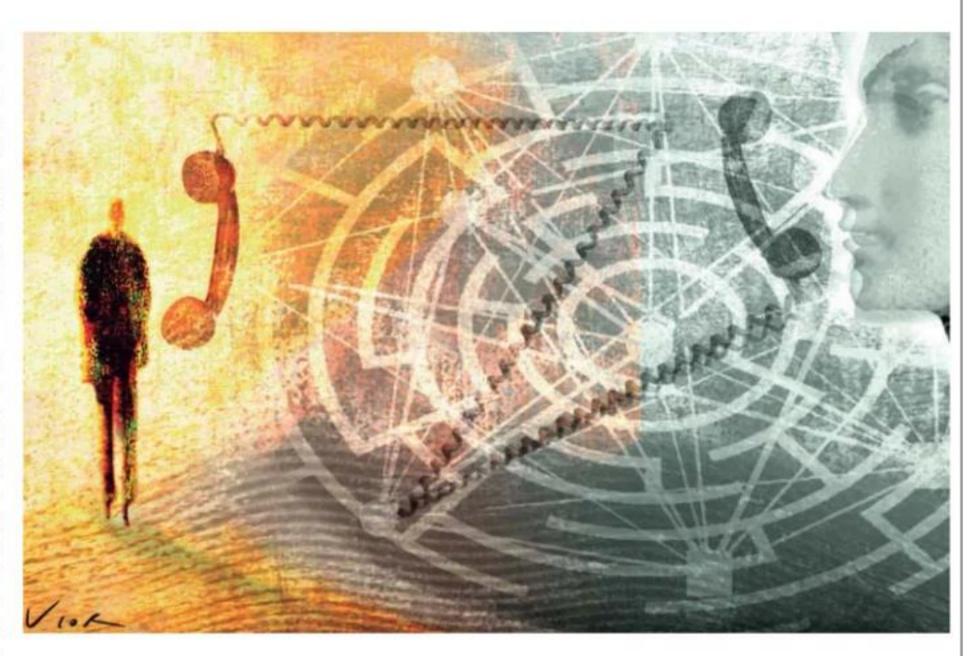

correr tan ligero, y que instalen un "Plan B", con personas de carne y hueso que con voz, sentimientos y comprensión puedan dar respuesta accesible a quienes la necesitan. Muchas veces por urgencias que pueden tener que ver con la salud.

#### **Gustavo Oscar Colla**

gustavo.colla@yahoo.com

## Una propuesta ante la falta de repelentes de mosquitos

Ante la importante situación con los mosquitos Aedes Aegypti (dengue) que se vive en todo el país, creo que una comunidad organizada debe echar mano a todos los recursos que posee.

El Ministerio de Salud de la Nación, ante la ausencia de respuesta de las empresas que se dedican a elaborar repelentes, podría hacer acuerdos con universidades, algunas empresas que se dedican a otros menesteres, pero tienen ciertas sustancias y/o elementos que se necesitan para fabricarlo y que podrían colaborar para tal fin.

En varias provincias y en la Nación se desarrollan las carreras de Química, Ingeniería Química y especialidades del área. Esas instituciones cuentan con laboratorios, profesionales y cátedras en las que los alumnos podrían producir repelente

como parte de un trabajo práctico, de campo o como voluntarios trabajando para el bien común.

Si fuese necesario, para que el producto final tenga el nivel de excelencia para su uso social, se puede solicitar la supervisión y acompañamiento de instituciones como el Inti o Anmat. Es una situación de emergencia y lo mejor hubiese sido anticiparse a los problemas.

Se podría hacer? Sí. Lo único que se necesita es voluntad para proteger a las personas.

## Blanca del Pilar Fernández

blandez@yahoo.com.ar

## Yacobitti y la desafiante respuesta para Adorni

Como ex docente de la UBA, durante décadas, tratando de defender el prestigio de esa alta casa de estudios, siento vergüenza al anoticiarme de las declaraciones de Emiliano Yacobitti, quien por el cargo que desempeña y la representación que asume debería moderar sus declaraciones, con relación al vocero presidencial.

¿Qué es eso de invitar a pelear a otra persona porque no le agradan sus declaraciones?. Estamos hablando de alguien presumiblemente académico que debiera ejercer sus funciones primordiales, las de educar, y desde luego por lógica resolver las diferencias a través del diálogo.

Es inaudito que semejante primate esté en lo más alto de nuestra querida UBA, y que encima sea un representante del partido de Alem, sólo se explica su posición desde la política y sus contactos con figuras tan cuestionables como Lousteau un recién llegado al centenario partido y el nefasto Coti, que junto a sus familiares han manejado desde hace mucho la UBA.

La respuesta de Adorni, aún cuando se la pueda interpretar con ironía, no es satisfactoria, debió hacer hincapié en el vocabulario soez de Yacobitti, inaceptable para el rol que le incumbe, y merecedor de una sanción ejemplificadora, amén de una auditoría del Gobierno, sobre cómo se manejan los fondos de dicha casa de estudios.

Mariano Fernando Barroetaveña

barro52pm@gmail.com

## Falta el agua en Caballito: "Se rompieron dos bombas"

Los vecinos de Caballito, y especialmente los que vivimos en la avenida Juan Bautista Alberdi al 1000, venimos sufriendo la baja presión de agua hace mucho tiempo, pero hace una semana el problema se agravó y ahora ya es falta de suministro del vital líquido en determinadas horas del día.

Los reclamos individuales (Nº 156.191) y a través de la administración del edificio no han llegado a movilizar la sensibilidad de los empleados de la empresa AySA para dar solución a éste grave problema.

Desde la Comuna me informaron que el problema radica en que de las cuatro bombas que alimentan la zona solo dos están en funcionamiento.

Por favor, señores de AySA, reparen las bombas y recompongan esta situación, no merecemos este maltrato.

**Juan Carlos Lotitto** 

juanklotitto@yahoo.com.ar

## Crítica filosa por la película de Guillermo Coppola

Es asombroso el despliegue de los últimos días de los medios periodísticos con un personaje que dista mucho de ser un ejemplo para la sociedad: Guillermo Coppola.

La mediocridad ha alcanzado a medios de comunicación y periodistas que se reputan como serios y posibilitan que esta persona manifieste lo que ellos quieren escuchar y eludan lo que él no desea decir.

Hace muchos años atrás tuve una conversación con el padre de Diego Maradona y al preguntarle sobre el estado de salud de su hijo, que en ese momento se encontraba recuperándose en un sanatorio, me respondió: "El problema de Diego son sus amigos". (SIC). Uno de los referidos era el Guillote, el héroe de estos días.

Siglo veinte, cambalache...

## Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

## Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319

Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

Pido la palabra

## **MENSAJES**

La máxima voz de la Iglesia, en medio del debate por el divorcio vincular

"Ante quienes rigen los destinos del país y están dedicados de lleno a la actividad política, judicial y administrativa, quisiera hoy atestiguar que la Iglesia tiene en gran aprecio tan importante tarea...Esta dignidad del quehacer político se pone de relieve por sí sola; basta considerar su finalidad propia, esto es, servir al hombre y a la comunidad, y promover sin cesar sus derechos y legítimas aspiraciones... El poder político que constituye el vínculo natural y necesario para asegurar la cohesión del cuerpo social, debe tener como finalidad la realización del bien común." Juan Pablo II, en su segunda visita a la Argentina. Mensaje en la Casa de Gobierno, delante Juan Pablo II. Pastor de almas, con Alfonsín sidente Alfonsín.)



del presidente Alfonsín, su funcionariado y otros sectores sociales. 6 de abril de 1987. Fragmento. (En su primera visita al país, cinco años atrás, había venido con su palabra sanadora a consolar a un pueblo quebrado por las heridas de la guerra en Malvinas. En este segundo viaje, con 67 años, pronunciaría 26 discursos en seis días, visitaría 10 provincias, No casualmente, su estada coincidiría con el debate por la Ley del Divorcio Vincular, que la Iglesia rechazaba. La ley se aprobaría, pasaría a ser la 23.515 y establecería la disolución del vínculo matrimonial. Finalmente, sería promulgada el 12 de junio de 1987 por el pre-





18°

MAÑANA

MIN 1Q°

24° 2

MARTES

0 0

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



#### ACTUALIZADAS Por Maitena



## **Pasiones Argentinas**

La extraordinaria vida de un hombre común

> Silvia Fesquet sfesquet@clarin.com

urante más de cincuenta años guardó celosamente su secreto. Hasta que en 1988 su mujer descubrió aquel portafolios de cuero. Llevó su contenido invalorable a una historiadora del Holocausto, y a la sazón esposa de Robert Maxwell, magnate entonces del periodismo británico. Fue así cómo su país primero y el mundo entero después conocieron la hazaña de Nicholas Winton. Agente de Bolsa, frente a la amenaza nazi, en 1939 salvó la vida de 669 chicos, en su mayoría judíos, a los que logró sacar en tren de Checoslovaquia para que fueran adoptados temporalmente por familias del Reino Unido. Fueron en total ocho viajes entre Praga y Londres. Una novena formación no alcanzó a partir: los alemanes habían invadido Checoslovaquia ese día e impidieron la salida. El destino de 250 chicos quedó sellado. Morirían to-

dos en los campos de concentración. ¿Cómo pudo semejante historia quedar oculta incluso a los ojos de la mujer y los tres hijos de Winton? Humilde al extremo, Nicky jamás consideró que lo suyo había sido un impresionante acto de heroísmo. Y junto con el bibliorato donde atesoraba los datos de los rescatados, las familias que los acogieron y hasta una carta que envió al presidente de los Estados Unidos, enterró el dolor por los que no lo lograron, y el abismo al que se había asomado. El programa de la BBC "That's life" lo invitó y provocó el primer reencuentro con una de las chicas que había salvado. Ahí arrancaron las lágrimas. Una segunda emisión fue aún más fuerte: las dos tribunas estaban colmadas por quienes habían sobrevivido gracias a él. La película "Lazos de vida" celebra la historia de Winton. Un hombre extraordinariamente común que murió a los 106 años.

CRIST

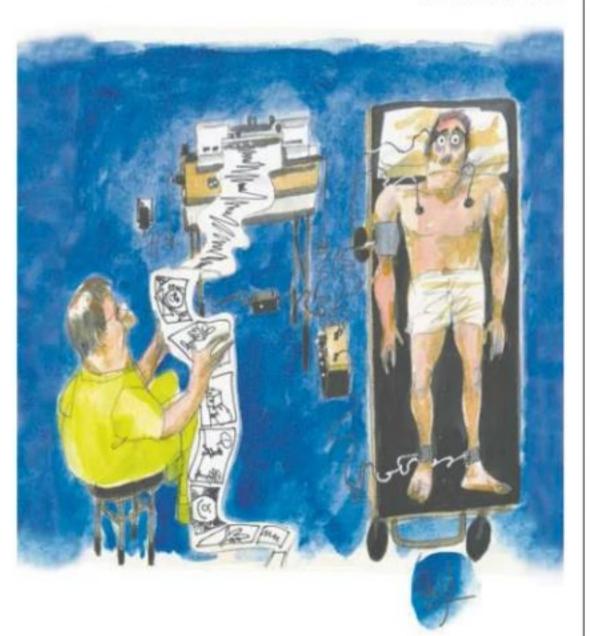

Electro de vida TIRA Y AFLOJA Por Erlich



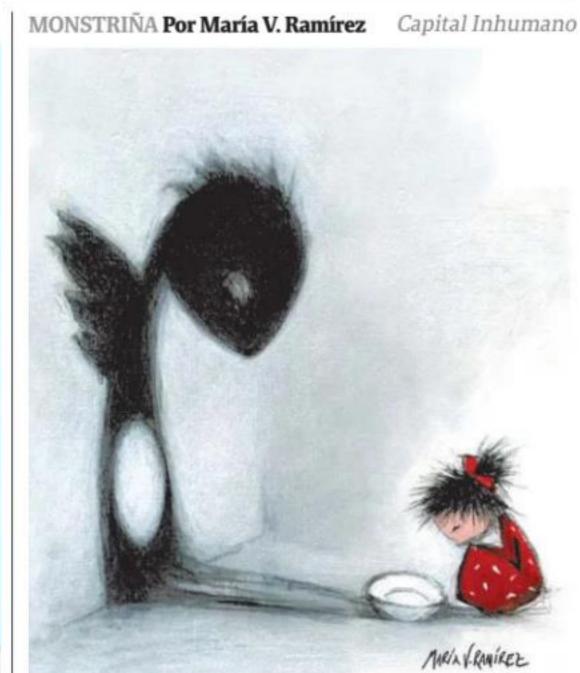

YO, MATÍAS Por Sendra\*



Como yo tenia muchos
gonos de comer
choedate, me chupé
el pantalón, que
estabo riquisimo

unas personas que me que me vieron chupando un pantolón con sonore coaquiada creyeron que coaquiada creyeron que me mine nompiro y me tiraren ajos y aqua bendita

